

#### La fiebre por la selección también conquistó Times Square

Más de 5000 argentinos desplegaron un banderazo en Nueva York para alentar al equipo de Scaloni, que hoy, a las 22, jugará contra Chile por la Copa América.

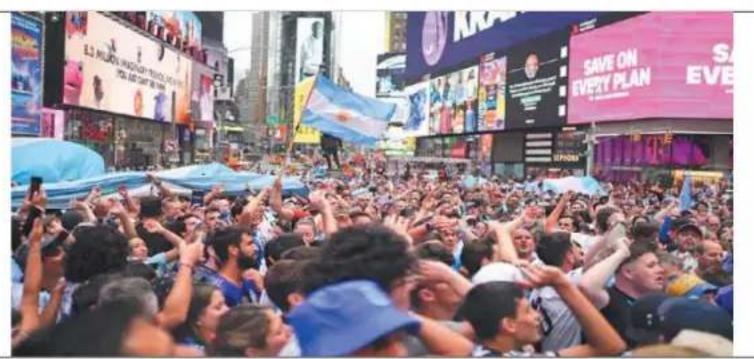

Crece la polémica por el estado de las canchas en Estados Unidos

El césped del estadio de Nueva Jersey también está en mal estado y se sumaron quejas. Página 2

# LA NACION

MARTES 25 DE JUNIO DE 2024 | LANACION.COM.AR



Los acusados, ayer, en la fiscalía: en la segunda línea, María Victoria Caillava, el marino retirado Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel

# La Justicia señaló al marino detenido como el cerebro detrás del rapto de Loan

EL PAÍS, EN VILO. Carlos Pérez y su esposa fueron acusados de captación con fines de trata

GOYA, Corrientes (De un enviado especial).—La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, que tiene en vilo al país, pasó ayer al fuero federal, donde se investigará como un caso de trata de personas. Antes, la Justicia de Corrientes procesó a cinco de los seis detenidos como autoresy partícipes del delito de captación de menor con fines de explotación para trata y definió los roles y las pruebas que los comprometen.
Los fiscales de Goya Juan Carlos
Castillo y Guillermo Barry -cuya actuación fue cuestionada por la familia
delchicoy por el Gobierno-consideraron ideólogo de la operación a Carlos
Pérez, capitán de navío retirado de la
Armada, quien se habría valido de los
contactos de su esposa, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava,

para concretarla. El tío de Loan y una

pareja fueron partícipes necesarios por facilitar la captación. Dieron por probado que Loan estuvo en el auto de la pareja, en el que lo llevaron presumiblemente a Chaco. Y dijeron que la certeza de que se está ante un caso de trata se halló en los celulares secuestrados.

Walter Maciel, comisario de Nueve de Julio, quedó acusado de encubrimiento por "plantar" pruebas y desviar la investigación. Página 18 Cristina Pozzer Penzo, la jueza federal del caso

Eduardo Ledesma Página 19

"Pongan todo", el pedido de Milei a Bullrich

Cecilia Devanna Página 20

# Prepagas y obras sociales podrán subir los copagos sin límite

**SALUD**. Se derogó un mecanismo de topes para los adicionales cobrados por algunas prestaciones; las subas se comunicarán con un mes de anticipación

Luego de las idas y venidas con las prepagas por el valor de las cuotas, el Gobierno dispuso liberar formalmente los importes que esas empresas y las obras sociales pueden cobrar en concepto de copagos por prestaciones del Plan Médico Obligatorio (PMO).

Se trata de los montos adicionales a los aportes y contribuciones de la seguridad social o a las cuotas mensuales que, según cómo sea el contrato del plan de salud-no todos

Luego de las idas y venidas con las contemplan la vigencia de estos paprepagas por el valor de las cuotas, el Gobierno dispuso liberar fordos por determinadas coberturas.

La decisión fue establecida a través de la resolución 1926 del Ministerio de Salud, publicada ayer en el Boletín Oficial, y está basada en las desregulaciones previstas por el DNU 70, de diciembre. De hecho, según explicaron en la Superintendencia de Servicios de Salud, en la práctica las prepagas ya estaban liberadas. Página 16

## Señales del ajuste: cayó el PBI y creció el desempleo

baja fue del 5,1%; hay 1,7 millones de desocupados

El ajuste que implementó el Gobiernose materializó en cifras oficiales. En el primer trimestre del año, el PBI cayó 5,1% interanual, mientras que el desempleo subió a 7,7% y afectó a 1,7 millones de personas en todo el país.

El Indec informó ayer que la actividad económica sufrió una fuerte contracción del consumo y la inversión en los primeros tres meses del año. La industria y la construcción fueron protagonistas de esa retracción. El desempleo, en tanto, aumentó desde el piso del 5,7% que mostraba a fines del año pasado y el 6,9% del primer trimestre de 2023. Páginas 14 y 15

El dólar blue y los financieros marcaron récords arriba de \$1300 Página 14

#### Se complica la privatización de Aerolíneas y el Correo

dialoguista dijo que no la apoyará en la votación

El bloque Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Ángel Pichetto, advirtió ayer al Gobierno que mantendrá los cambios que incorporó el Senado al proyecto de la Ley Bases.

Esa postura dificulta el objetivo de ratificar los artículos que había votado la Cámara de Diputados y pone en riesgo, sobre todo, las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio y Televisión Argentina (RTA), que fueron quitadas del proyecto por los senadores opositores. El objetivo es darle sanción definitiva a la ley el jueves en Diputados. Página 8

# **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Pablo Gaggero** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

#### La campaña presidencial | EL CARA A CARA EN ATLANTA

# Biden se encierra para el debate y Trump dispara una batería de burlas

El presidente demócrata está en un retiro con su equipo y varios funcionarios en la residencia de verano desde el jueves pasado; el republicano sugirió que irá "muy dopado" al primer duelo, que será en la sede de la cadena CNN



Biden buscará acorralar a Trump, condenado por la Justicia, durante el debate de pasado mañana

ANTONIO MASIELLO/GETTY

#### Rafael Mathus Ruiz CORRESPONSAL EN EEUU.

WASHINGTON.— Una semana de retiro en Camp David. Ese es el tiempo que Joe Biden y sus principales asesores le dedicarán en la residencia oficial de descanso de los mandatarios norteamericanos a la preparación para el crucial debate presidencial con Donald Trump, pasado mañana, en los estudios de CNN en Atlanta, el primer cara a cara entre ambos desde la última vez que debatieron, hace cuatro años, en la última campaña presidencial.

Biden llegó a Camp David el jueves pasado y desde entonces ha está du estado encerrado con más de una docena colaboradores, sin agenda, alistándose para el duelo con el expresidente republicano, en el que aspira a marcar diferencias y sacar una ventaja que le permita recorrer con tranquilidad la campaña hasta las elecciones presidenciales de noviembre.

Bideny Trump aparecen empatados en las encuestas y los pronósticos auguran una pelea voto a voto por la Casa Blanca, en una elección ampliamente vista como la más importante de la era moderna, en la que ambos bandos dicen que la democracia norteamericana –la más longeva del planeta–está en juego.

Más proclive a confiar en sus instintos y menos afecto a los preparativos, Trump decidió esquivar las sesiones de entrenamiento, tuvo algunas discusiones de política con asesores, expertos y aliados, y se aferró a su agenda de campaña.

El fin de semana, en un acto de campaña en Filadelfia, estado de Pensilvania, descargó munición contra mandatario demócrata, al burlarse de que se encerró para dormir y afirmar, luego, que Biden irá al debate "dopado".

"Hay reportes de que en este momento Corrupto Joe se ha ido a una cabaña de madera para estudiar y prepararse. No, no lo hizo. Ahora está durmiendo porque quieren que esté sano y fuerte", dijo Trump en su acto de campaña.

"Entonces –siguió–, un poco antes del debate, le dan una inyección en el culo. Quieren fortalecerlo para que salga..., va a salir, OK, yo digo que va a salir dopado, muy dopado", agregó.

Trump insistió este lunes con el tema al sugerir que él y Biden deberían someterse a un test de drogas antes del debate. "¿¿¿Test de drogas para Corrupto Joe Biden???", preguntó Trumpen un posteo en su red social, Truth Social. "¡¡¡Yo también inmediatamente aceptaría uno!!!", completó.

A sabiendas de todo lo que está

en juego el jueves –es la primera vez que los votantes verán a Biden y a Trump frente a frente—, el equipo de Biden decidió pulir cada detalle, sin dejar nada librado al azar, tal como marca el protocolo tradicional de las campañas presidenciales.

Biden, su equipo, sus asesores, y también algunos de sus funcionarios, como el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, se encerraron para definir sus talking points, sus argumentos principales, discutir la estrategia y las respuestas a los muy probables ataques de Trump, y también para afilar a Biden para un duelo donde las miradas estarán mucho más puestas sobre él más que sobre Trump. El objetivo: marcar un claro contraste y lograr que Biden saque ventaja antes de las convenciones partidarias.

#### "Dos visiones"

"El jueves, el pueblo estadounidense verá dos visiones distintas para el futuro en el escenario de Atlanta: la visión del presidente Biden, donde las libertades están protegidas y todos los estadounidenses tienen una oportunidad justa, y la oscura 'visión' de Donald Trump, que será un dictador desde el primer día, dará recortes impositivos a los ultrarricos a costa de la clase media y arrancará los derechos de las mujeres", escribió el director de comunicaciones de la campaña de Biden, Michael Tyler, en un memo de estrategia difundido el fin de semana.

Tyler adelantó además que la campaña del presidente ha ampliado su estrategia publicitaria para reforzar ese contraste y marcar "la opción" que la gente verá entre Biden y Trump, "que subirá al escenario como un criminal condenado que lucha por sí mismo sin importar cuánto daño inflija al pueblo estadounidense", afirmó.

Tyler indicó que ese esfuerzo continuará con avisos digitales y en la televisión para marcarles directamente a los votantes el mensaje del oficialismo sobre los temas que, a juicio del equipo de Biden, definirán las elecciones, como el aborto.

Y el equipo de Biden anunció planes para poner en marcha más de 300 reuniones para ver el debate y unos 1600 eventos en los estados pendulares, como Georgia, sede del debate, antes del duelo entre los candidatos.

Con esa estrategia, Biden y su equipo esperan poder capitalizar en el cruce para quebrar el virtual empate que muestran las encuestas

El promedio de sondeos de Real-ClearPolitics le da a Trump un respaldo del 46,1%, contra un 45,2% de

Biden, mientras el promedio de 538. com tiene a Biden en la delantera por menos de un punto: 41% contra un 40,6%.

#### Sin conexión

El pronóstico de 538 es un reflejo de esa paridad: en 100 simulaciones de la elección, el modelo arroja a Trump ganador en 50 ocasiones, y a Biden, en 49.

En el equipo de Biden creen que esa paridad se debe, en parte, a que una porción del electorado todavía no está del todo conectado con la campaña y la elección, no a un déficit de su candidato, y una vez que la gente sintonice y sea más consciente acerca de cuáles son las opciones para los próximos cuatro años en la Casa Blanca, el candidato demócrata comenzará a ganar respaldo.

Esees uno de los principales motivos por los que Biden y sus asesores apostaron por adelantar al verano boreal los debates presidenciales, que tradicionalmente se realizan en el último tramo de la campaña, ya en el otoño.

Es una apuesta arriesgada que puede llegar a jugarle en contra a Biden si es que Trump termina inclinando la balanza a su favor. Pero aun si se da ese escenario, el cambio de calendario dejará a Biden y a su equipo con más tiempo para intentar la remontada.

LA NACION | MARTES 25 DE JUNIO DE 2024

# Una revancha con riesgos y recompensas mayores

EL ESCENARIO

Lisa Lerer y Maggie Haberman THE NEW YORK TIMES

I debate de esta semana entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trumpserá el momento álgido de su partido de revancha, subiendo al ring a ambos candidatos para un enfrentamiento extraordinariamente anticipado y ante los ojos de una nación furiosa y dividida.

Para Biden, el debate en Atlanta es una oportunidad para recordarles a los votantes el caos que se vivió durante el gobierno de su predecesor y los delitos penales por los que fue condenado, y advertirles del futuro aún más sombrío que les espera si Trump consigue un segundo mandato. Para Trump, es la chance de convencerlos de que durante la presidencia de su sucesor Estados Unidos se volvió más caro, débil y peligroso.

Pero el cara a cara del jueves también entraña riesgos significativos para esos dos hombres -los dos candidatos más viejos que hayan competido por la presidencia- que desde hace más de cuatro años están trabados en una lucha signada por el odio que se profesan mutuamente. Y esa animadversión es la que potencia lo impredecible de este jueves. Cualquier traspié demasiado evidente -alguna torpeza física, cualquier laguna mental o una violenta descarga de insultos personales- podría quedarreverberandodurantemeses, debido al tiempo inusualmente largo que separa este primer debate del segundo, previsto para septiembre.

"Es un gran punto de inflexión", dice Karl Rove, estratega republicano que dirigió las dos exitosas campañas presidenciales de George W.
Bush. "¿Podrá Bidenser convincente hasta el punto de que los votantes se digan: 'Bueno, tal vez el viejo esté a la altura'? ¿Y logrará Trump contenerse lo suficiente para que la gente se diga: 'Tenemos que pensar en nosotros, no tanto cómo es él'?".

El debate será el más adelantado de la historia electoral de Estados Unidos y marcadamente diferente a los que los norteamericanos han visto hasta ahora. Para empezar, esta vez el anfitrión será la cadena CNN, y no una comisión no partidaria, y será transmitido en simultáneo por más de otras cinco emisoras, sin público en el estudio y sin declaraciones de apertura. Cada candidato tendrá dos minutos para contestar cada pregunta, seguidos de un minuto para la réplica y la contrarréplica, y sus micrófonos permanecerán apagados mientras habla su adversario.

Los preparativos de ambos han adoptado enfoques sorprendentemente diferentes. Biden se reunió con sus colaboradores en Camp David para realizar ensayos formales del debate, donde el papel de Trump seguramente lo desempeñe Bob Bauer, el abogado personal del presidente. Por su parte, el expresidente ha adoptado un enfoque más flexible, pero está participando de más "sesiones políticas" que en 2020.

Los asesores de Trump esperan que el expresidente concentre su atención en los temas donde Biden es más vulnerable –la inflación y la inmigración–, y que no se deje arrastrar a cruces sobre sus falsas a firma-



Trump apunta a uno de sus seguidores en un acto de campaña en Filadelfia

ciones sobre el robo de la elección de 2020 y sus acusaciones contra el sistema de justicia, que según él ha sido manipulado en su contra.

El equipo de Biden ve la oportunidad de centrar la atención de los votantes demócratas e independientes, y hasta de algunos republicanos moderados, en la radicalización que implicaría una segunda presidencia de Trump. Sin embargo, también se están preparando para que Trump ofrezca una imagen más disciplinada que en el debate de 2020, cuando tuvo una actuación caótica que llegó a ser comparada "con el incendio de un contenedor de basura".

"Este debate es una oportunidad para que al pueblo norteamericano vea lo que vemos quienes analizamos de manera profesional a Donald Trump todos los días, y lo que vemos es que es que está más desquiciado, es más peligroso y quiere venganza, y cualquier cosa que haga llegar ese mensaje directamente al pueblo norteamericano ya es ganancia positiva", dice Rob Flaherty, subdirector de campaña de Biden.

#### Promesas

Por su parte, Trump se está preparando para responder si es realmente una amenaza para la democracia estadounidense y sobre su promesa de indultar a los involucrados en la toma por asalto del Capitolio, el 6 de enero de 2021. Según les dijo a sus aliados, el expresidente enfatizará que el indulto de los involucrados en esos hechos será manejado "caso por caso", y que distinguirá entre quienes cometieron actos de violencia y quienes no.

Después de meses de cuestionar la capacidad de Biden para soportar un debate de 90 minutos y mucho menos para desempeñarse a un máximo nivel, Trump ha dado marcha atrás para reavivar la expectativa de la gente.

"No quiero subestimarlo", dijo Trump en un podcast reciente, y se refirió al debate vicepresidencial de Biden en 2012, hace una docena de años, para elogiar las habilidades de su actual contrincante. "Venció a

Paul Ryan, así que no lo subestimo", dijo Trump.

Steven Cheung, director de comunicaciones de Trump, culpa a los medios de bajarle el precio al posible desempeño de Biden en el debate. "El verdadero punto de referencia para el debate debería ser si Joe Biden puede o no defender su desastroso historial en materia de inflación y la desenfrenada invasión fronteriza, frente al incuestionable historial de éxito del primer mandato del presidente Trump", apunta Cheung,

Eleventoserá la primera vez que el votante norteamericano vea a Biden y Trump en un intercambio directo desde octubre de 2020, cuando se reunieron para el debate final de la campaña electoral anterior. También es la primera vez que desde entonces están en una misma habitación.

En el medio, son muchas las cosas que han cambiado. El país atravesó una pandemia, incertidumbre económica, un asedio al Capitolio de la nación y la caída del derecho federal alaborto, y ha terminado envuelto en dos sangrientas guerras internacionales. Hoy Trump es un delincuente condenado por 34 cargos por un jurado de Nueva York, y Biden se ha convertido en un presidente impopular que enfrenta una fuerte oposición, y no solo de los republicanos, sino también de las bases de su propio partido.

Sin embargo, y a pesar de todo eso que cambió en estos cuatro años, las encuestas muestran poco cambio de voto: ambos son rechazados por amplios sectores de la sociedad norteamericana y la carrera es muy reñida, aunque en las encuestas nacionales de principios de este año Trump llevaba una clara ventaja.

El representante demócrata James Clyburn, aliado cercano de Biden, describe el debate como un "momento potencialmente crucial" para el rumbo de campaña de la ctual presidente.

"La situación está empezando a cambiar", dice Clyburn en referencia a recientes encuestas nacionales que muestran un ligero repunte de Biden. "Este debate es importante

porque puede determinar si ese impulso se consolida o si se topará con algún escollo".

#### "Carrera larga"

Casi nadie—ni siquiera algunos de los principales estrategas de Bidenespera que el debate altere demasiadoen lo inmediato una competencia entre dos candidatos bien definidos. Para los asesores de Biden, el debate es la campana de largada de las elecciones generales, una oportunidad de alto perfil para marcar la cancha para el resto del año. Por eso intentaron, con éxito, adelantar el cara a cara varios meses, para generar más atención en la opinión pública sobre lo que para ellos está en juego en las elecciones de noviembre.

"Va a ser una carrera larga y reñida", dice Molly Murphy, encuestadora de la campaña de Biden. "Al final del camino, lodecisivo serán la coherencia en el mensaje, la perseverancia y estar en todo momento frente a los votantes".

Peroel debatees un reflejo invertido del de 2020. Hace cuatro años, fue Trumpquien se vio obligado a defender su desempeño en medio de una pandemia devastadora. Y ahora es Biden quien enfrentará ataques por su gestión de una economía que, si bien es sólida en algunos aspectos, para muchos votantes es sinónimo de inflación y de un ajuste del mercado inmobiliario.

Trumpapuntará particularmente contra tres datos que, en su opinión, muestran que su gobierno fue mejor: la mayor inflación actual, el involucramiento de Estados Unidos en dos nuevas guerras en el extranjero y el aumento en los cruces fronterizos ilegales desde que dejó el cargo. Trump suele culpar de los crimenes y la inseguridad a la política migratoria de Biden.

El legislador republicano por Arizona, Juan Ciscomani, que se presenta a la reelección en uno de los distritos más reñidos del país, dice que ese contraste tan marcado puede favorecer a Trump. Los votantes de su distrito en el área de Tucson, señala Ciscomani, pueden comparar fácilmente cómo fue su vida durante uno y otro mandato de cuatro años.

"Podés estar desconectado de las noticias, de lo que no podés desconectarte es de no poder comer", dijo Ciscomani. "Y desde el tema fronterizo hasta la inflación, hoy la gente siente que está peor que hace tres o cuatro años".

Los asesores de Biden dicen que el presidente planea resaltar algunas de las propuestas más divisivas de Trump, como la posibilidad de deportar a millones de inmigrantes e imponer un nuevo impuesto del 10% a las importaciones, y así pintar el sombrío panorama de lo que podría suceder si Trump vuelve a la Casa Blanca.

Como lo vienen haciendo los demócratas desde hace meses, Biden planea presentara Trump como una amenaza para las libertades fundamentales de los norteamericanos, como el aborto y el derecho al voto. Y planean combinar esos ataques con un argumento económico: que Trump siempre elegirá a las grandes empresas y a los multimillonarios en vez de ayudar al norteamericano promedio. En los últimos días, Biden manifestó que piensa vincular su argumento económico con los antecedentes penales de Trump, resumiendo lo que está en juego como una elección "entre un delincuente condenado que solo busca su propio beneficio y un presidente que lucha por la familia norteamericana".

Biden también quiere culpar a Trump por la revocación de la protección constitucional del aborto -caso Roe vs. Wade-, que el expresidente contribuyó a poner en marcha con sus nombramientos de jueces en la Corte. Hace cuatro años, Biden les advirtió a los votantes que en la boleta de aquella elección en realidad estaban Roevs. Wade, una acusación que en el primer debate Trump rechazó: "¿Por qué dice que están en la boleta? No están en la boleta".

Difícil que Trump este año logre esquivar el tema tan olímpicamente, sobre todo después de casi dos años de revuelo incesante, no solo por las prohibiciones para abortar, sino por los esfuerzos de los cristianos conservadores para restringir la fertilización in vitro y otros procedimientos ampliamente utilizados desde hace años. Trump lo ha consultado con Kellyanne Conway, una exasistente que pasó décadas haciendo encuestas sobre el tema, y es probable que se ajuste a la posición que ha adoptado en los últimos tiempos: la decisión sobre el aborto debe quedar en manos de los estados.

Los demócratas señalan que Biden responderá argumentando que si Trump recuperara la Casa Blanca iría todavía más lejos, imponiendo nuevas restricciones al acceso al aborto a nivel nacional.

Gail Gitcho, estratega republicana, dice que los enfrentamientos retóricos en el debate tal vez importen menos de lo habitual, dado que los votantes ya tuvieron la experiencia de vivir bajo ambos gobiernos.

"Loque los votantes están considerando es cómo vivían cuando gobernaba Trump y cómo es su vida con el gobierno de Biden", apunta Gitcho. "Pueden elegir entre dos gobiernos o entre dos presidentes, y es más probable que terminen eligiendo entre dos gobiernos". •

Traducción de Jaime Arrambide



Un tanque israelí maniobra en Rafah durante una operación de combate

# Netanyahu rechaza el acuerdo de Biden y apunta al frente norte

GIRO. Dijo que la fase actual de combates está terminando, lo que prepararía el escenario para confrontar a Hezbollah en el Líbano

TEL AVIV.- La viabilidad de una propuesta respaldada por Estados Unidos para poner fin a la guerra de ocho meses en Gaza quedó en duda ayer después de que el primer ministroisraelí, Benjamin Netanyahu, dijo que solo estaría dispuesto a aceptar un acuerdo de alto el fuego "parcial" que no terminara la guerra. Estos comentarios provocaron un gran revuelo entre las familias de los rehenes retenidos por Hamas.

En una entrevista transmitida anteayer por la noche en el canal 14, el líder israelí dijo que estaba "preparado para hacer un acuerdo parcial que nos devolverá a algunas de las personas", refiriéndose a los aproximadamente 120 rehenes a ún retenidos en la Franja de Gaza. "Pero estamos comprometidos a continuar la guerra después de una pausa, para completar el objetivo de eliminara Hamas. No estoy dispuesto a renunciar a eso", agregó.

Los comentarios de Netanyahu no se desviaron dramáticamente de lo que ha dicho anteriormente sobre sus condiciones para un acuerdo. Pero llegan en un momento sensible, ya que Israel y Hamas parecen estar alejándose aún más de la última propuesta de alto el fuego y podrían representar otro revés para los mediadores que intentan poner fin a la guerra.

Los comentarios de Netanyahu contrastan con los detalles del acuerdo presentado a finales del mes pasado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien enmarcó el plan al que algunos en Israel se refieren como "el acuerdo de Netanyahu".

Sus comentarios podrían tensar aún más los lazos de Israel con su principal aliado, Estados Unidos, que dio un gran impulso diplomático a la última propuesta de alto el fuego.

El plan de tres fases traería la liberación de los rehenes restantes a cambio de cientos de palestinos encarcelados por Israel. Pero persisten las disputas y la desconfianza entre Israel y Hamas sobre cómo se desarrollaría ese acuerdo.

Hamas ha insistido en que no liberará a los rehenes restantes a menos que haya un alto el fuego permanente y una retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza. Cuando Biden anunció la última propuesta, el mes pasado, dijo que

Pero Netanyahu dice que Israel sigue comprometido a destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamas, y a asegurar que nunca más pueda llevar a cabo un asalto similar al del 7 de octubre. Una retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza, donde el liderazgo de Hamas y gran parte de sus fuerzas aún están intactos, casi seguramente dejaría al grupo en control del territorio y capaz de rearmarse.

#### Un nuevo frente de guerra

En la entrevista, Netanyahu dijo que la fase actual de combates está terminando y que se está preparando el escenario para que Israel envíe más tropas a su frontera norte, para confrontar con el grupo militante libanés Hezbollah, loque podría abrir un nuevo frente de guerra. Agregó que eso no significaba que la guerra en Gaza hubiera terminado.

Durante la fase inicial de seis semanas, las partes deberían negociar un acuerdo sobre la segunda fase. que según Biden incluiría la liberación de todos los rehenes restantes vivos, incluidos los soldados varones, y la retirada completa de Israel de Gaza. El alto el fuego temporal se convertiria en permanente.

Hamas parece preocupado por que Israel reanude la guerra una vez que sus rehenes más vulnerables sean devueltos. Y aunque no lo hiciera, Israel podría presentar demandas en esa etapa de las negociaciones que no fueran parte del acuerdo inicial y que serían inaceptables para Hamas, y luego reanudar la guerra cuando Hamas las rechace.

Los comentarios de Netanyahu reforzaron esa preocupación. Después de que se emitieron, Hamas dijo que representaban "una confirmación inequívoca de su rechazo" del acuerdo apoyado por Estados Unidos, que también recibió el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En un comunicado emitido anteayer después de la extensa entrevista televisiva con Netanyahu, el grupo islamista palestino dijo que su posición era "contraria" a lo que la administración norteamericana dijo que Israel había aprobado. El grupo sostuvo que su insistencia en que cualquier acuerdo debería incluir un alto el fuego permanente y la retirada de todas las fuerzas israelíes de toda la Franja de Gaza "era una necesidad inevitable para bloquear los intentos de Netanyahu de evasión, engaño y perpetuación de la agresión y la guerra de exterminio contra nuestro pueblo".

Netanyahu respondió en un comunicado de su oficina que Hamas se oponía a un acuerdo. Dijo que Israel no se retiraría de Gaza hasta que los 120 rehenes fueran devueltos.

Netanyahu y Hamas tienen incentivos para mantener la guerra en curso, a pesar del catastrófico impacto en los civiles de Gaza y la creciente ira en Israel por no haber logrado sus objetivos de devolver a los rehenes y derrotar a Hamas.

Por su parte, un grupo que representa a las familias de los rehenes condenó los comentarios de Netanyahu, que vieron como un rechazo israelí a la última propuesta de Washington de alto el fuego.

"Esto es un abandono de los 120 rehenes y una violación del deber moral del Estado hacia sus ciudadanos", dijo, señalando que responsabilizaban a Netanyahu de devolver a todos los cautivos. •

Agencias AP y AFP

# Rusia amenazó a Estados Unidos con represalias por el ataque a Sebastopol

TENSIÓN. El Kremlin acusa a la Casa Blanca de llevar adelante una "guerra híbrida" contra Moscú al autorizar a Ucrania el uso de sus misiles

MOSCÚ.- Rusia amenazó ayer a Estados Unidos con represalias y loacusó de "matar niños rusos", un día después del bombardeo ucraniano en Crimea que Moscú sostiene fue llevado adelante con misiles estadounidenses.

Rusia considera que Estados Unidos se convirtió en parte del conflicto en Ucrania cuando autorizóa Kieva emplear misiles de largo alcance contra las regiones rusas y contra Crimea, una península ucraniana que Moscú se anexionó en 2014 y que sirve de base de retaguardia al Ejército ruso.

Al menos cuatro personas murieron en el bombardeo el domingo, entre ellas dos menores, y más de 150 resultaron heridas, según las autoridades locales nombradas por Rusia.

de Estados Unidos en los comba- (...) autorizando ataques dentro del tes, su participación directa, que conlleva la muerte de ciudadanos rusos, tiene que tener consecuencias", declaró el vocero de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

El vocero pidió a los periodistas que pregunten en Europa y en Estados Unidos "por qué sus gobiernos matan a niños rusos".

Según Moscú, Ucrania no puedellevara cabo por sísola bombardeos con misiles de largo alcance Atacms, como el del domingo en Crimea, ya que requieren especialistas, tecnologías y datos de la inteligencia estadounidense.

Washington y diversos países europeos empezaron a autorizar a Kieva emplear armas occidentales para atacar objetivos militares en territorio ruso que sirven para bombardear a Ucrania.

Moscú considera que Crimea es su territorio desde su anexión en 2014, denunciada por la inmensa mayoría de la comunidad internacional y no reconocida por algunos aliados de Rusia, como China.

El presidente ruso, Vladimir Pu-

#### LA UE SANCIONA A FIRMAS CHINAS POR APOYAR A MOSCÚ

Casi veinte empresas chinas, entre ellas un gigante global de la industria de los satélites, están en la lista de compañías sancionadas por la Unión Europea en un nuevo paquete de medidas vinculadas a la invasión rusa contra Ucrania.

Según el documento publicado ayer, 19 empresas con sede en China, varias de las cuales operan en Hong Kong, están afectadas por estas medidas. El gobierno chino es con frecuencia acusado por las potencias occidentales de apoyar la ofensiva rusa en Ucrania, algo que Pekín desmiente.

Entre las empresas sancionadas hay dos actores importantes de la industria satelital china que están acusados de estar implicados en la venta de aparatos y de imágenes al grupo de mercenarios ruso Wagner.

tin, amenazó a principios de este mes con entregar armas equivalentes a los enemigos de las potencias occidentales para que golpeen sus intereses en otras regiones del mundo.

Según el Ejército ruso, las fuerzas ucranianas dispararon cinco misiles Atacms y cuatro de ellos fueron derribados cerca de Sebastopol, ciudad portuaria que alberga el cuartel general de la flota rusa en el mar Negro.

La cancillería rusa anunció ayer que convocó a Lynne Tracy, la embajadora estadounidense en Moscú, para comunicarle "medidas de represalia", considerando que Estados Unidos "realiza una guerra híbrida contra Rusia" y "se ha vuelto parte del conflicto" en Ucrania.

"Se comunicó a la embajadora "És evidente que la participación que tales acciones de Washington territorio ruso no quedarían impunes", añadió.

Rusia prometió la víspera una respuesta a este ataque.

Para Ucrania, los objetivos militares en Crimea y en el interior de Rusia son legítimos, especialmente porque las fuerzas ucranianas están bajo presión en el frente de guerra debido a la escasez de efectivos y armas.

En Washington, el vocero del Pentágono, el general Pat Ryder, afirmó que Ucrania "toma sus propias decisiones".

El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, indicó que Estados Unidos proporciona "armas a Ucrania para que pueda defender su territorio soberano contra la agresión armada, eso incluye Crimea, que, por supuesto, es parte de Ucrania". "Rusia podría detener esta guerra hoy mismo", agregó a los periodistas.

#### Bombardeos rusos

Ucrania sufre a diario bombardeos rusos que golpean, entre otras infraestructuras, su red energética, obligando a imponer cortes de luz en todo el país para hacer frente a la escasez de electricidad.

Un misil ruso también golpeó ayer por la mañana un depósito en Odessa, puerto estratégico del mar Negroen el sur de Ucrania, dejando tres heridos.

Al menos cuatro personas murieron v 34 resultaron heridas en un bombardeo ruso en la ciudad de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk.

En Toretsk, otra localidad del este bajo control ucraniano, una mujer murió, y otro civil falleció en un bombardeo en Stepanivka, en la región meridional de Kherson.

En la región de Kharkov, en el nordeste, dos personas fallecieron después de que un vehículo activó una mina antitanques, informaron las autoridades ucranianas.

Por otra parte, el Estado Mayor ucraniano acusó a Rusia de intensificar sus ataques con gases lacrimógenos, normalmente utilizados por las fuerzas de seguridad para controlar disturbios y prohibidos en los conflictos por la Convención sobre las Armas Químicas (CAQ). •

Agencias AFP y AP

LA NACION | MARTES 25 DE JUNIO DE 2024 EL MUNDO 5

# Francisco le dio una nunciatura al exsecretario privado de Benedicto XVI

VATICANO. El Pontífice le otorgó un nuevo encargo al arzobispo alemán Georg Gänswein, que será embajador de la Santa Sede en Lituania, Estonia y Letonia

ROMA.- Tal como anticipó LA NAcion hace dos meses, el papa Francisco le dio ayer un nuevo encargo al exsecretario privado de Benedicto XVI, el arzobispo alemán Georg Gänswein, al designarlo nuncio (embajador de la Santa Sede) en Lituania, Estonia y Letonia, según confirmó el Vaticano en un comunicado.

El anuncio parece ser un gesto de reconciliación después de meses de tensiones entre el jesuita argentino y el prelado alemán, de 67 años, a quien el Papa ordenó en 2023 que regresara a su diócesis Georg Gänswein de origen en Friburgo, una decisión inusual, interpretada como un castigo.

A pesar de las complejidades en su relación, el papa Francisco ha decidido dar una nueva oportunidad a Gänswein. En el pasado, Francisco había expresado su descontento por el libro de Gänswein, Nada más que la verdad, mi vida al lado de Benedicto XVI, que fue publicado pocos días después de la muerte del papa alemán y sacó a la luz supuestas diferencias entre los dos pontífices.

En su reciente libro-entrevista, El sucesor, mis recuerdos de Benedicto XVI, publicado a principios de año, Francisco mencionó que la publicación del libro fue "muy triste" y una "falta de nobleza y de humanidad".

Gänswein, que fue la mano derecha de Benedicto XVI desde 2005 y permaneció a su lado incluso después de su renuncia, en 2013, había estado sin un cargo formal desde la muerte de Benedicto, en 2022. Su regreso a Alemania y la falta de un rol activo en la Iglesia habían generado especulaciones sobre su futuro.

El nombramiento de Gänswein como nuncio en los países bálticos llega en un momento significativo, ya que el papa Francisco enfrenta problemas de salud.

Gänswein, quien ha sido una figura influyente en el Vaticano, ahora tiene la tarea de representar a la Santa Sede en Lituania, Estonia y Letonia. Este nuevo encargo le permitirá continuar su servicio a la Iglesia en un rol diplomático crucial, aportando su vasta experiencia y conocimiento en un contexto internacional.

Georg Gänswein, conocido como el "George Clooney" del Vaticano por su apariencia, ha tenido una carrera destacada y multifacética. Nacido en la Selva Negra alemana el 30 de julio de 1956, Gänswein es el mayor de cinco hermanos. Antes de entrar al seminario, obtuvo una licencia de piloto, trabajó como cartero y fue instructor de esquí.

Fue ordenado sacerdote en Friburgo en 1984 y enviado a Roma para estudiar derecho canónico, que más tarde enseñó en la Universidad Pontificia de la Santa

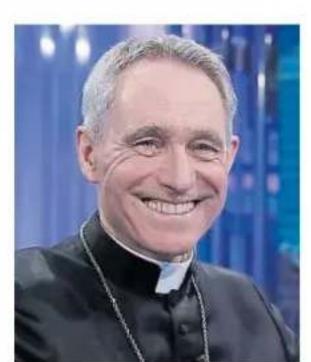

ARCHIVO

Cruz, del Opus Dei.

Gänswein estuvo al lado de Joseph Ratzinger desde 2003, cuando el entonces cardenal y titular del ex Santo Oficio lo eligió para que fuera su secretario privado en la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde "don Georg" había comenzado a trabajar en 1996.

El 16 de abril de 2005, el "padre Giorgio" se convirtió en la mano derecha de Benedicto XVI, elegido sucesor de Juan Pablo II. El 6 de enero de 2013, poco antes de su clamorosa abdicación, para premiarlo por su lealtad, Benedicto XVI lo ordenó arzobispo y, semanas antes, prefecto de la Casa Pontificia, un cargo clave. Desde ese lugar, además de blindarlo, lo convirtió en alguien de inmensa influencia, al designarlo el hombre que decidía quién podía tener una audiencia oficial con el entonces papa.

Por respeto a Benedicto, Francisco decidió dejar a Gänswein en ese rol hasta que, en enero de 2020, le pidió que se tomara una licencia al estallar una tormenta por la publicación de un libro en defensa del celibato escrito teóricamente a cuatro manos por Ratzinger y el cardenal africano ultraconservador Robert Sarah.

Ratzinger pidió que retiraran de esa obra su firma y Gänswein quedó bajo sospecha de haber estado detrás de una operación que el ala ultraconservadora había intentado poner en marcha, al usar al anciano y frágil papa emérito.

"Me vi obligado a pedir al secretario de Benedicto que solicitara una 'licencia voluntaria', manteniendo el cargo de prefecto de la Casa Pontificia y también el sueldo", evocó Francisco en su último libro-entrevista.

Pese a este pasado tormentoso, ahora comenzará otra etapa. Aunque ya en el pasado habían corrido versiones de un posible destino como nuncio para Gänswein, esta nueva oportunidad es una decisión inesperada, pero totalmente acorde con esa misericordia, apertura de corazón y falta de rigidez que predica el primer papa jesuita desde el inicio de su pontificado.

Agencias AP v AFP

# El argentino "guardián de la fe", nuevo enemigo de los adversarios del Papa

EL ESCENARIO

Anthony Faiola y Stefano Pitrelli THE WASHINGTON POST

CIUDAD DEL VATICANO uando el papa Francisco le preguntó si estaba dispuesto ✓ a ocupar uno de los cargos de mayor jerarquía del Vaticano y ponerse al frente de la oficina que dicta las políticas de la Iglesia Católica Romana, Víctor Manuel Fernández le dijo que no: al progresista arzobispo argentino le preocupaba que su designación empeorara aún más las cosas para un pontifice que ya enfrenta un disenso interno sin precedentes.

"Sabía que algunos grupos no me querían y, a juzgar por sus expresiones en las redes sociales y por lo que escribieron en mi propia página de Facebook, estaban dispuestos a cualquier cosa", dice Fernández, en una entrevista con The Washington Post. "Yyonoquería ser una causa más de problemas para Francisco".

En junio del año pasado, cuando el Papa lo volvió a llamar desde la cama de hospital donde se recuperaba de una cirugía abdominal, Fernández accedió. Se mudó al Vaticano, fue creado cardenal y se convirtió en la mano derecha del Pontífice, para tono y estilo que Francisco llevó al papado en una nueva guía de lineamientos concretos para los 1400 millones de católicos del mundo.

"El nombramiento de Fernández fue uno de los más trascendentes del pontificado de Francisco", dice Massimo Faggioli, teólogo católico de la Universidad Villanova. "A un año de su designación, hemos visto una seguidilla de acciones específicas y fuera de lo común que nunca habíamos visto".

La mayoría de los católicos saben poco y nada del hombre detrás de los importantes pronunciamientos de la Iglesia en los últimos tiempos. Pero los conservadores opositores a Francisco ven a Fernández como su "enemigo número 2", y a intramuros del Vaticano, las maquinaciones contra el cardenal de 61 años ya han alcanzado el nivel de intriga palaciega, incluidas fotos tomadas a escondidasen medio de la noche y amenazas privadas de "destruirlo".

La llegada de Fernández al Dicasterio de la Doctrina de la Fe marcó el fin de una era de liderazgo conservador en esa oficina del Vaticano. En décadas más recientes, esa oficina se ocupó -mal, según sus detractores- de los casos de abuso clerical, reforzó la "inmoralidad" del sexo prematrimonial, el aborto y la eutanasia, y sancionó a obispos, sacerdotesy monjas por no seguir la línea del Vaticano.

A través de Fernández, el Papa se propuso reinventar el cargo. "En otras épocas, el dicasterio que vas a presidir llegó a utilizar métodos inmorales", le escribió Francisco a Fernández en julio pasado. "Eran tiempos en los que más que promover el conocimiento teológico se perseguían posibles errores doctrinales. Lo que espero de vos es sin duda algo muy diferente".

Al igual que Francisco, Fernández marcó el comienzo de un cambio de tono en el discurso vaticano. En las conferencias de prensa, con sus extensas digresiones y elaboradas anécdotas "por momentos uno tiene la sensación de estar dentro de un cuento de Borges", evaluó un co-

lumnista del Catholic Herald. Fernández también es responsable de cambios de fondo. Con el consentimiento de Francisco, en diciembre redactó el importante do cumento que autorizaba a los sacerdotes católicos a bendecir las relaciones

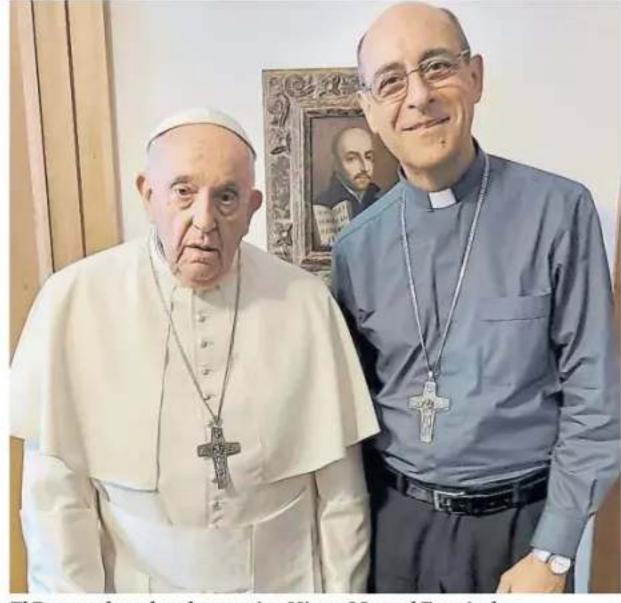

El Papa y el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández

entre personas del mismo sexo, apenasdosañosymediodespuésdeque su predecesor, mucho más conservador, rechazara tajantemente esa idea. Fernández también emitió un te que las personas transgénero puedan ser bautizadas y ser padrinos o madrinas de bautismo.

El mes pasado emitió un nuevo dictamen que le quitó a la Iglesia Católica parte de su magia, eliminando el derecho de los obispos a declarar como eventos "sobrenaturales" los fenómenos inexplicables, como las supuestas apariciones de la Virgen. Y la semana pasada su oficina tomó la medida más decisiva hasta el momento contra los críticos del Papa, iniciando un juicio canónico contra el arzobispo Carlo Maria Viganò, acusado de fomentar el cisma y negar la legitimidad del Papa.

Los principales críticos de la Iglesia insisten en que no es coincidencia que Francisco haya esperado para nombrar a Fernández hasta después de la muerte de Benedicto XVI, el tradicionalista papa emérito.

"Creo que después de eso Francisco sintió mayor libertad para hacer realidad sus ideas", dice el cardenal Gerhard Ludwig Müller, un aliadode Benedicto que dirigió el dicasterio de 2012 a 2017.

No todo el trabajo de Fernández ha resultado "progresista". En abril, por ejemplo, los activistas Lgbtq+quedarondesconcertados cuando reveló un documento, también firmado por el Papa, donde decía que la "intervención de cambio de sexo" amenaza la "dignidad humana". Fernández dice que una versión redactada antes de su llegada al cargo se centraba más en la identidad degénero, y parte desu contribución había sido alinear el contenidocon el mensaje ampliamente inclusivo del Papa hacia los inmigrantes, los pobres y otros grupos.

Fernández también deja abierta la puerta a una reformulación de la doctrina oficial de la Iglesia –el catecismo- que establece que los actos homosexuales son "intrinsecamente desordenados". "Siempre se puede mejorar, y también en el lenguaje que utilizamos, para que haya mayor claridad en el mensaje", dice.

La campaña contra Fernández y, por defecto, contra el Papa también reflotó viejas acusaciones de que durante mucho tiempo el cardenal fue el "escritor fantasma" de Francisco en importantes documentos papales. Desde su oficina al sur de la Columnata de la Plaza de San Pedro, Fernández se niega a discutir el tema.

En 2007, Francisco-entonces cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de

Buenos Aires-invitó a Fernández a una importante conferencia episcopal latinoamericana y terminó encargándole la redacción del documento final de la reunión. Ferayudarlo a traducir los cambios de decreto que autoriza explícitamen- nández recuerda que en el vuelo de regreso a la Argentina se sentaron juntos y entablaron una profunda conversación.

La elección de Fernández ha sido criticada por los sobrevivientes de abuso clerical, quienes señalan casos en la Argentina donde supuestamente buscó proteger a los sacerdotesacusados. Fernández haadmitido sus errores y en una publicación de Facebook el año pasado dijo que su renuencia inicial a aceptar el puesto también respondía al hecho de "no sentirse calificado" para manejar los delicados casos de abuso clerical dentro del dicasterio.

Peropor sobre todas las cosas Fernández se ha convertido en el gran defensor del Pontífice, y a los detractores católicos de este les recuerda insistentemente su deber de lealtad al Papa.

"Se debe mostrar sumisión religiosade la mente y la voluntad", dijo Fernández durante una conferencia de prensa en la que leyó en voz alta una artículo del derecho canónico.

"Ellos quieren decir que los homosexuales sevan al infierno, que tienen que convertirse y que de lo contrario no pueden pisar la iglesia, y mucho menos ser bendecidos", dijo Fernández. "Lo que pretenden es eso". •

Traducción de Jaime Arrambide

Participaciones sociales

4318 8888

REUNIONES

En el ROTARY CLUB DE BUENOS AIRES que preside el Ing. Juan Insua, mañana 26 de junio, a las 13, disertará la Dra. María Eugenia Talerico, sobre: "Sin lucha contra la corrupción no hay desrrollo"

Publique aquí todos los días de 9 a 19. Consulte horarios de cierre. 3 cuotas sin interes con tarjeta de crédito 6 | EL MUNDO



Después de batallar más de una década, Assange quedaría libre en las próximas horas

ARCHIVO

# Assange acaricia la libertad: se declarará culpable y volverá a Australia tras pactar con EE.UU.

ACUERDO. El fundador de WikiLeaks comparecerá ante una corte de las Islas Marianas, una comunidad norteamericana en el Pacífico

WASHINGTON.— El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se declarará culpable de un cargo de delito grave en un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que resolverá una larga saga legal que abarcó varios continentes y se centró en la publicación de un tesoro de documentos clasificados, según a documentos judiciales presentados ayer.

Está previsto que Assange comparezca ante el tribunal federal de las Islas Marianas, una comunidad estadounidense en el Pacífico, para declararse culpable de un solo cargo de conspiración según la ley de espionaje para obtener y difundir ilegalmente información clasificada de defensa nacional, dijo el Departamento de Justicia en una carta presentada en la Corte.

La declaración de culpabilidad, que debe ser aprobada por un juez, pone fin abruptamente a un caso penal de intriga internacional y a la persecución de años por parte del gobierno de Estados Unidos de un editor cuyo popular sitio web para compartir secretos lo convirtió en una causa célebre entre muchos periodistas y defensores de la libertad, que dijeron que actuó como periodista para exponer las irregularidades militares norteamericanas.

Los investigadores, por el contrario, han afirmado repetidamente que sus acciones violaron leyes destinadas a proteger información confidencial y pusieron en riesgo la seguridad nacional del país.

Se espera que Assange regrese a Australia después de su declaración y sentencia, que está prevista para mañana, en Saipan, la isla más grande de las Marianas. La audiencia se realizará allí debido a la oposición de Assange a viajar a Estados Unidos y la proximidad del tribunal de Australia. Es probable que se le acredite el tiempo que ya cumplió en su encierro en Londres y no se enfrente a una nueva pena de cárcel.

En 2010, WikiLeaks publicó cientos de miles de documentos militares estadounidenses clasificados sobre las guerras de Washington en Afganistán e Irak, las violaciones de seguridad más grandes de su tipo en la historia militar estadounidense.

Assange fue acusado durante la administración del presidente Donald Trump por la divulgación masiva de documentos secretos, que fueron filtrados por Chelsea Manning, una exanalista de inteligencia militar estadounidense que también fue procesada en virtud de la ley de espionaje.

Assange fue detenido por primera vez en el Reino Unido en 2010 con una orden de arresto europea después de que las autoridades suecas dijeran que querían interrogarlo sobre acusaciones de delitos sexuales, que luego fueron retiradas. Huyó a la embajada de Ecuador, donde permaneció siete años, para evitar la extradición a Suecia.

En 2019 la policía británica irrumpió en la embajada y lo encarceló por saltarse la libertad bajo fianza. Desde entonces estuvo en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh en Londres, desde donde peleó durante casi cinco años contra la extradición a Estados Unidos.

En Belmarsh se casó con su pareja, Stella, con quien tuvo dos hijos mientras estuvo refugiado en la embajada de Ecuador. •

Agencias Reuters, ANSA y AP



Los bomberos retiran uno de los cuerpos en Hwaseong

AF

# Corea del Sur: el fuego deja 22 muertos en una fábrica de baterías

INCENDIO. La mayoría de las víctimas son chinas; se desconocen las causas de una explosión

SEÚL.- Un incendio declarado en una fábrica de baterías de litio en Corea del Sur causó ayer la muerte de al menos 22 personas, la mayoría de ellas chinas, y dejó ocho heridos.

El incendio, que ya ha sido extinguido en su mayor parte, se produjo sobre las 10.30 (hora local) en una planta del fabricante de baterías Aricell en Hwaseong, al sur de la capital, Seúl. El fuego se originó tras la explosión de una serie de pilas en el interior de un almacén con unas 35.000 unidades, informó Kim Jin-young, funcionario local de bomberos. Los peritos aún no habían determinado la causa de la explosión.

"Veinte extranjeros figuran entre los fallecidos, 18 de ellos chinos, uno de Laos y una persona de nacionalidad desconocida", declaróa la prensa un miembro de los bomberos, que advirtió que la identificación de las víctimas era difícil debido a las quemaduras.

En las últimas décadas, muchas personas de China, incluidas algunas deetnia coreana, han emigrado a Corea del Sur en busca de empleo. Como otros migrantes extranjeros de naciones del sudeste asiático, a menudo terminan en fábricas o puestos físicamente exigentes o mal pagados que rechazan los surcoreanos más acomodados.

Más de 100 personas trabajaban en la fábrica cuando se escucharon una serie de explosiones en la segunda planta, donde se inspeccionan y empaquetan las baterías de litio, agregó la misma fuente.

Tras haber conseguido controlar el gigantesco incendio, los bomberos se introdujeron en el edificio carbonizado para extraer los cuerpos.

"La mayoría de los cuerpos está muy quemados, así que llevara tiempo identificarlos", dijo Kim.

Los bomberos están buscando una persona que sigue desaparecida, agregó, mientras realizan "operaciones de enfriamiento para evitar que el fuego se extienda a otras fábricas cercanas".

El incendio tuvo lugar en Hwaseong, al sur de la capital, Seúl, en una fábrica que pertenece al fabricante surcoreano Aricell, espe-

cializado en baterías. Altamente inflamables, unas 35.000 baterías de litio estarían almacenadas en la segunda planta de la fábrica cuando se declaró el incendio.

"Era difícil entrar en el edificio porque temíamos que se produjeran otras explosiones", relató Kim, precisando que los bomberos combatieron las llamas con "arena seca".

Decenas de camiones de bomberos estaban estacionados fuera de la planta. Los rescatistas sacaban los cuerpos, recubiertos con sábanas azules. Imágenes divulgadas por la agencia Yonhap mostraron grandes columnas de humo emergiendo desde la planta arrasada por las llamas.

El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, pidió a las autoridades "movilizar todo el personal y equipo disponible para concentrarse en la búsqueda y el rescate de personas", indicó su despacho.

El mandatario también advirtió a las autoridades que debían "garantizar la seguridad de los bomberos ante la rápida propagación del fuego".

Las autoridades locales recomendaron a los habitantes de Hwaseong quedarse en casa. "Hay mucho humo debido a incendios en una fábrica. Por favor, preste atención a la seguridad, en particular absteniéndose de salir", dijo un mensaje de alerta enviado por SMS. "Incendio en una fábrica. Por favor, desviense por las carreteras vecinas y se ruega a los vecinos que cierren las ventanas", rezó otro.

Corea del Sur es un importante productor de baterías, incluidas las de vehículos eléctricos. Las baterías de litio se usan en todo tipo de sectores, como los vehículos eléctricos o las computadoras portátiles.

Este incendio es una de las peores catástrofes industriales registradas en el país desde hace años. En 1989, unaccidente en una planta de productos químicos en Yeosu, en la provincia de Jeolla del Sur, causó 16 muertos y 17 heridos. En 2020, 38 personas fallecieron en un incendio en un almacén en Icheon, en el sur de Seúl. •

Agencias AFP, DPA y Reuters

# Susto y hospital para la princesa Ana

ACCIDENTE. LONDRES.— La princesa Ana, hermana menor del rey británico, Carlos III, se encuentra internada tras sufrir una herida en la cabeza anteayer, informó el Palacio de Buckingham, que añadió que se espera que se recupere totalmente del incidente, en el que se cree que estuvo implicado un caballo.

La única hija de la difunta reina Isabel II sufrió heridas leves y una conmoción cerebral tras el incidente y se recupera en el hospital de Southmead, en Bristol, en el oeste de Inglaterra.

"Se está recuperando bien; se encuentra en un estado confortable y permanece internada en el hospital como medida de precaución para seguir en observación",



La princesa Ana

dijo un vocero del Palacio de Buckingham.

La princesa, de 73 años, había estado paseando por los terrenos de la finca de Gatcombe Park, donde se encuentra su casa, cuando sufrió heridas leves en la cabeza, dijo una fuente real, que señaló que había caballos en las inmediaciones.

Su equipo médico indicó que las heridas en la cabeza eran coincidentes con el impacto de las patas o de la cabeza de un caballo. Los terrenos adyacentes a la casa de campo de Gatcombe Park son famosos por albergar cada año un concurso hípico que atrae a las mejores estrellas ecuestres del mundo.

El viaje de la princesa Ana a Canadá previsto para fines de esta semana se pospuso por su cuadro de salud, mientras que también se ausentará de un banquete por la visita del emperador japonés el martes. •

Agencias AP y Reuters

LA NACION | MARTES 25 DE JUNIO DE 2024

# Ayudanos a encontrarlo



# LOAN DANILO PEÑA

Hoy tiene 5 años y se perdió el 13 de junio de 2024

Si lo ves o sabés algo comunicate al 0800-333-5500, WhatsApp: 11-4157-3101, www.missingchildren.org o con la línea 134





# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### UN GESTO "LILITO" PARA UN RECLAMO DE JORGE MACRI

Tres legisladores de la Coalición Cívica denunciaron a Milei por los fondos de coparticipación



#### Las reformas libertarias | RUMBO A LA SANCIÓN DE LA LEY BASES

# Se complican las privatizaciones de Aerolíneas, el Correo y Radio y Televisión

El Gobierno perdió el apoyo de aliados para insistir en la venta de las compañías que eliminó el Senado del proyecto; en cambio, tiene aval para reincorporar Ganancias y Bienes Personales

#### Laura Serra

LA NACION

El vicejefe de Gabinete, José Rolandi, recibió la llamada con preocupación. Del otro lado de la línea, el diputado Oscar Agost Carreño le transmitía, por indicación de Miguel Pichetto -jefe de bloque Hacemos Coalición Federal-, que la bancada había resuelto minutos antes no insistir en la privatización de las empresas Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA), contrariando así la pretensión del Gobierno de que la Cámara de Diputados desconociera lo votado en el Senado, que excluyó a estas tres compañías del listado de privatizaciones.

Sin embargo, no todas fueron malas noticias para Rolandi. La bancada de Pichetto, al igual que el resto de los bloques dialoguistas -UCR, Pro e Innovación Federal-le anticiparon al funcionario, en una reunión que mantuvieron ayer por la tarde en la Cámara baja, que insistirán en restituir la cuarta categoría de Ganancias y las reformas en Bienes Personales, tal como votaron en abril. Ambos capítulos fueron rechazados por el Senado hace dos semanas, lo que significó una estocada casi mortal al paquete de reformas fiscales que proponía el Gobierno.

Igualmente, la votación para reponer Ganancias se anticipa por demás ajustada, admiten los dialoguistas. Los diputados patagónicos, de todas las bancadas, anticiparon su voto en contra; otros legisladores, si bien votaron a favor en la media sanción original, ahora están en duda: no quieren pagar por tercera vez el costo político de votar un impuesto que impacta de lleno en la clase media.

Ante estas dificultades, hoy a las 13 se volverán a reunir los bloques dialoguistas con Rolandi para acercar posiciones. En paralelo, una delegación de gobernadores concurrirá a la Cámara de Diputados, donde será recibida por la bancada que preside Pichetto. Allí clamarán por la restitución de Ganancias, un impuesto coparticipable que les permitiría alzarse

con una recaudación extra de casi un billón y medio de pesos anuales (0,24 puntos del PBI). El Tesoro nacional también se beneficiaría con un aumento de ingresos coparticipables de 0,16 del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

#### Acuerdo por la Ley Bases

La sesión está prevista para pasado mañana. Hoy están convocadas las comisiones de Presupuesto y de Legislación General para emitir los dictámenes correspondientes: allí los diputados definirán cuáles de todas las modificaciones que incorporó el Senado a la Ley Bases y al paquete fiscal terminarán por aceptar y sobre qué artículos de la media sanción original insistirán. En la reunión con Rolandi, el ofi-

Sin los 24 votos del bloque de Pichetto y sus aliados de Innovación Federal. el oficialismo no puede insistir en las privatizaciones

#### Sí lograría reponer Ganancias, pero en una votación por demás ajustada

cialismo y los dialoguistas acordaron que, a priori, se aceptarán los cambios que los senadores introdujeron en el proyecto de la Ley Bases: el objetivo es, como anticipó LA NACION, consensuar un dictamen común para neutralizar una eventual ofensiva kirchnerista que intente judicializar las dos leyes.

Para alcanzar ese dictamen común, empero, el oficialismo debería resignarse y dejar de lado las privatizaciones de Aerolíneas, el Correo y RTA. Sin la bancada que preside Pichetto -que, junto a sus aliados de Innovación Federal, reúne 24 voluntades- al oficialismo y a sus aliados de Pro se les complica la posibilidad de insistir sobre esta cuestión. A ello se suma

que al menos la mitad del bloque radical, que comanda Rodrigo de Loredo, no quiere contravenir lo que acordaron sus colegas en el Senado, que en una negociación con el Gobierno lograron excluir a estas tres compañías de la nómina de privatizaciones.

Pichetto y su bloque esgrimieron un argumento jurídico y reglamentario para excluirlas: la Cámara de Diputados no puede insistir sobre algo que el Senado no votó. Sostienen que antes del tratamiento del proyecto de la Ley Bases en el Senado el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, informó que el oficialismo había resuelto retirar del capítulo sobre privatizaciones a estas tres empresas públicas. En rigor, no tenía alternativa: sin la UCR no tenía los votos para aprobar el resto de la iniciativa.

"Esas tres compañías fueron retiradas del capítulo por el presidente provisional del Senado antes de la votación en general del proyecto. Por esa razón la Cámara de Diputados no puede insistir en algo que no se votó", explicó Pichetto.

Resignado, Rolandi escuchó sus argumentos en la reunión que mantuvo ayer con los jefes de los bloques dialoguistas; acompañado por la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy, admitió que si no estaban asegurados los votos en el capítulo sobre privatizaciones, no pondría en riesgo el acuerdo de un dictamen único.

De todas maneras, Ibarzabal Murphy, al igual que Silvana Giudici y Silvia Lospennato -las delegadas de Pro-, refutó los argumentos de Pichetto. "El Senado votó y aprobó el capítulo sobre privatizaciones; lo que no se votó fue el anexo, que detallaba las empresas a ser privatizadas", sostuvieron.

"Nuestro bloque quiere insistir, y así lo planteamos en la reunión, en la redacción original del impuesto a las ganancias, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), las reformas al régimen de Bienes Personales y las privatizaciones de las empresas públicas", indicó Giudici a LA NACION. •



El vicejefe de Gabinete, José Rolandi, se retira del Congreso

# "Golpistas": Milei acusó a la oposición de atentar contra el equilibrio fiscal

En los días previos a la votación, las declaraciones presidenciales sacudieron la convivencia en el Congreso

#### Delfina Celichini

LA NACION

En la antesala de la negociación fina de cada uno de los puntos de la Ley Bases y el paquete fiscal, Javier Milei volvió a complejizar los acuerdos con la oposición dialoguista. Ayer, desde República Checa, el Presidente calificó otra vez de "degenerados fiscales" a los diputados y les ofrendó la excusa perfecta para robustecer su posición frente a los emisarios de la Casa Rosada.

Por caso, durante la reunión de bloque, una porción significativa de Hacemos Coalición Federal (HCF) definió aceptar los cambios en la Ley Bases propuestos por el Senado, en contra de los deseos del Gobierno.

En la UCR, en tanto, las declaraciones radiales del primer mandatario no despertaron interés, pero tampoco ayudaron a cambiar las voluntades en favor de los objetivos del oficialismo.

El radicalismo está acostumbrado a los exabruptos públicos de Milei, que por lo general direcciona su enojo hacia algún referente del partido centenario.

La intención del Poder Ejecutivo es firmar hoy los dictámenes de mayoría que permitan la discusión -y también la aprobación-de las iniciativas este jueves en el recinto.

Para ello, deberá ajustar las voluntades de sus aliados parlamentarios con los que el pasado abril logró la media sanción. Se trata de un compendio variopinto de 102 diputados, fundamentales para los objetivos del oficialismo.

No obstante, el Presidente volvió a atacar directamente a los legisladores con los que sus delegados deberán zurcir los acuerdos para evitar LA NACION | MARTES 25 DE JUNIO DE 2024

#### Pelea por los recursos

Facundo del Gaiso, María Cecília Ferrero y Hernán Reyes denunciaron ayer al Presidente por incumplir un fallode la Corte Suprema que establece que el Gobierno debe reintegrarle a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de los recursos coparticipables.

#### Un expediente a cargo de Lijo

La denuncia de los legisladores porteños alineados con Elisa Carrió recayó en el Juzgado Federal Nº 6, que tiene a su cargo como subrogante Ariel Lijo, uno de los candidatos que Milei propone para integrar el máximo tribunal nacional.

ARCHIVO

un revés que ponga en jaque su programa económico. Si había alguna posición en duda, las declaraciones del primer mandatario atizaron el hartazgo de los colaboradores, ansiosos por convertir en ley las medidas impulsadas por la administración libertaria para que no puedan ser utilizadas como una excusa para justificar los errores de gestión.

Ayer, Milei atribuyó a los cambios que sufrió la Ley Bases en el Congreso la caída de los valores argentinos en los mercados.

"Cuando los degenerados fiscales, que quieren romper el equilibrio fiscal y lo hacen con la peor malicia que se pueda haber, porque lo hacen explícitamente, entonces eso generó toda una situación donde impacto en el mercado de bonos, y el precio de bonos cayeron y el riesgo país subió", afirmó en diálogo con Radio Mitre.

"La Argentina tuvo un superávit financiero récord histórico en mayo, acumulamos un superávit tan grande que vamos a mucho más que a compensar los números estacionalmente malos del mes de junio, no habría motivos para que el riesgo país suba, debería haber caído, pero el intento desestabilizador y golpista de querer romper el equilibrio fiscal por parte de grupos de la oposición hizo que los bonos caigan", sentenció Mílei.

En contra de los deseos del Gobierno, el bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto definió que el grueso de sus 30 integrantes aceptarán los cambios que impuso el Senado en la Ley Bases.

Se diferenciarán de esta postura, por ahora, los seis de la Coalición Cívica (CC), los dos socialistas, la cordobesa Natalia de la Sota y el chubutense Jorge "Loma" Ávila. La Coalición Cívica está de acuerdo con las privatizaciones y podría insistir en este punto con la versión que sancionó Diputados, aunque todavía no lo definieron.

Por una razón diferente, el bloque que conduce el macrista Cristian Ritondo también aceptará los cambios propuestos por el Senado en la Ley Bases. Es decir, no insistirá con el texto que salió de Diputados, donde están las empresas que el Gobierno pretende volver a introducir en el proyecto.

El argumento que esgrimen en Pro es que el oficialismo trabó acuerdos con sus pares en la Cámara alta para aprobar la iniciativa y ellos los respetarán. "Ya tienen el visto bueno", señalaron.

En tanto, en la UCR las posiciones respecto del paquete de privatizaciones siguen divididas e inmutables: hay diez diputados que apoyarán las modificaciones de sus pares senadores. •

# ¿SE PUEDEN REPONER LOS ARTÍCULOS ELIMINADOS? UNA CONTROVERSIA CENTRAL

Con la reinserción del cobro de Ganancias a la cuarta categoría como el principal elemento de discusión, la nación presenta dos posturas encontradas sobre los alcances de la sesión prevista para el jueves

#### Insistir va contra la Constitución

#### **OPINIÓN**

Gustavo Menna PARA LA NACION

l tratar el denominado paquete fiscal-que, corresponde acotar, es un proyecto de ley independiente y separado de la llamada Ley Bases-, el Senado rechazó la aprobación del Título V (artículos 75 a 91) del proyecto sancionado en la Cámara de Diputados, consistente en la reversión de la quita del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría (trabajadores en relación de dependencia). Al existir un rechazo expreso de este título del proyecto por parte de la cámara "revisora" (en este caso el Senado), la cámara "de origen" (en este caso la de Diputados) se encuentra inhibida e imposibilitada de insistir en la aprobación del texto original a este respecto.

Es decir, no puede revertir la quita del impuesto a las ganancias aprobada en el Congreso de la Nación en octubre del año pasado (con el voto afirmativo, recordemos, del entonces diputado Javier Milei). Esto es así habida cuenta de que el artículo 81 de la Constitución nacional establece que "ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año".

A partir de esta disposición constitucional se ha generado el debate en torno a si la definición aplica a los supuestos de rechazo de un proyecto de ley in totum o si también cabe respecto del rechazo de un capítulo de un proyecto de ley, como en el caso bajo análisis.

La distinción entre el rechazo de un proyecto de ley en su conjunto o de uno de sus capítulos es solo aparente en el presente caso. Ello es así ya que el proyecto intitulado "paquete fiscal" es en verdad una sumatoria de proyectos de ley todos ellos independientes entre sí, que solo tienen en común una vinculación con cuestiones tributarias (convergen en el proyecto una moratoria tributaria, aduanera y de seguridad social -Título I-; un blanqueo de activos -Título II-; una derogación del impuesto a la transferencia de inmuebles a título oneroso de personas humanas y sucesiones indivisas - Título III-; modificaciones al monotributo-Título IV-y un Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor-Título V-). Otro de los títulos, el V en la sanción de la Cámara de Diputados, era el que versaba sobre la reversión de la quita del impuesto a las ganancias a los trabajadores en relación de dependencia.

Como se advierte, ninguna de las materias sobre las que versa cada uno de los títulos del proyecto de ley guarda relación con los demás, ni tiene remisiones, ni se encuentra vinculada con ellos. Este recurso de agrupar en un mismo proyecto cuestiones independientes recibe el apelativo de leyes "ómnibus".

Por lo tanto, lo que en rigor ha existido es un rechazo del Senado a la reposición de un tributo, lo que coloca al trámite parlamentario sobre este particular en la situación prevista por la primera parte del artículo 81 de la Constitución: imposibilidad de continuación de su tratamiento. No solo en esta oportunidad, sino en lo que resta del período de sesiones.

Para sostener lo contrario argumenta que existe un acta interpretativa firmada el 26 de octubre de 1995 por los entonces presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Alberto Pierri y Carlos Ruckauf. Pero en ninguno de sus pasajes se alude al rechazo por la cámara revisora de un título o capítulo autónomo y autosuficiente de un proyecto. Se admite que la cámara de origen puede tratar separadamente cada una de las modificaciones de la revisora por "adición" o "corrección", mas en ninguna parte hace referencia a los "rechazos". •

El autor es vicegobernador de Chubut

# Revivir artículos caídos es viable

#### OPINIÓN

Oscar Agost Carreño
PARA LA NACION

Bases con modificaciones, se debate la viabilidad de que los diputados puedan aprobar artículos que fueron rechazados por los senadores, en razón de que el Gobierno nos pidió a los diputados dialoguistas que resucitemos los impuestos a las ganancias y a los bienes personales, y la privatización de Aerolíneas Argentinas, junto con otros capítulos perdidos en el Senado.

Los que entendemos que es viable la reinserción de artículos caídos argumentamos que la Constitución es interpretada por el Congreso en un acta bicameral, aplicada para aprobar muchas leyes de importancia, y que la Corte Suprema de Justicia convalidó en el fallo "Barrick".

También sostenemos que eliminar partes de un texto implica corregir, enmendar o modificar, y que, aunque en la Constitución no se usó la palabra "eliminar", no significa que el constituyente no se refirió a enmiendas en sentido amplio.

No es lógico que la cámara de origen no pueda insistir en su versión original de la iniciativa, sin importar cuál haya sido la modificación en la Cámara revisora, siempre que se utilicen los mecanismos y las mayorías de la Constitución, y que ambas cámaras aprueben en general el proyecto.

Por ello, pese a que el Gobierno lo ha pedido, no es posible insistir en el texto original del capítulo de moratoria previsional o impulsar nuevamente la privatización de Aerolíneas Argentinas, pues fueron eliminados antes de la votación en general.

Existen interesantes argumentos del otro lado de la biblioteca, aquellos que sostienen que los capítulos caídos en el Senado ya son letra muerta. Por ejemplo, argumentan que en un sistema bicameral se requiere aprobación de ambas cámaras en general y en particular de cada artículo. Afirman que se puede insistir sobre lo que fue adicionado o modificado, mas no en lo eliminado, y que el fallo "Barrick" no se dictó en un caso calcado a esta ley en tratamiento.

Mi postura es que el mecanismo para sancionar leyes no exige "doble conforme" en cada artículo o capítulo de una ley, sino que la ley sea aprobada en general por ambas cámaras, y que el articulado se construya con el texto que apruebe la cámara que obtuvo mayoría de dos tercios, o en su defecto, el de la cámara de origen.

Pero, como casi todo en derecho, hay dos bibliotecas y hay que optar por alguna de ellas para interpretar la Constitución y aprobar la Ley Bases.

Vemos que, en general, los que creen que no se puede insistir con lo "caído" son los que políticamente no quieren que el presidente Javier Milei obtenga su ley ómnibus; del otro lado estamos los que venimos trabajando para otorgar al Presidente una ley con un texto superador del enviado originalmente por el Poder Ejecutivo.

Ante estas dos bibliotecas, serán las mayorías de la Cámara de Diputados las que terminarán interpretando cuál es la voluntad del constituyente, y esto es correcto, ya que la aprobación de una ley es una decisión política.

El sistema de mayorías y minorías legislativas que la misma Constitución estableció será la solución política para resucitar o no aquello que el Senado de la Nación mató de la Ley Bases. •

El autor es diputado nacional por Córdoba

10 | POLÍTICA LA NACION | MARTES 25 DE JUNIO DE 2024







DPA Junto al presidente de la República Checa, Petr Pavel

# Milei cerró la gira en la República Checa: "Un ejemplo de libertad"

EUROPA. El Presidente fue recibido por el primer ministro Fiala y por el presidente Pavel, y fue condecorado por un instituto liberal; es la primera visita de un mandatario argentino

#### Elisabetta Piqué ENVIADA ESPECIAL

PRAGA.- El mágico puente Carlos, las callecitas medievales empedradas quellevan al Castillo que domina la ciudad, los edificios barrocos y el espíritu de Franz Kafka presente. El presidente Javier Milei, que el viernes estuvo en Madrid, el sábado en Hamburgo y el domingo en Berlín, concluyó ayer su maratón europea en la fascinante Praga, convirtiéndose en el primer presidente de la Argentina que visita la República Checa. La ocasión es el centenario de las relaciones bilaterales, y el objetivo, reforzar el vínculo, marcado por grandes coincidencias políticas, así como lazos económicos, científicos y culturales.

La República Checa, que pasó a ser miembro de la Unión Europea en 2004, todavía no es parte de la zona euro (su moneda es la corona checa). Se trata de un país donde, por su dramático pasado bajo el yugo soviético, aún reina un sentimiento anticomunista y antirruso, algo en lo que hay coincidencia absoluta con

el mandatario argentino. De ahí el Checa ha establecido una iniciativa enorme interés que ha suscitó esta para el aprovisionamiento de armas Es decir, del interés checo en diveruna situación geopolítica marcada por la preocupación por la invasión a gran escala de la cercana Ucrania de parte del presidente ruso, Vladimir Putin, que en febreroya entró en su tercer año.

Eltema de Ucrania, en el que comparten posiciones en favor de un respaldofirmeal presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, estuvo, entre otros, en la agenda de la primera cita institucional de Milei con el primer ministro Petr Fiala, en su residencia de Villa Kramar. "El presidente Javier Milei mantuvo una reunión con el primer ministro de la República Checa, Petr Fiala, en Praga", se limitó a informar la Oficina del Presidente por el momento.

Con Fiala hay afinidad ideológica: es líder de una coalición de centroderecha y es cercano a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que hizo buenas migas con el Presidente y que es referente del mismo grupo de derecha conservador (ECR) en el Parlamento Europeo. La República

bién hay coincidencias porque sostienen el derecho a su autodefensa. De hecho, votaron como la Argentina en la última resolución de la Asamblea General de la ONU sobre el reconocimiento del Estado de Palestina (es decir, en contra).

Milei fue hasta la blindada residencia de Villa Kramar de Fiala. ubicada sobre una colina con terraza con vistas al Castillo de Praga pasadas las 15 locales, junto a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia; el diputado de Pro y titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Fernando Iglesias, yel embajador argentino en este país, Claudio Rozencwaig. A la reducida comitiva se sumó ayer el ministro de Defensa, Luis Petri, que, por la mañana, acompañado por Rozencwaig, diplomático de carrera con vasta experiencia, firmó un memorándum de cooperación en defensa junto a su par checa.

Según pudo saber LA NACION de fuentes informadas, con Fiala también se habló de temas económicos. eurozona y por otro lado, el de la Argentina -que exporta aquí commodities-en recibir inversiones checas en áreas que van desde tecnología, minería y energía, a defensa, entre

Politólogo y profesor universitario de 59 años, Fiala piensa ir a América Latina, la Argentina incluida, en 2025.

En una jornada soleada y fresca, después de reunirse con Fiala, el mandatario libertario recibió -comoen Madridy Hamburgo-un nuevo premio por sus ideas de libertad, esta vez por parte del Instituto Liberal, organización que proclama los principios del liberalismo. El premio que con el que fue galardonado el Presidente se realiza desde 1994 y se otorga por la contribución al desarrollo del pensamiento liberal y a la implementación de las ideas de libertad. Recibieron este galardón, entre otros, los premios Nobel de Economía Gary Becker, Milton Friedman y James Buchanan.

En mediode gran interés mediático, la ceremonia tuvo lugar en el Palacio Zofin, elegante edificio neorrenacentista a orillas del río Moldava, considerado uno de los centros culturales y sociales más importantes de Praga. Allí, el Presidente pronunció un discurso. En la entrada de este lugar, blindado por la policía, lo esperaba un escrache, con unas personas con pancartas que rezaban "basta de ajustes y represión".

Aunque frente al edificio también lo esperaba, con bandera albiceleste, Mariana Delfino, cordobesa de Alta Gracia que vive en Praga desde hace dos años, muy emocionada por ver al Presidente. "Me duele la Argentinay necesitamos que esto funcione, Milei es una luz en la oscuridad que veníamos padeciendo", comentó Delfino a LA NACION.

La jornada de Milei se cerró en el lugar más emblemático de esta mágica capital: en el legendario Castillo que la domina desde una colina, donde fue recibido con todos los honores por el presidente Pavel, militar retirado de 62 años con un currículum importante: fue comandante militar de la OTANy jefe de las Fuerzas Armadas checas.

Cuando, escoltado por motos, el BMW negro de Milei llegó al Palacio Presidencial, algunos argentinos que lo esperaban detrás de los vallados, lovivaron y hasta se oyó un grito de "¡Viva la libertad carajo!".

Eljefedel Estado entonces respondió saludando con el brazo y el puño en alto. Poco después, para alegría visita oficial, que se da en medio de a Ucrania, y en el caso de Israel tam- sificar sus exportaciones fuera de la del puñado de compatriotas presentes, una banda militar ejecutó los dos himnos, hubo fanfarria y presentación militar.

> Ambos mandatarios, que mantuvieron una reunión, al final brindaron una declaración ante la prensa acreditada, entre la que LA NACION fue el único medio argentino presente. Los dos se mostraron muy satisfechos y destacaron las coincidencias en cuanto a política exterior y la a voluntad de afianzar la relación bilateral, que justo cumplió un siglo. Pavel agradeció a Milei haber sido el primer presidente argentino que visita a su país y le deseó "mucho éxito". El Presidente, en tanto, destacó su aprecio por el pueblo checo, que "venció al comunismo y que es un ejemplodel triunfode la libertady de la democracia en contra del totalitarismo", yagradeció el apoyo de la República Checa en foros multilaterales y para que la Argentina pase a ser un socio global de la OTAN. "Ustedy el pueblo checo tienen a un amigo", concluyó el libertario. •



CAPTURA

#### Karina Milei recorrió Praga

Antes de que Javier Milei se reuniera con el primer ministro de la República Checa, Petr Fiala, su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, aprovechó para recorrer las calles de Praga con una pequeña comitiva. Se la vio caminando por la Plaza de la Ciudad Vieja. Y pasó por el reloj astronómico cuando tocaban exactamente las 12. •

## La referencia a Messi y la "autocandidatura" al Nobel

Milei dijo que, en caso de "salir bien", él y su jefe de asesores merecerían ese galardón en Economía

En la República Checa, última escala de su gira europea, Javier Milei recibió ayer un nuevo premio de un grupo de liberales y pronunció un discurso plagado de elogios a su gestión en el que se candidateó para el Premio Nobel de Economía. "Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica. Si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian", afirmó.

En el inicio de su discurso, el Presidente había trazado un paralelismo entre sus desafíos y los de Lionel Messi. "Si ustedes van a ver un partido de fútbol en la Argentina, la tribuna es espectacular, pero ponen el balón en el medio de la cancha y si no entra Messi a patear la pelota, la pelota no se mueve", dijo. Y continuó: "Sin una acción política no se llega a ningún lado. Porque ellos sí

patean, sí siguen anotando goles y no les importa. La única forma de frenar al socialismo, al estatismo, al colectivismo, es parárseles enfrente y darles batalla, en lo cultural y en la arena política", dijo Milei.

En el Palacio Zofin de Praga, Milei cuestionó por tendenciosa la formación que recibió en la carrera de Economía de la Universidad de Buenos Aires y relató cómo se convirtió a la escuela austríaca. Según él, su "background académico" fue muy importante porque es lo que oriento "cada toma de medidas".

Sostuvo que "de la mano de las ideas de la libertad y el progreso tecnológico, de los mercados libres, del respeto de la propiedad privada, del respeto de la vida", la Argentina va a poder "convertirse en el caso más brillante de la historia de la humanidad" para que los argentinos vuelvan "a ser ricos". •

#### **PREOCUPACIÓN** ALEMANA POR LA "COHESIÓN SOCIAL"

El gobierno alemán, a través de un comunicado oficial, expresó su preocupación por "la protección de la cohesión social", tras la reunión del domingo entre Javier Milei y el canciller Olaf Scholz.

La referencia al costo social del plan sorprendió al Gobierno. El propio Javier Milei negó haber recibido el reclamo del canciller alemán. "Jamás me mencionó eso, en ningún momento", dijo Milei, consultado ayer sobre el tema por Radio Mitre.

¿Por qué hubo diferencias? Desde el Gobierno y el Palacio San Martín adjudicaron la incorporación de ese párrafo a las necesidades políticas del gobierno alemán. "Son socialdemócratas, tienen que decir eso", razonaron desde Balcarce 50.

POLÍTICA | 11 LA NACION | MARTES 25 DE JUNIO DE 2024

# En el Gobierno ven lejana la posibilidad de que el Papa visite la Argentina

VATICANO. En la Casa Rosada consideran que la demorada visita de Francisco no se concretará; en la Iglesia todavía hay expectativas de que llegue en diciembre

#### Mariano de Vedia

LA NACION

En los últimos días se esbozó un acercamiento entre el gobierno de Javier Milei y la Iglesia, a partir de la reunión celebrada en el Ministerio de Capital Humano con las autoridades de Cáritas por el problema de los alimentos. A eso se sumó la evaluación positiva que hizo el oficialismo acerca de la misa que encabezó el presidente del Episcopado, monseñor Oscar Ojea, junto a varios obispos en un barrio vul- La agenda del Papa nerable de La Matanza, con una homilía mesurada y la ausencia de consignas o gestos críticos hacia el modelo libertario, como había ocurrido en dos celebraciones anteriores en la Capital.

Pese a estas señales, frente a una relación que en los primeros seis meses de la gestión de La Libertad Avanza puede caracterizarse como fría, hoy en el Gobierno ven lejana la posibilidad de una visita del papa Francisco a la Argentina. "No lo veo viniendo al Santo Padre este año", evaluó una fuente gubernamental consultada por LA NACION.

En torno de la Casa Rosada no arriesgan los motivos que podrían llevar a una nueva postergación, pero toman nota de recientes gestos del Pontífice, que la semana anterior, cuando en Buenos Aires se definía la suerte de la Ley Bases, recibió a dirigentes del sindicato de aeronavegantes, que llevaron al Vaticano una bandera con leyendas en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas, a lo que siguió la cálida audiencia que Francisco mantuvo con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Más allá de las interpretaciones, el escepticismo del Gobierno se funda en las actividades que el Papa ya tiene programadas para el segundo semestre del año y las limitaciones que podrían derivar de su estado de salud.

En la Iglesia, sin embargo, no pierden las esperanzas de que se concrete una visita pastoral. A comienzos de este año, cuando el Papa se aprestaba a recibir en el Vaticano al presidente Milei, el Santo Padre dejó trascender que el viaje a la Argentina se encontraba "entre paréntesis".

En otras ocasiones, sin embargo, Francisco expresó en distintas entrevistas su disposición y deseo de viajar a su patria natal. A fines de mayo último, entre las actividades desplegadas por la Jornada Mundial de los Niños, Francisco recibió en su casa de Santa Marta a dos madres con sus hijos, de 6, 8 y 11 años, que le preguntaron: "¿Cuándo venís a la Argentina?". El Papa les dio una aproximación, pero esas fechas probables no fueron confirmadas ni en Roma ni en Buenos Aires.

"Me gustaría ir para fines de noviembre o principios del año

que viene", les dijo Francisco a las familias, que viajaron acompañados por el padre Iván Dornelles, párroco de Nuestra Señora de la Misericordia, del barrio porteño de Mataderos.

Tal vez guiados más por indicios, como este comentario informal del Papa, que por comunicaciones oficiales, en la Iglesia conservan la esperanza de que el viaje de Francisco finalmente se concrete.

La Santa Sede, en tanto, ya tiene confirmada para la segunda mitad del año una exigente agenda de viajes del Papa, que lo llevará a visitar seis países en un mes.

También están atentos a las condiciones que presente su salud, teniendo en cuenta que en diciembre cumplirá 88 años.

En septiembre, Francisco emprenderá el viaje más largo de sus 11 años de pontificado. El periplo comenzará el 2 de ese mes, cuando llegue a Yakarta, la capital de Indonesia. Luego irá a Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Regresará a Roma el 13 de ese mes, en un cronograma que el Vaticano dio a conocer oficialmente en abril, cinco meses antes del viaje.

Más tarde, entre el 26 y el 29 de septiembre, Francisco realizará un viaje apostólico a Luxemburgo y Bélgica, donde visitará las ciudades de Bruselas, Lovaina y Lovaina La Nueva.

En octubre tampoco hay fechas disponibles para un viaje a la Argentina, ya que el Papa presidirá en Roma la segunda sesión de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sinodo de los Obispos. Se trata de una apuesta a la profundización de la renovación de la Iglesia, que reunirá a delegaciones episcopales de todo el mundo entre el miércoles 2 y el domingo 27 de ese mes.

"Francisco ya decidió hacer un viaje muy desgastante al sudeste asiático y a Oceanía. No creo que a ese trayecto y al Sínodo de octubre, sume una actividad tan agotadora física y emocionalmente como una visita a su país", arriesgó una fuente gubernamental.

Algunas voces en la Iglesia estiman que Francisco podría reservar días en diciembre, aunque una apretada agenda espera a Francisco en el último mes del año. La actividad principal será la inauguración del Jubileo 2025, que la Iglesia celebra cada 25 años, y que llevará al Santo Padre a presidir la apertura formal de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, el 24 de diciembre. En las semanas siguientes habrá celebraciones similares en las otras tres basílicas papales de Roma: San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros.

#### OPINIÓN

# Milei, frente al campo minado de sus propios logros

Luciana Vázquez

PARA LA NACION-

a Argentina de Javier Milei corre el riesgo de entrar y acampar en un limbo cargado de nubarrones. Unos provienen de la acumulación de fracasos de las gestiones pasadas. Pero otros son la contracara de las soluciones que intenta el Gobierno a esos problemas endémicos heredados. Un campo minado activado, paradójicamente, por los logros relativos del Gobierno, cargados de dilemas. Por un lado, la salida de la clásica encerrona argentina, la inflación inmanejable, que Milei y su ministro Luis Caputo pueden poner del lado del haber, dirige a la Argentina a un horizonte de más desempleo. El punto crítico aquí es la recesión, con una actividad económica que no se beneficia de la baja de la inflación y elimina puestos de trabajo en lugar de crearlos. Los indicadores que se conocieron ayer, 5,1 puntos de caída del PBI en el primer trimestreydesplomedel7,8porcientodel consumo privado en lo que va del año, son el contexto para un desempleo que, también se supo ayer, lleto más que en el primer trimestre intervenciones y manipulaciones de 2023.

Por otro lado, la aprobación de la Ley Bases y la flexibilización laboral, que se espera esta semana, no necesariamente conduce a una Argentina de pleno empleo formal y registrado. En ese caso, Perú es el ejemplo inquietante: el país de la región más elogiado por la estabilidad desu macro pero con una de las mayores tasas de informalidad laboral de América Latina. En 2022, el nivel de informalidad de Perú llegó al 74 por ciento. En 2023, logró reducirla al 71,1 por ciento. Sin embargo, no fue una buena noticia: esa baja tuvo que ver con una pérdida de 600.000 empleos del sector informal, sobre todo en el sector agropecuario. Los datos son de ComexPerú.

"Milei podría aprender del éxito económico de Perú", tituló The Economist en febrero de este año. Para The Economist, Perú es ejemplar en dos temas: es inestable políticamente, pero con "la moneda más sólida de Sudamérica", el sol peruano. "Contra el dólar, fluctúa algo, pero vale lo mismo que en 1999", detallaba el artículo. Y la independencia del Banco Central, consagrada en la Constitución. La permanencia del presidente del Banco Central peruano, Julio Velarde, desde 2006, no importa el signo ideológico del gobierno, es otro elemento elogiado por The Economist. "En muchas de estas cosas, la Argentina debería copiar a Perú", era la conclusión.

Pero la nota de The Economist no incluyó ese factor central de la informalidad que define a la economía de Perú. Una muestra de que la flexibilidad laboral y el ingreso de inversiones no llevan tan rápido y tan mecánicamente a una mejora de la calidad del empleo.

Milei enfrenta el problema de la cadena de transmisión. ¿Cuál es la correa de transmisión que llevará desde la inflación a la baja, el déficit cero a martillazos, la recesión y el cepoa la reactivación económica, la creación de empleo, el crecimiento y el desarrollo? Es decir, la pregunta es cuándo le tocan a la gente los beneficios de una macro ordenada. La siguiente pregunta es si ordenar la macro de esta manera, es decir, una baja brutal del gasto sin atender a las consecuencias de ese recorte, es un ordenamiento verosímil, creíble y sostenible, es decir,



una racionalidad macroeconómica que responda a incentivos reales de estatales, aunque sea de un Estado libertario.

El problema es más difícil. Aun si la macro funcionara de forma virtuosa y se aprobaran, finalmente esta semana, la Ley Bases y esa reforma laboral que tanto se reclama, la transmisión del efecto positivo hacia la mejora de la calidad de vida no es automática. La Argentina puede ingresar al modelo de más empleo pero de menor calidad. Es decir, la precarización como el tono social dominante. En el mejor de los casos, la institucionalización del trabajador pobre. En el peor, la consolidación de la informalidad.

Otro caso que abre preguntas y las deja sin respuestas también se deriva de otra buena noticia del Gobierno. Tampoco es obvio que el crecimiento de la inversión en Vaca Muerta y en el sector de la economía vinculado con la energía y los minerales raros termine sí o sí en crecimiento, desarrollo, más empleo y descenso de la pobreza. En ese punto, Neuquén es el ejemplo: la provincia del sur de la Argentina con mayor tasa de pobreza aunque posea recursos naturales valiosos y deseados.

La situación es difícil e inestable porque cada solución acarrea costos. ¿Cuál es la línea de puntos que conduce de decisiones macro como el RIGI o la sanción de nuevas reglas laborales a la implementación real y perceptible de esos beneficios por parte de la ciudadanía?

Las salidas de los viejos problemas conducen a nuevos callejones sin salida evidente. La baja de la inflación al desempleo, por ejemplo. ¿Cómo salir de ese nuevo laberinto? El Gobierno todavía no parece tenerlo claro. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció decidido el cierre de una etapa. Fue hace trece días. Pero todavía no anunció medidas nuevas que permitan ver el rumbo de los próximos pasos para despejar la nueva maleza que crece en el camino. El viernes, Caputo volvió a la red social X para hacer anuncios que, en lugar de plantear el plan de acción para la nueva etapa que se inicia, negaron las acciones que le imputaban versiones periodísticas: no habrá devaluación, no se tocará el 2 por cientodel crawling peg, no se tocará

el dólar blend, no hay inicio de negociaciones con el FMI. Aclaró todo lo la economía, de la inversión, la proque no se hará pero nada de lo que góal 7,7 por ciento, un 0,8 por cienducción y el consumo, y no tanto a sí se hará. Es decir, un anuncio que acentuó la incertidumbre. Para algunos observadores de los mercados, se huelen esos aires: la suba del dólar blue y la caída de acciones y bonos fueron el dato ayer.

La única certeza en relación con el Gobierno es que cuando hay vacío de gestión, el Gobierno lo llena con viajes al exterior y batalla cultural y con la corrupción como versión posible de la gestión activa. Ahí se inscribe Milei en el acto del Día de la Bandera y los posteos duros de Victoria Villarruel en X contra Myriam Bregman. También con encontronazos cuestionables con la prensa, como el caso de Silvia Mercado, una confrontación innecesaria, contraproducente para los votantes más independientes del Gobierno y cuestionable en términos de calidad republicana y liberal.

Ayer, la Universidad Torcuato Di Tella publicó su tradicional Indice de Confianza en el Gobierno, que disminuyó en junio un 2,1 por ciento respecto de mayo y bajó a 2,46 puntos. Solo dos de sus cinco componentes tuvieron variación positiva, la evaluación general del Gobierno, que creció en un 1,7 por ciento, y la honestidad de los funcionarios, que subió un 6,44 por ciento, muy en línea de la estrategia mileísta de "denuncia de corrupción igual a gestión". Pero las caídas fueron mayores que las subas. Los dos componentes más significativos son la eficiencia en la administración del gasto público, que cayó un 9,4 por ciento, y la capacidad para resolver los problemas del país, donde la caída fue del 7,6 por ciento.

La carrera es contra el tiempo. Le pasó al exministro de Economía Martín Guzmán con el acuerdo con el FMI, que se demoró más de la cuenta y llegó tarde. Le pasó a Alberto Fernández cuando doblaba la hojita con los vencimientos de deuda, ocultando cómo se darían después de 2023. Le pasó a Mauricio Macri, que logró el equilibrio fiscal en los últimos meses de su gobierno, cuando ya se había quedado sin tiempo.

La Argentina es una maquinaria de equilibrio todavía tremendamente inestable. Sortear el obstáculo de la inflación no se logra sin efectos colaterales en otra sala de máguinas, como el consumo o el empleo. Esto recién empieza. •

12 | POLÍTICA LA NACION | MARTES 25 DE JUNIO DE 2024







Los camaristas Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone

#### ARCHIVO

# Cuadernos: un juicio quieto por años, una fiscal solitaria y una nueva vía de escape

COIMAS. Tras el fallo que benefició a Calcaterra, 157 procesados intentarán argumentar que hicieron "aportes electorales"

Diego Cabot LA NACION

Pasaron casi seis años y en la causa de los cuadernos de las coimas se puede encontrar un maravilloso compendio de fórmulas procesales, argumentales y jurídicas destinadas a terminar con el proceso antes de que llegue a juicio oral. Ese incómodo momento donde se leen los cargos, declaran los testigos, se produce la prueba, se escuchan los alegatos y, finalmente, se conocen los culpables y los inocentes es la instancia que la gran mayoría de los imputados quiere evitar. Unos, porque saben que los condenarán; otros, por la banalidad de evitar la foto en el banquillo que quedará para siempre en las bibliotecas digitales. Ni siquiera los que se consideran inocentes quieren ese día, prefieren otro artilugio antes que el juicio oral.

La política y el poder en general no quieren juicios orales. Les resultan incómodos y, para muchos empresarios, poco estéticos. Algo así como darle absoluta entidad a aquella premisa que reza que si no hayimágenes, pues no existió. Para la consecución de ese fin se impuso la estrategia de la dilación.

Fue la propia fiscal del tribunal, Fabiana León, la que presentó un recurso ante la Cámara de Casación Penal en el que puso de manifiesto el "retardo de justicia". "Ya se ha agotado todo tiempo prudencial. La fiscalía a mi cargo no avala demoras ni retrasos en la tramitación de las causas, ni las ha originado. Eso aun contando con cuatro colaboradores y poco espacio", dijo el 12 de este mes a LA NACION la fiscal León, tras presentar un escrito en el fuero. Se refiere a la demora de cuatro años y medio que lleva el Tribunal Oral Federal conformado por Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, que jamás fijó fecha de inicio para el juicio.

Hasta septiembre del año pasa-

do, cuando la fiscalía hizo un inventario del proceso, la causa acumuló 159 imputados. Actualmente, ese número es de 157, después de que en un accidente aéreo falleciera Juan Chediack, uno de los empresarios arrepentidos, y que una sala de Casación decidiera que Angelo Calcaterra, primode Mauricio Macri y exdueño de la constructora Iecsa, antes de Franco Macri, tenía que ser juzgado por infracciones electorales y no por coimas.

La salida de Calcaterra del proceso penal para ser enviado a la Justicia Electoral requiere de un andamiaje no menor, ya que solo es posible esa vía de escape si se

Los procesados plantearon todo tipo de maniobras para evitar el juicio oral

La fiscal León ofreció 899 testigos para probar la asociación ilícita y las coimas

reconocen los hechos. Dicho de otra forma, la Justicia validó los "aportes para campaña" si y solo si se reconocen los pagos.

La digresión no es menor. Por ahora, todos los que han encontrado caminos alternativos para evitar el juicio oral lo han hecho después de reconocer que pagaron, tal como reveló la investigación de La Nacion. El primero que lo logró fue el Grupo Techint. Varios ejecutivos de la empresa argumentaron haber pagado un millón de dólares a funcionarios argentinos por razones "humanitarias", para destrabar la repatriación de algunos empleados que habían quedado en Venezuela después de que el gobierno de ese país expropiara una planta de la multinacional. Es decir: pagaron, pero por una emergencia.

El magistrado que validó esos argumentos fue Julián Ercolini, continuador de una parte de la causa después de la muerte de Claudio Bonadio. Ese mismo juez ya había decidido que otros tres empresarios, Manuel Santos Uribelarrea, Hugo Eurnekian y Alejandro Ivanissevich, dejaran de ser investigados por corrupción después que reconocieron que aportaron dinero al entonces emisario del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, pero que fueron para la "campaña". Todos ellos, casualmente, eran controlados o regulados en alguna de sus actividades por el recaudador. A ese selecto grupo se suma ahora Calcaterra. Varias decenas más de imputados intentarán el mismo camino. Como se dijo, prefieren la infracción electoral –aunque eso implique no dejar duda sobre los hechos denunciados-antes que la

foto en el juicio oral. La llamada causa de los cuadernos, además de 157 imputados, se compone de una decena de otros expedientes que se instruyeron a propósito de la investigación periodística. En total, se investigan 540 hechos delictivos tipificados en 26 calificaciones jurídicas. Solo la fiscalía ofreció 899 testigos que deberán comparecer en las audiencias y solicitó 13 peritajes. A ese magma probatorio, además, se sumarán las 157 defensas, que propondrán lo suyo.

No hay en los tribunales argentinos una sala en la que puedan convivir todos los interesados si es que deciden presenciar las audiencias. Tampoco se ve claramente que la Justicia pierda el sueño por encontrarla y empezar el proceso. La dilación es el negocio de muchos, y más aún cuando en ese tiempo aparecen puertas de salida que abren cada tanto. Es cuestión de probar y ver qué se necesita para encontrar la misma llave.

# La Coalición Cívica denuncia un "pacto de impunidad" entre políticos y jueces

Pedirán al Consejo de la Magistratura que investigue a los camaristas Barroetaveña, Mahiques y Petrone

Hernán Cappiello

LA NACION

La Coalición Cívica denunció un "pacto de impunidad" entre políticos y jueces detrás de los últimos fallos que beneficiaron a los empresarios involucrados en el caso de los cuadernos de las coimas. El bloque de diputados nacionales de Elisa Carrió anunció que realizará una presentación ante el Consejo de la Magistratura para que se investigue y encuadre la conducta de los camaristas de la Casación Penal que sacaron al empresario Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, del juicio oral por esa causa.

"Creemos que hay un pacto de impunidad entre sectores de la Justicia y de la política - de distintos partidos- para que no avancen en causas de corrupción", afirmaron los diputados de la Coalición Cívi- ción, Raúl Pleé, y la Unidad de Inca, en referencia a los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahigues y Daniel Petrone.

Los camaristas entendieron que los 16 pagos que admitió Calcaterra a funcionarios del kirchnerismo, en bolsos que se entregaron en un garaje subterráneo del Hotel Hilton, de Puerto Madero, no eran sobornos, sino aportes para la campaña electoral. Esta interpretación permitió separar a Calcaterra del juicio oral por los cuadernos y enviarlo a que la Justicia Electoral investigue si hizo aportes de campaña no declarados, una falta menor.

"Para nosotros este fallo es institucionalmente muy peligroso, ya que exculparía de la causa penal a todos los empresarios que habrían pagado sobornos a funcionarios públicos. Por eso, creemos que debe investigarse a los tres jueces", señalaron los legisladores.

"El Consejo de la Magistratura también debería analizar la conducta de los jueces de este tribunal oral a los efectos de conocer las razones de la demora en dictar sentencia y concluir el proceso penal", agregaron.

El anuncio fue dado a conocer por los legisladores Juan Manuel López, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Paula Oliveto.

Barroetaveña, Mahiques y Petrone decidieron en otro fallo analizar si corresponde aplicar el mismo criterio que benefició a Calcaterra para otros tres empresarios que admitieron haber hecho aportes de dinero a funcionarios del kirchnerismo. Son Armando Loson, Hugo Dragonetti y Jorge Balán. De prosperar estos pedidos, el juicio por los cuadernos de las coimas podría quedar vaciado de empresarios que argumentaran de este modo y solo serían juzgados Cristina Kirchner y sus exfuncionarios.

Desde hace dos años se habla en círculos políticos, empresarios y lización de obras públicas, duranjudiciales de encontrar una solución para los hombres de negocios que admitieron ante el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio haber efectuado pagos al kirchnerismo en el caso de los cuadernos, según supo LA NACION. Hubo operadores judiciales del macrismo, que pasan los gobiernos y siguen tejiendo redes, que sondearon alternativas, sin

éxito, durante la gestión de Cambiemos, y otros que intentaron llegar al gobierno de Javier Milei con esta preocupación.

Se barajó la idea de proponer al tribunal oral una "reparación integral" del daño, de modo que haciendo un aporte económico se extinguiera la acción penal, pero la idea no prosperó. Era una especie de probation. El actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, era entonces abogado de Hugo Eurnekian, sobrino de Eduardo Eurnekian, y sondeó la posibilidad de una solución por el estilo, pero no tuvo buena acogida. Finalmente prosperó su estrategia de afirmar que el dinero era un aporte de campaña, con lo que logró que el caso de su cliente quede en el juzgado de la jueza federal con competencia electoral María Servini.

El fiscal ante la Cámara de Casaformación Financiera (UIF), el organismo encargado de investigar los casos de lavado de dinero, son los únicos habilitados para apelar el fallo de Barroetaveña, Petrone y Mahiques con la intención de que sea revisado por la Corte Suprema de Justicia.

La idea es que sus recursos permitan que la Corte revise la decisión de los camaristas de considerar que en el caso de Calcaterra sus pagos deben ser analizados por la jueza Servini, y no por el tribunal oral federal que juzgará a otros empresarios, a Cristina Kirchner y a sus exfuncionarios como parte de una organización que cobraba sobornos a cambio de mantener los contratos con el Estado.

Pleé y la UIF tienen un plazo de diez días hábiles para plantear la apelación de esta decisión, que vencen el 12 de julio próximo, en plena feria judicial, por lo que el plazo se extiende al lunes 29 de

El caso de los cuadernos de las coimas se inició por una investigación de LA NACION que reveló las anotaciones de Oscar Centeno, que fue chofer del Ministerio del Planificación Federal, sobre su paso por despachos oficiales y empresas para llevar y traer sobornos. En algunos casos, sus viajes terminaban en el departamento de Cristina Kirchner, en Recoleta, donde, de acuerdo con los testimonios, los bolsos eran recibidos por su secretario, el fallecido Daniel Muñoz.

En su momento, la Justicia le detectó al exsecretario de los Kirchner más de 110 propiedades en la Argentina y unos US\$70 millones en inmuebles en Estados Unidos. Si el dinero surgió de esos bolsos, no fue destinado a ninguna campaña electoral, como plantean los empresarios.

Calcaterra era el dueño de la empresa lecsa, dedicada a la reate el kirchnerismo. En otra causa paralela, conocida como el caso Odebrecht, se investiga a la firma por el pago de sobornos para mantener el contrato por la obra de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. En 2017, Calcaterra vendió la empresa a Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, pero las investigaciones en contra del primo de Macri siguen abiertas. •

POLÍTICA | 13 LA NACION | MARTES 25 DE JUNIO DE 2024

# Belliboni enfrenta hoy una indagatoria y la UIF se convirtió en querellante

EXTORSIÓN. Fue admitida por el juez Casanello, lo que preanuncia que se investiga el delito de lavado; sigue la crisis en el organismo

La Unidad de Información Financiera (UIF), sumida en una crisis desde que la Casa Rosada le pidió la renuncia a su vicepresidente, fue admitida como querellante en la causa en la que se investiga al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y a dos docenas de piqueteros, acusados decoaccionar a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, amenazarlos con sacarles esos beneficios o impedirles acceder a los comedores si no iban a las manifestaciones.

Belliboni, que también está acusado de desviar fondos que recibía del programa Potenciar Trabajo, será indagado hoy en Tribunales.

El Gobierno ya es querellante en esta causa mediante una presentación del Ministerio de Capital Humano. El juez Sebastián Casanello -dijeron fuentes judiciales a LA NAcion-unificó esa querella con la de la Oficina Anticorrupción. Y ahora admitió por separado a la UIF, que es un organismo estatal, autónomo, especializado en lavado de dinero.

El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, firmó el escrito que le permitió entrar a la causa. En diez carillas, explicó los fundamentos legales de la UIF para ser querellante, la jurisprudencia argentina en otros casos y los motivos para sospechar sobre maniobras de lavado.

Elescrito, al que accedió LA NACION, menciona que además de la coacción Casanello investiga actividades de los acusados para canalizar los fondos ilícitos provenientes de esos delitos a través de "cooperativas" yacciones que pusieron en circulación ese dinero en el mercado. Y ahí es donde se da la posibilidad dequeel dineroy los bienes adquieran la apariencia de un origen lícito, aunque se desconoce el destino final de ese dinero.

Además, esa actividad se hizo mediante acuerdos con el Estado, debido a que la percepción y disposición supuestamente ilegítima por parte la Asociación Polo Obrero y de la Cooperativa El Resplandor Ltda. se hizo sobre recursos estatales que le fueran confiados por el ex-Ministerio de Desarrollo Social.

La UIF está siendo evaluada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para determinar si la Argentina cumple con las normas antilavado y si puede



Belliboni, del PO, días atrás en Comodoro Py

H. ZENTENO/ARCHIVO

exhibir procesos exitosos, decomisos y multas. En medio de este taba activando los contactos de la trámite de alta sensibilidad, donde red de entes antilavado en todo el la Argentina pretende no caer en la "lista gris" de países que no combaten el lavado, desde el Gobierno le pidieron la renuncia al vicepresidente de la UIF, Manuel Tessio.

Hay versiones encontradas sobreel motivo de esta renuncia, que fue presentada por el funcionario y aún no fue aceptada por el Gobierno, donde ya están buscando un sucesor para Tessio. Una alta fuente oficial señaló que el encargado de la tarea es el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, hombre de confianza de Santiago Caputo, el asesor de Javier Milei.

Fuentes del Gobierno señalaron que Caputo mandó a pedirle la renuncia a Tessio. La medida se tomó en coincidencia temporal con la presentación que hizo la UIF para ser querellante contra el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero tras su viaje por Marbella.

La presentación de la UIF en el caso Insaurralde cayó mal en el Gobiernoy le pidieron explicaciones a su titular, Yacobucci, dijeron fuentes oficiales. Si bien Yacobucci fue quien firmó el escrito para presentarse como querellante en el caso Insaurralde, Tessio era el interlocutor con las autoridades de la justicia federal de Lomas de Zamora.

El vicepresidente de la UIF esmundo para rastrear las finanzas de Insaurralde, el origen de los fondos con los que pagó sus viajes a Europa y Estados Unidos con una tarjeta American Express emitida en el extranjero y, eventualmente, supuestas cuentas en el exterior.

Por estas horas, Yacobucci participa en Singapur de una cumbre del GAFI junto al presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky.

Una segunda versión sobre la renuncia de Tessio apunta a que incidió en su designación Nicolás Posse, el eyectado exjefe de Gabinete. La tercera, que proviene de fuentes allegadas a Caputo, menciona que el motivo de la salida de Tessio es que en la función pública su sueldo apenas si llega a la quinta parte de lo que facturaba como abogado.

Esta versión choca contra el reglamento de la UIF, que establece que sus exfuncionarios no pueden atender casos vinculados por dos años, cuando la especialidad de Tessio son los casos de compliance, transparencia y prevención del lavado. Además, el funcionario conocía su salario cuando aceptó el cargo.

Cualesquiera sean los motivos, no es una buena señal que en vísperas de una decisión del GA-FI el vicepresidente de la UIF sea removido. • Hernán Cappiello

1940-2024

# Susana Ruiz Cerutti. Excanciller y referente de la diplomacia

Fue la primera mujer en ocupar el cargo de canciller en la historia argentina, en los días finales de la presidencia de Raúl Alfonsín. Susana Myrta Ruiz Cerutti representó la línea tradicional de la diplomacia y tuvo intensa actividad y participación en las negociaciones limítrofes con Chile que culminaron en el acuerdo de paz con ese país. Reconocida en los ámbitos diplomáticos y políticos, falleció ayer, a los 83 años y luego de meses de larga convalecencia.

Abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires y egresada del Instituto del Servicio Exterior (ISEN) en 1968, Ruiz Cerutti tuvo un rol central en la mediación de los conflictos limítrofes con Chile. Entre 1972 y 1985, participó como miembro de la delegación argentina a cargo del arbitraje por la resolución del conflicto del Canal de Beagle, que culminó con la mediación papal. En la misma línea, lideró la delegación argentina en la disputa limítrofe de la Laguna del Desierto. nuestro país.

Con simpatías por el radicalismo, luego de la renuncia de Dante Caputo como canciller, Ruiz Cerutti, que era entonces secretaria de Relaciones Exteriores, ocupó su lugar desde el 26 de mayo de 1989 hasta el últimodía del mandato de Alfonsín, el 8 de julio de ese mismo año.

Luego de aquella experiencia, Ruiz Cerutti se desempeñó como embajadora en Suiza (entre 1989 y 1996) y Canadá (hasta 1999). Entre otros cargos, y en el inicio del gobierno de la Alianza, fue representante especial y miembro del Consejo Consultivo para temas del Atlántico Sur hasta el 2000.

En noviembre de ese año, fue designada como secretaria de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Durante el kirchnerismo, fue jefa de la delegación nacional en el Caso 20 "Fragata ARA Libertad", Argentina contra Ghana, ante el Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar con sede en Hamburgo, Alemania, que terminó con la recuperación de la fragata ante los pedidos de embargo de distintos fondos de inversión.

Reconocida por su trayectoria, y considerada una referente del ámbito diplomático, Ruiz Cerutti

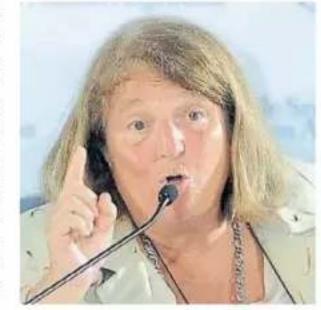

ha recibido múltiples distinciones, incluyendo la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice y la Orden de San Gregorio Magno, otorgadas por el papa Juan Pablo II, quien medió en el conflicto por el Beagle. Fue ganadora del Premio Konex en 1998 y del Konex de Platino 2008 en la categoría Diplomacia, por su aporte al ámbito jurídico y diplomático argentino.

Miembro del consejo consultivo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CAque terminó con un fallo a favor de RI), Ruiz Cerutti fue premiada días atrás en la cena anual de la entidad. La también diplomática Elsa Kelly recibió el premio en su nombre.

"El presidente y el Comité Ejecutivo del CARI se conduelen con la muerte de la embajadora Susana Ruiz Cerutti, diplomática brillante que dejó un legado para ser emulado en defensa del interés nacional a lo largo de su trayectoria en el Palacio San Martín", escribió el presidente del CARI, Francisco de Santibañes.

"Con profundo pesar y reconocimiento a su invalorable labor en el campode la diplomacia y su defensa permanente de nuestra soberanía en Malvinas, despido hoy a la primera canciller de nuestra historia: Susana Ruiz Cerutti. Acompaño en el dolor a sus familiares y amigos", afirmó el senador radical por Tierra del Fuego Pablo Blanco.

Los mensajes de reconocimiento superaron las fronteras partidarias. "Una pena enorme el fallecimiento de Susana Ruiz Cerutti. Gran embajadora. Defensora siempre de la soberanía nacional y la Causa Malvinas", escribió el exsenador y exsecretario de Malvinas Daniel Filmus. Lo mismo hizo Guillermo Carmona, que sucedió a Filmus en esa secretaría durante la gestión de Alberto Fernández.

1938-2024

# Alfredo Iribarren. Precursor del derecho penal económico

Abogado de prestigio entre sus pares y académicos, el doctor Alfredo Iribarren -fallecido a los 85 añosse destacó como un precursor del derecho penal de naturaleza económica y un eximio penalista.

Nacido el 21 de noviembre de 1938 en Mercedes, se formó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó de abogado en 1962. Con más de 60 años en la profesión, se destacaba por su inteligencia y su capacidad para delinear estrategias, y cultivaba un bajo perfil. Marcó un sendero entre varios de los abogados que se abrieron camino gracias a sus enseñanzas.

El abogado Iribarren fue socio de

sus colegas Laureano Landaburu y Genaro Carrió, con quienes constituyó el primer estudio jurídico dedicado enteramente a asuntos penales, en particular de naturaleza

Dirigió, luego, el estudio Iribarren, que más tarde se convirtió en ICP Abogados, con los doctores Francisco Castex y Luciano Pauls, que lo consolidó como una figura de referencia en el derecho penal. Adquirió prestigio en el ámbito nacional e internacional, destacándose por su transparencia, ética y profesionalismo. Atendió los casos más importantes de las entidades bancarias de la Argentina en las décadas del 70, del 80 y del 90, entre otros pleitos.



Bajo su ala dieron sus primeros pasos abogados penalistas que trascendieron por su actuación pública, como el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Sus discípulos lo recuerdan co-

mo un amante de la discreción profesional y un práctico por excelencia. "Conocía y respiraba el derecho como pocos, castigaba la ingenuidad y premiaba la astucia", señaló su socio Francisco Castex, al recordar que un abogado italiano lo definía como "un ingeniero de la abogacia".

El estudio jurídico a su cargo se consolidó en las áreas vinculadas con el derecho penal, especialmente las relacionadas con los negocios y otras actividades económicas. Fue uno de los precursores del desarrollo de prácticas de ética y normas de cumplimiento (compliance) y de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Iribarren fue presidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y profesor de posgrado en la Facultad de Derecho de la UBA, donde dictaba una materia de derecho penal de la actividad empresarial.

De activa participación en instituciones culturales, fue presidente del Rotary Club de Buenos Aires entre 2002 y 2003.

Casado con Graciela Rossi Montero, transmitió a sus hijos y nietos los valores del trabajo, el esfuerzo y la fortaleza, entre otras virtudes ejemplares.

El sepelio se realizó en el cementerio Parque Memorial. •

# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de **Francisco Jueguen y José Luis Brea** www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

| DOLAR     |           |                    |          |          |                                        |
|-----------|-----------|--------------------|----------|----------|----------------------------------------|
| Minorista | \$947,73  | ▲ (ANT:\$944,92)   | Euro     | \$974,36 | ▼(ANT: \$975,01)                       |
| CCL       | \$1313,69 | ▲ (ANT: \$1291,63) | Real     | \$168,56 | ▲(ANT: \$165,79)                       |
| Mayorista | \$908,50  | ▲ (ANT:\$907,00)   | Reservas |          | ▼ (ANT: 29.944)<br>en millones de US\$ |
| Paralelo  | \$1330,00 | ▲(ANT: \$1300,00)  |          |          |                                        |
| Turista   | \$1483,20 | ▲(ANT:\$1479,20)   |          |          |                                        |

DÁT AD

# El impacto del ajuste: la economía cayó 5,1% en el primer trimestre del año

CRISIS. La dinámica se profundizó tras la devaluación, el menor poder adquisitivo de los ingresos y el recorte fiscal; el FMI y el Banco Mundial prevén una baja de 3,5% en 2024

#### Esteban Lafuente

LA NACION

Es el dato que le puso cifra oficial a la recesión de comienzos de 2024. El Indec confirmó que el PBI cayó 5,1% interanual en el primer trimestre de este año, en un contexto de fuerte contracción del consumo, la producción industrial y la inversión.

De hecho, esta variable fue la que mostró un peor registro en los primeros tres meses del año, con un desplome del 23,4% interanual que refleja las consecuencias negativas en el corto plazo de las medidas aplicadas por el Gobierno sobre las empresas.

Elescenario negativo en el primer trimestre, luego de la devaluación del tipo de cambio; la aceleración inflacionaria (57,3% en el período), y la caída del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones también tuvieron como consecuencia una baja del 6,7% interanual en el consumo privado, principal componente del PBI.

A su vez, el ajuste del gasto público, entre recorte de partidas y eliminación de programas, se reflejó en una contracción del 5% interanual en el consumo privado.

La devaluación de diciembre también cambió la ecuación del sector externo: crecieron un 26,1% interanual las exportaciones, con un desplome del 20,1% en las importaciones, asociadas también a un menor nivel de actividad.

"La caída informada sigue siendo muy fuerte y está en línea con lo esperado. Para adelante, queda un arrastre estadístico negativo importante, y es probable que el segundo trimestre no alcance a dar creci-



La construcción fue el sector que más cayó en los primeros tres meses del año

miento contra el anterior, y siga do. Así que ya t

"El piso para la economía estuvo en marzo y abril, dependiendo del sector. Y la recuperación por ahora, con los datos que tenemos, viene mixta, con algunos que mejoran y otros a los que les cuesta. En general, la tendencia parece más una pipa o una V. Hay que recordar que la recesión se termina cuando alcanzás el nivel anterior, y los números muestran que esta caída empezó en

el segundo trimestre del año pasa-

siendo negativo o nulo", anticipó el

economista Gabriel Caamaño.

do. Así que ya tenemos un año de recesión, y para alcanzar ese valor todavía falta y seguramente sea en el primero o segundo de 2025, dependiendo de si sacan o no el cepo", concluyó Caamaño.

En el análisis sectorial, la industria fue el más afectado y el de mayor preponderancia dentro de la caída de la economía. Este rubro cayó un 13,7% interanual en el período y explicó 2,16 puntos porcentuales de la contracción general del PBI. Otras actividades con dinámica negativa fueron la construcción (-19,7% interanual), la intermediación financiera (-13%), el comercio (-8,7%), transporte y comunicaciones (-1,1%) y el sector de las actividades inmobiliarias y de alquiler (-1,6%). Entre los ganadores del período se ubicaron agricultura y ganadería, que creció 10% interanual (luego de la sequía que afectó al sector en 2023), la explotación de minas, canteras e hidrocarburos (creció 8% interanual) y la pesca (3,2%), tres sectores a la vez de alto perfil exportador.

ARCHIVO

Los registros del Indec también ilustran una dinámica negativa en la

medición frente al último trimestre de 2023. El dato desestacionalizado muestra una contracción del PBI en los primeros tres meses de este año frente al final del año pasado. Son dos datos consecutivos de caída (en el último trimestre de 2023, la economía se había contraído un 2,5%).

La misma tendencia se advirtió en la evolución del consumo privado, que con la baja del primer trimestre (2,6%) acumula cuatro registros negativos consecutivos (hay que remontarse al primer trimestre de 2023 para dar con la última expansión: 1,7%). Por el lado de la inversión, en el primer trimestre del año se profundizó el contexto negativo: se desplomó 12,6% en el primer trimestre frente al dato del último cuarto de 2023, cuando había registrado una contracción del 9,1%.

Pese al entusiasmo oficial por un rebote en el nivel de actividad, las proyecciones descartan una recuperación en V y esperan, en el mejor de los casos, una paulatina suba durante la segunda mitad del año. De hecho, en sus últimos pronósticos, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional (FMI) empeoraron su pronóstico. El organismo que conduce Kristalina Georgieva anticipa ahora que el producto bruto interno (PBI) argentino caerá un 3,5% para este año.

Según Alejandro Giacoia, economista de Econviews, la economía "puede haber hecho piso" y podría "estabilizarse en el segundo semestre". "Eso implicaría que la economía dejó de caer. La mayoría de los indicadores adelantados muestran que en abril se apagaron muchas luces rojas y se prendieron varias verdes. Para mayo hay menos datos disponibles pero los que están van en la misma dirección", dijo el analista, que proyectó una caída anual del 3,6%.

"Creemos que puede haber un repunte aunque no va a ser algo que se sienta muy fuerte en la calle. En el promedio del año la economía va a terminar cayendo con respecto a 2023. De todas maneras, los próximos meses deberían ser mejores en términos de actividad. La clave va a estar en la recuperación del salario real y a partir de eso la mejora del consumo. Y el resurgimiento del crédito también es algo que va a ayudar no solo por el lado del consumo de los hogares, sino también de la inversión", concluyó. •

# El dólar blue y los financieros marcaron récords nominales

MERCADOS. Los tipos de cambio libres subieron hasta \$30 y operaron en torno a los \$1300; cayeron bonos y acciones argentinas

#### Melisa Reinhold

LA NACION

Todos los dólares libres marcaron ayer récords nominales y se ubicaron entorno a la barrera de los \$1300. Luego de una semana extracorta y con poco movimiento en el mercado de capitales, este lunes tanto el blue como los financieros tendieron al alza, mientras que las acciones y los bonos retrocedieron.

Se trata de una semana marcada por el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal en Diputados, donde se daría la sanción definitiva a las iniciativas del Gobierno.

El tipo de cambio paralelo se vendió a \$1330 en las "cuevas" y "arbolitos" que operan en el microcentro porteño. Fueron \$30 más frente al cierre anterior (+2,3%) y alcanzó la cotización nominal más elevada de la que se tenga registro.

Este movimiento se replicó en las cotizaciones financieras. El dólar MEP cerró a \$1295,22, aunque en las primeras negociaciones del día llegó a superar la barrera de los \$1300. Aun así, fueron \$21,4 más que en el cierre previo (+1,7%). El contado con liquidación (CCL) se

vendió a \$1313,69, lo que significó un incremento diario de \$22(+1,7%). En ambos casos, fueron récords nominales.

Sin embargo, la inflación distorsiona la percepción de los precios. Entérminos reales, al ajustar el contado con liquidación por inflación (tanto la local como la estadounidense), los \$1282 que alcanzó esta cotización el 18 de enero pasado son equivalentes a \$2016 de hoy, de acuerdo con un informe de Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

"El fortalecimiento global del dólar, la caída de los precios de las materias primas y el repunte de la demanda interna le ponen más presión a un mercado que ya muestra fatiga, por lo que la política cambiaria y las perspectivas en cuanto a la liberalización del control de cambios estarán en el centro de la escena", dijo Martín Polo, analista de Cohen Aliados Financieros.

#### Bonos y acciones

Tras la caída que registraron las acciones argentinas en el exterior durante el jueves y el viernes de la semana pasada, la Bolsa porteña mostró una baja del 1,4%. En el pa-

nel principal, los papeles del BBVA retrocedieron 5,1%, seguidos por Cablevisión Holding (-3,9%), el Banco Macro (-2,9%) y el Grupo Financiero Valores (-2,5%).

Los bonos del último canje de deuda operaron en terreno negativo. Los Bonar registraron bajas de hasta 2,3% (AL41D) y los Global, de hasta 4,95% (GD46D). Esto impactó en el riesgo país, índice que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro norteamericano frente al resto de los países. Avanzó ayer 23 unidades y quedó posicionado en los 1443 puntos básicos (+1,62%). •

LA NACION | MARTES 25 DE JUNIO DE 2024



En el Gran Buenos Aires, la tasa de desocupación fue de 9%

SHUTTERSTOCK

# El desempleo subió al 7,7% y afecta en el país a 1,7 millones de personas

Creció 0,8 puntos porcentuales en el primer trimestre del año respecto de igual período de 2023, según cifras del Indec

#### Carlos Manzoni

LA NACION

Latasa de desempleo de la Argentina se ubicó en el 7,7% en el primer trimestre del año, frente a un nivel del 5,7% en el trimestre previo y del 6,9% en igual período del año pasado. Esta cifra de desocupados, que representó un aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2023, fue informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Se trata del primer trimestre completo desde que asumió Javier Milei y comprende un período en el que la economía atravesó lo que, según estiman los analistas, fue el peor momento del año. En efecto, según confirmó también ayer el Indec, el PBI cayó 5,1% en el primer trimestre de 2024, en un contexto de fuerte baja del consumo y de la producción industrial.

Según la publicación oficial, en la Argentina hay 1,1 millones de personas desempleadas y 13,1 millones de trabajadores ocupados -de los cuales 9,8 millones son asalariados y 3,3 millones, no asalariados-. Todo esto en un contexto de una población económicamente activa de 14,2 millones (48% del universo de 29,6 millones que representa la Encuesta Permanente de Hogares, que abarca 31 conglomerados urbanos); pero al calcular una proyección al total del país, la cifra de desocupados arroja 1.740.816 personas.

Al entrar en detalle sobre la composición de este dato de desempleo, se puede observar que en la población de l4 años y más la tasa de desocupación fue de 8,4% para las mujeres, y de 7% para los varones. Asimismo, entre las regiones, las que mostraron la mayor tasa de desocupación fueron Gran Buenos Aires y la región pampeana, con 9% y 6,8%, respectivamente. "Al mismo tiempo, se destaca que la región con menor tasa de desocupación fue Cuyo (4,5%)", especificó el Indec.

El economista Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Económico Argentino (Idesa), opinó que esta caída en la ocupación total se explica por disminución del empleo informal. "El empleo asalariado registrado en empresas se mantuvo casi constante", remarcó el especialista.

Para Colina, el hecho de que el trabajo informal disminuya representa un indicio fuerte de que se sintió la falta de empleo. "Otro indicio en el sentido de falta de empleo es que se incrementaron también los ocupados demandantes de más horas de trabajo. El golpe inflacionario más la falta de empleo hizo que mucha más gente necesitara trabajar más horas, pero, al salir a buscarlas, no las consiguió", interpretó el economista.

Algunos analistas observaron que el dato no es tan desalentador. Ese fue el caso de Leo Tornarolli, economista del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), quien escribió en su cuenta de X: "El desempleo fue 7,7% en primer trimestre. Subió, pero no es mucho más alto que un año atrás (6.9%). Pasa algo que vengo pensando hace un tiempo: debería haber una crisis muy profunda para volver a ver las tasas de desempleo abierto que tuvimos en crisis pasadas".

En tanto, el economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, comentó que los datos oficiales confirman el aumento que ya se reflejaba en otros indicadores. "Hay un incremento del desempleo y también de los que tienen trabajo, pero buscan otro o quieren trabajar más horas. El salto en la desocupación respecto del cuarto trimestre es similar al que se dio en el primer trimestre de 2017 y 2018", subrayó. Yagregó: "Las diferencias a nivel regional son altas, con Corrientes, Jujuy y Chubut como las más perjudicadas, junto con CA-BA, Bahía Blanca y los partidos del Gran Buenos Aires".

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina (UCA), destacó que la suba del desempleo fue inferior a lo que se esperaba teniendo en cuenta la caída de actividad y del consumo. "Ahora, en ese contexto, lo que sí se observa es un aumento de la tasa de demandantes de empleo. Hubo un mayor deterioro del empleo, tanto de los asalariados como de los no asalariados", afirmó.

Salvia precisó que este aumento del desempleo implica 280.000 puestos de trabajo que se han perdido entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de este año. "Como surge de los registros oficiales, menos de la mitad de esta cifra, unas 100.000 personas, se debe al empleo registrado, mientras que el resto corresponde a informales y cuentapropistas, que han visto mermada su demanda debido a la caída del poder adquisitivo de la clase media", explicó el especialista.

#### Perfiles más afectados

No es casual que, al escudriñar hacia el interior de los datos aportados por el Indec, se vea que quienes estuvieron más afectados por la pérdida de empleo fueron los jóvenes (tanto varones como mujeres) y los hombres adultos, que habitualmente constituyen el perfil de trabajador que tiene fuerte presencia en el empleo informal o decuentapropista. Se trata, principalmente, de trabajadores de baja o mediana calificación.

Con vistas a lo que viene, Salvia opinó que probablemente este fenómeno que explica la suba de la desocupación, con mayor peso de los informales y los cuentapropistas, se siguió produciendo en el segundo trimestre del año-periodo próximo a finalizar, pero cuyos datos se conocerán más adelante-. A la hora de proyectar lo que puede arrojar el tramo abril, mayo y junio, el especialista vaticinó que interanualmente habrá un alza del nivel de desempleo, cierta caída de actividad y un deterioro importante de los trabajos por cuenta propia v los no asalariados. •

# Milei negó que el FMI pida devaluar y no dio fecha del fin del cepo

VERSIONES. Afirmó que es falso que el organismo reclame una depreciación del peso del 30%

El presidente Javier Milei negó ayer que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le haya pedido que devalúe en un 30%. "Eso es falso", dijo el mandatario desde la República Checa, donde ayer mantuvo un encuentro con el primer ministro local, Petr Fiala, en su viaje por Europa. "De hecho, el propio [ministro de Economía, Luis] Caputo explicó que el informe del organismo no señala eso", añadió. A su vez, insistió en no ponerle fecha aproximada a la salida del cepo cambiario.

"Ellevantamiento del cepo tiene que ver con terminar de sanear el balance del Banco Central; es exterminar todos los mecanismos por los que se emitía dinero", explicó Milei en diálogo con Radio Mitre, y reiteró que "el tiempo es de Dios".

"Eliminamos la cuestión fiscal, tenemos superávit; por otro lado, en la cuestión financiera, con todo lo que es el traspaso de la deuda, la mayor parte ya está en bancos públicos, pero hay un problema delicado que es el tema de los puts (una serie de contratos en pesos), y esto me parece que vale la pena mencionarlo para mostrar la perversidad del gobierno anterior", insistió el Presidente respecto de ese instrumento financiero.

El Banco Central tiene contratos con los inversores que funcionan como seguros de liquidez de los bonos que emite el Ministerio de Economía; hay alrededor de \$19 billones de estos puts que pueden ser ejercidos en cualquier momento.

Milei indicó que durante el gobierno de Alberto Fernández el sistema financiero local no quería prestarle al Tesoro, sino al Banco Central. "En ese contexto, para que no quedara reflejada en el balance del BCRA, se les entregaron unos puts, por lo que en el balance figura el valor de los puts que están para ser ejercidos", indicó el mandatario desde Praga, y sumó: "Estamos hablando de cuatro puntos del PBI. Y no solo es responsabilidad del gobierno anterior, sino de un técnico del FMI que hizo la vista gorda con esto, alguno con vínculos con el Foro de San Pablo".

Al ser consultado sobre la inflación cero que se registró en la tercera semana de junio en alimentos y bebidas, Milei se mostró conforme y dijo: "Eso significa que vamos por el camino correcto". "Todavía falta mucho, pero empiezan a aparecer indicios de que las cosas están funcionando", añadió. El Presidente apuntó así a quienes critican su gestión y que tienen "niveles groseros de desho-

nestidad brutal". "Todos sabemos que la inflación mayorista es la que predice y anticipa a la minorista, y la realidad es que la inflación en diciembre fue del 54%, un 17.000 anual, y la inflación tanto en abril como en mayo fue del 3,5%, unos 50 anualizados", marcó.

"Pasar de eso sin que haya una hiperinflación que haga fácil la estabilización o que se hagan acuerdos para fijar precios y que no se reconozcan los logros habla de la miseria o la incompetencia de otros colegas, pero no hay país en el mundo donde no nos reconozcan nuestra tarea titánica en términos de bajar la inflación", se defendió el titular del Ejecutivo.

"El problema argentino no es monetario, sino de competitividad, y eso no se arregla devaluando. Es comocreer que se puede incrementar la cantidad de carne que come por el simple hecho de imprimir dinero. La riqueza no se imprime; la riqueza se genera", apuntó. Y dijo que cuando el precio del dólar saltó no fue por un tema de índole monetaria o del mercado de cambiario. "Se contaminó el precio de los bonos con el accionar de estos diputados irresponsables, degenerados fiscales, que quieren romper el equilibrio fiscal", criticó, en alusión a los parlamentarios que le dieron media sanción a un cambio en los aumentos de las jubilaciones.

Milei negó que durante su encuentro con el canciller alemán, Olaf Scholz, el funcionario europeo le haya hecho referencia a la problemática social producto del ajuste: "Lejos de cuestionarla, la ponderan porque entienden que frente a un ajuste de este calibre la política social tuvo que ser extremadamente buena, porque frente a lo que hicimos hubiera sido una catástrofesi no hubiéramos actuado correctamente".

En cuanto a su viaje por Europa, su novena gira internacional desde que asumió el Ejecutivo, el Presidente calificó de "muy positivo" el encuentro que mantuvo con la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con Scholz. Dijo que este preguntó cómo estaba funcionado el programa económico, "dado que tiene un peso en el FMI", y cuáles eran las perspectivas hacia futuro. "Hablamos sobre algunos inconvenientes de empresas alemanas en la Argentina y cómo estábamos avanzando sobre ellos. También discutimos el sentido de la integración del Mercosur y la Comunidad Económica Europea", se explayó.



Milei, en Europa, volvió a referirse al problema de los puts

# Prepagas y obras sociales podrán aumentar los copagos sin límites

DESREGULACIÓN. El Gobierno derogó los topes existentes; en la Superintendencia de Salud dicen que se incentiva la competencia



Las entidades de salud ya no están sujetas a regulaciones para subir cuotas y copagos

ARCHIVO

#### Silvia Stang

LA NACION

El Gobierno dispuso formalmente liberar los importes que las obras sociales y las prepagas pueden cobrar en concepto de copagos por prestaciones del Plan Médico Obligatorio (PMO). Se trata de los montos adicionales a los aportes y contribuciones o a las cuotas que, según cómo sean los contratos del plan de salud -no todos contemplan estos extras-, se les cobran a los afiliados por determinadas atenciones médico-asistenciales. La decisión fue es-

tablecida por la resolución 1926 del Ministerio de Salud, publicada ayer en el Boletín Oficial. Está basada en las desregulaciones previstas por el DNU70, dediciembre último. De hecho, según explicaron en la Superintendencia de Servicios de Salud, en el caso de las prepagas los importes ya estaban liberados.

A partir de la nueva resolución, que rige desde hoy, las entidades deberán comunicarles a sus afiliados las modificaciones de los montos 30 días antes de aplicarlas. Por eso, si en esta semana se decidieran incrementos, los nuevos valores podrían

ser cobrados solo dentro de un mes. En el caso de nuevos contratos, la resolución firmada por el ministro de Salud, Miguel Russo, especifica que en el momento de la afiliación deberán informarse los importes. Además, se dispuso que todos los valores y sus cambios deberán ser informados por las entidades a la citada superintendencia, que, a su vez, los hará públicos a través de su página web.

El DNU 70, emitido días después de la asunción de Javier Milei, dispuso en su momento la desregulación total de las cuotas, algo que en

julio volverá a tener vigencia plena, luego de haberse superado -con un acuerdo entre las partes-el conflicto surgido en abril entre directivos de prepagas y funcionarios por el nivel de los incrementos que hubo en los primeros meses del año.

En los considerandos de la medida publicada ayer se recuerdan las desregulaciones establecidas por aquel decreto del Poder Ejecutivo y se señala que, dada la liberación de los precios, la normativa existente referida a los coseguros "ha perdido virtualidad práctica y jurídica, lo que hace que la cuestión sometida a estudio resulte abstracta y carezca de pertinencia y aplicabilidad concreta en la realidad legal actual". En la práctica, la página web oficial donde se publicaban los valores máximos no tenía actualización de marzo.

Años atrás se estableció que los topes se reajustarían con cada suba del salario mínimo, vital y móvil, en igual porcentaje que el aumento de esa variable. Esos valores se iban publicando en una página oficial. En ese sitio hoy constan los valores vigentes a marzo (no se actualizó para los meses posteriores, pese a que el salario mínimo subió en abril y mayo). Entre las cifras explicitadas, por la atención de un médico generalista o de un pediatra, por ejemplo, podía haber un copago de hasta \$2019.

#### Sin coseguros

Más allá de dejar efectivamente sin vigencia los topes, la nueva norma ratifica que por determinados ciosdejulio-que cobrará en agosto-, tratamientos no está habilitado el aún no se anunció la decisión. cobro de coseguros. Esto ocurre, por ejemplo, en la odontología preventiva, en los programas preventivos de cáncer de cuello uterino y mama, en los tratamientos oncológicos o de discapacidades, en las prestaciones vinculadas con trasplantes de órganos, tejidos y células, y en los planes materno-infantily de atención en los primeros 1000 días de vida.

Según las autoridades de la superintendencia, los cambios que se están decidiendo en materia de desregulación "impulsan la libre competencia entre los agentes del sistema del seguro de salud y que los beneficiarios elijan con mayor libertad".

La decisión de las autoridades de Salud se conoce días después de que las prepagas comenzaron a comunicar qué incrementos aplicarán en julio, a partir del acuerdo al que se llegó luego de que el Gobierno denunció en la Justicia a varias empresas por supuesta cartelización para la fijación de los precios.

El acuerdo entre funcionarios y directivos, firmado a fines de mayo y homologado días atrás por el juez Juan Rafael Stinco, cargo del Juzgado Civily Comercial Nº 3, contempla que habrá libre suba de cuotas desde el mes próximo y, además, que se instrumentará un mecanismo por el cual se determinan saldos a favor de los afiliados. Por esta última disposición, durante los próximos 12 meses se descontará un monto de la cuota a pagar por los afiliados.

En cuanto a las subas, entre los comunicados emitidos están los de Swiss Medical (6,7%), Galeno (7,5%), Medifé (4,2%), Accord Salud (8,8%), Hospital Italiano (9,37%), Omint (8,5%) y Medicus (8,08%). OSDE, que factura en julio los servicios de junio, anunció un alza de 4,2%, equivalente a la inflación de mayo; por los servi-

Los cambios en los copagos deberán ser informados con 30 días de anticipación

La superintendencia publicará un listado con los importes de cada entidad de salud

Respecto de los saldos a favor de los afiliados, que se derivan conceptualmente de las subas superiores a la variación de los precios aplicadas a partir del DNU 70, los montos reconocidos no contemplan la totalidad de la diferencia que surgiría del supuesto en que las cuotas hubieran seguido mes a mes la inflación. Según un ejemplo descripto en el "Acta de implementación" del acuerdo entre partes, en el caso de una cuota que en diciembre era de \$100.000 y en mayo de \$286.017, el saldo a favor del afiliado es, actualizado en función de la tasa de depósitos a plazo fijodel Banco Nación, de \$89.609,56. La primera compensación, que será un monto que se descontará de la cuota de julio, es de \$6495,54, y cada una de las siguientes siempre será un 2,5% más alta que la inmediata anterior.

# Calculan que llegarán divisas del agro por US\$16.091 millones

DÓLARES. Es una estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario para lo que resta de 2024; hasta ahora entraron US\$10.791 millones

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que en lo que va de 2024 ya se liquidó el 40% de las divisas previstas por las exportaciones agrícolas, un nivel acorde con el 41% promedio de los últimos cinco años. Por otra parte, la institución indicó que lo que queda pendiente hasta fin de año representa unos US\$16.091 millones.

Según el reporte de la entidad, difundido ayer, al finalizar este año se espera que ingresen unos US\$26.882 millones. Esto se trata de un 51% por encima del año pasado, que dejó US\$17.833 millones. Se trata de un número que estuvo muy impactado por la histórica sequía, pero que está 11% por detrás del promedio de los últimos tres años, que da un nivel de US\$30.372 ra en este contexto la oferta total de millones.

"A este resultado se arriba valuando la proyección del volumen mensual a exportar en los próximos meses a los precios vigentes, asumiendo que se mantiene el actual régimen de liquidación de divisas por dólar blend (80% al mercado único de cambios y 20% al contado con liquidación) para todo el año, y

valuando la proyección de importaciones a los precios CIF vigentes, que en este caso se imputan 100% al MULC", aclaró la entidad.

El reporte señaló además que, si bien las exportaciones en volumen crecerán un 58% en comparación con el año pasado y un 6% respecto del promedio de los últimos tres años para llegar a 89,4 millones de toneladas, "el precio promedio de las exportaciones agroindustriales ha perdido un 19% respecto de 2023 y un 16% con relación al promedio de los últimos tres años". En rigor, esto explica que la liquidación de divisas quede en valor por debajo del promedio de los últimos tres años.

La BCR también calculó cuál sedólares para el mercado de cambios. Sobre esto dijo: "La oferta de dólares del agro en el mercado oficial de cambios ascenderá en 2024 a US\$20.995 millones, con una suba interanual del 30% luego de la sequía del año pasado, pero que se ubica de todos modos un 30% por detrás del promedio de los últimos tres años. Sin embargo, si se le adicionan los

US\$5887 millones que el sector vendería por CCL, se tiene una oferta total de dólares de la gropor US\$26.882 millones". Los dólares que se liquidan en ese mercado no pasan por el BancoCentral (BCRA), por loque esa entidad se pierde de integrarlos a las reservas.

#### Situación

De acuerdo con el reporte, en lo que va del año ya se liquidó un 40% del proyectado anual, con US\$10.791 millones. La BCR apuntó que esto está "mayormente en línea con el 41% promedio a la misma altura de los últimos cinco años".

Además precisó: "Esto implica que restaría liquidarse US\$16.091 millones, de los cuales US\$12.580 pasarian a componer la oferta de divisas del mercado oficial de cambios, siempre y cuando en el resto de año se registren los mismos precios que en la actualidad y no se modifique el actual régimen cambiario 80/20, y US\$3512 compondrían la oferta de dólares financieros".

La organización insistió sobre cómo el efecto precios, en este caso por su caída, afecta las proyecciones

de divisas y no se produce una recuperación a la par que el volumen producido y exportado. "El ingreso de dólares del agro se recupera menos que el volumen proyectado de exportaciones debido a la caída de precios internacionales, ya que el ingreso de divisas acumulado a mayo va en línea con campañas previas. De hecho, si valuásemos el volumen proyectado de exportaciones para 2024 a los precios promedio de los últimos tres años, esta arrojaría un valor de US\$36.808 millones, más que duplicando la liquidación total de dólares del agro del año inmediato anterior", detalló.

En lo puntual sobre la oferta de dólares por el Mercado Unico y Libre de Cambios (MULC), la Bolsa rosarina señalo que, "tal como figura en el Balance Cambiario que publica mensualmente el BCRA, datos oficiales hasta abril de 2024 contabilizan un ingreso neto de divisas por intercambio de bienes (cobros por exportaciones menos pagos por importaciones) de US\$6001,4 millones, en tanto que el modelo desarrollado por el Departamento de Información y

Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta el dato de mayo en US\$2414,3".

#### Un oferente neto

"Con ello, en los primeros cinco meses del año el agro habría resultado oferente neto de divisas en el mercado de cambios oficial por US\$8416 millones, prácticamente sin cambios respecto de la oferta dólares oficial del año pasado y un 36% por debajo del promedio de los últimos tres años, incluso a pesar de que en los primeros cinco meses del año se exportaron en volumen 38,7 millones de toneladas, un 70% más que el año anterior y un 9% por encima del promedio de los últimos tres años", explicó.

Para la entidad, a la oferta de dólares oficiales se agrega que se estima que el agro "ofertó dólares en el mercado financiero por US\$2375 millones, convirtiéndose en un vendedor neto de divisas por un total de US\$10.791 millones en los primeros cinco meses del año, relativamente en línea con los US\$11.167 millones que vendió en promedio los últimos cincoaños, aunque casi un 20% abajo del promedio de los últimos tres". •

# Distribuyeron los cupos para exportar carne de calidad a la UE

MEDIDA. Diez grupos frigoríficos se quedan con el 63,67% de la cuota Hilton

**Belkis Martínez** LA NACION

Después de que el Gobierno oficializara el reparto de la cuota Hilton, de cortes de alto valor comercial a Europa con hacienda criada a pasto, en el sector exportador calificaron de "positiva" la adjudicación. Se calcula que la cuota representa unos US\$300 millones en exportaciones.

el Boletín Oficial y firmada por el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, definió que el reparto para el ciclo 2024/2025 será de 28.346,2 toneladas y 111 toneladas para el Reino Unido. Además, se constituyó un fondo de libre disponibilidad de 1042,7 toneladas para repartir en determinadas circunstancias, según la evolución del negocio. Esto a la

industria, dijeron los expertos consultados, le da previsibilidad. Destacaron el hecho de que se mantenga el criterio de aplicación de las cuotas con el historial de exportaciones.

Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes ABC, dijo que están conformes por la distribución con el régimen que ya se viene aplicando en el país, que es por past performance, lo que asegura la participación de todos La resolución, publicada ayer en los operadores y premia al que más exporta fuera de lo que es la cuota Hilton. "La distribución está bien, es positiva, cumple el régimen", precisó.

> La cartera que conduce Vilella señaló que fueron 66 las empresas adjudicatarias que ya conocen el tonelaje asignado para operar en el ciclo comercial que va del 1° de julio de 2024 al 30 de junio de 2025. De ese

número de firmas, diez grupos económicos se quedaron con el 63,67% de la cuota.

En el sector resaltaron la continuidad sobre la forma en que se adjudica y valorar on que la distribución se haya oficializado antes de este 30 de junio del corriente, cuando se vence la cuota anterior. Según indicaron, esto le da tranquilidad a la industria. "Eso le da previsibilidad al mercado. En otras épocas no pasaba y en esto por lo menos hemos madurado. Es importante resaltar que se mantiene como política de Estado entregar a los grupos de productores también", precisó Fernando Canosa, de la consultora Conocimiento Ganadero.

De acuerdo con la resolución, el proceso de inscripción a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) estuvo vigente entre el 16 y el 30 de mayo. En este tiempo se

inscribieron 67 postulantes para obtener una licencia de exportación en el marco del contingente arancelario. Este cupo se otorga con ciertos criterios basados en el historial de exportación de los frigoríficos a todos los países del mundo, no solo Europa.

"Aquellas cuotas que algún frigorífico no cumple se reparten entre los que cumplen", agregó. La falta de cumplimiento de la cuota del ciclo 2023/24 [al 18 del actual tenía un nivel de cumplimiento del 92,5%], indicó, fue por las limitaciones que había en el primer semestre de 2023, cuando la industria estaba condicionada para exportar.

Vale recordar que el gobierno de Javier Milei eliminó las restricciones para exportar siete cortes de carne vacuna que había dispuesto la administración de Alberto Fernández. A esto se le sumaba, según Canosa, un tipo de cambio que no acompañaba al sector, además de la seguía.

Respecto de la adjudicación de las cuotas entre industriales, el especialista agregó que es normal que haya discrepancias en la distribución, pero resaltó la decisión del

Gobierno de que haya previsibilidad para quienes tienen que hacerlo. "Es mejor para el mercado que siempre haya mayores demandantes. Ninguna concentración es buena. Si hay industrias que no cumplen, se tiene que analizar. La distribución ahora va desde las industrias de origen brasileño hasta industrias chicas que están comenzando con pocas toneladas", afirmó.

La cuota tiene en cuenta la past performance, es decir, la participación de los exportadores en años anteriores. "En la medida en que hay industrias que son más cumplidoras, que pueden exportar más porque tienen fábricas más grandes, es lógico que pase esto. Sin embargo, si existe la posibilidad de que entren otros, donde hay un 10% del total de la cuota que la pueden también exportar los grupos de productores, significa que está bien equilibrado. Hay que resaltar el hecho de que se ha hecho con tiempo; se ha anticipado. Hubo años en que se sabía cómo se repartía a mitad de camino. Ahora se conoce antes del 30 de junio; es una buena decisión y le da previsibilidad al negocio", planteó Canosa.

# clasificados

Mercaderías

Alhajas, Arte y

Antigüedades

Libros Antig Grabados Fotos

AKROPOLIS ANTIGUEDADES

Compra todo / estilo y moderno

Servicios

Astrología y

Abre caminos Unión parej

Trab fuert Sol-Fabio 1153138635

Legales

El Juzgado Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial nº21 a

cargo del Dr. Germán Páez Cas-

tañeda, Secretaria nº41 a cargo

Marcelo T. de Alvear 1840, 3º Pi-

so, CABA, comunica por un dia

que en los autos HIRSCHRO-

DOLFO s/CONCURSO PRE-

VENTIVO (Expte. COM nro.

de la Dra. Andrea Rey, sito en

Edictos

Edicto

**Judiciales** 

Tarot

Astrología

11-6889-0224 \*\* 4958-4582

Cuadros Líbros Arte 4823-0247

Compra

Muebles

Compra

Muebles



#### Departamentos

venta

Otros Cap. Fed.

2 dormitorios

Asamblea 1200

3ambs. 54m2, 2º x Esc Amplio M Lum Recicl Impec mts. del Pque. Imperdible! u\$s 93000 1153207903 TASACIÓN s/cargo

#### Bóvedas y Cementerios

Venta

Memorial cuotas 1154181990



Compra

Autos, 4x4, Pick-Up, Utilitarios

#### Compra

AUTOS ABONO Contado o Consign Sr Sala 15-4915-8573 Gorriti 4522



#### **Edictos Judiciales**

30453/1999) con fecha 13 de mayo de 2024 se declaró cumplido el acuerdo homologado y por finalizado el concurso preventivo de Hirsch Rodolfo (CUIT 23-93752457-9). Buenos Aires, 19 deJunio de 2024. Andrea Rey. Secretaria.

#### Sociedades y Compañías

LA LAURA S.RL. PUBLICACIÓN ART. 88 L.G.S.

19.550 De conformidad con lodispuesto por el art. 88, inc. 3º de la L.G.S. 19.550, se hace saber que lasociedad "LA LAURA S.RL.", CUIT Nº 30-61611683-1, con sede social en calleVélez Sarsfield Nro. 360 de la Localidad de Las Perdices, Departamento TerceroArriba, Provincia de Córdoba, República Argentina, inscripta en el RegistroPúblico de Comercio de la Provincia de Córdoba bajo la matrícula Nro. 8836-B;por Acta de Reunión de Socios nro. 115 de fecha 27/03/2024, se aprobó laEscisión de acuerdo al Balance Especial de Escision del 31/12/2023, del quesurgen un Activo de: \$5.649.896.406,93; un Pasivo de: \$1.442.829.344,07 y unPatrimonio Neto de: \$4.207.067.062,86; destinándose para la constitución de dos-

#### Sociedades y Cías.

nuevas sociedades que se denominarán "AGROAVATSA." con domicilio en calle 9de Julio nro. 702 de la localidad de Las Perdices, departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, República Argentina; con un activo de \$.2.827.964.942.89, Pasivo: \$. 724.431.411,46, Patrimonio Neto: \$.2.103.533.531,43 y "TANGOLAS.A." con domicilio en calle Santa Rosa nro. 621 dela localidad de Las Perdices, Departamento Tercero Arriba, Provincia deCórdoba, República Argentina, con un Activo de \$.2.821.931.464,04; Pasivo: \$.718.397.932,61; Patrimonio Neto: \$. 2103.533.531.43. Los acreedores podrânejercer el derecho de oposición en el domicílio sito en calle Vélez SarsfieldNro. 360 de la Localidad de Las Perdices, Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, República Argentina, dentro de los 15 días desde la últimapublicación de este edicto, tal como lo dispone el art. 88,

Para publicar llamar a 4318-8888

inc 59 de la L.G.S.19.550.

5199-4780 Clasificados

#### **EDICTO**

RECAGANIZACION EMPRESARIAL (artículo 80 del texto ordenado de la Ley 20 628 - Impuesto a las Garandas) - FUSION POR ABSORCION

A los fines dispuestos por el art. 83 de la Ley 19.550, se hace saber lo siguiente: Sociedad Absorbente: "Casa Aleksy Wasiuk Sociedad Anonima", C.U.I.T. 30-68791346-5, que gira con domicilio legal y fiscal y sede social en Paraná número 511 de Jardin América, Misiones, inscripta en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Puerto Rico, Provincia de Misiones (hoy Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Misiones) bajo el número 2, al folio 15/26, del Libro de SOCIEDADES ANONIMAS, en fecha 29 de Septiembre de 1,997 - Sociedad Absorbida. "MELNICZUK MATERIALES S.R.L.", C.U.LT. 30-70978552-0, que gira con domicilio legal y fiscal y sede social en Avenida Beato Roque González número 136 de la Ciudad de Oberá, Misiones, inscripta en el Registro Público de Oberá, Provincia de Misiones (hoy Dirección General de Personas Jurídicas v Registro Público de Misiones), baio el número 81, folios 385/428, del Libro de Contratos Comerciales número 2, en techa 15 de Septiembre del 2006 - Fusión: "CASA ALEKSY WASIUK SOCIEDAD ANONIMA" es la sociedad absorbente quedando por lo tanto subsistente y "MIELNICZUK. MATERIALES S.R.L.", es la sociedad absorbida, disolviendose sin liquidarse, de acuerdo al compromiso Previo de Fusión suscripto entre los representantes legales de las dos sociedades el 11/03/2024 y que fuera aprobado por reunión del Directorio de "CASA ALEKSY WASIUK SOCIEDAD ANONIMA" de fecha 12/03/2024 y reunión de Socios de "MIELNICZUK MATERIALES S.R.L." de fecha 12/03/2024 - La fusión, que tendrá efectos a partir del 01/01/2024, se efectúa en base a los Estados Contables Especiales al 31/12/2023 de las citadas firmas "CASA ALEXSY WASIUK SOCIEDAD ANONIMA" y "MIELNICZUK MATERIALES S.R.L.", fecha en la cual las valuaciones según libros eran las siguientes: "CASA ALEKSY WASIUK SOCIEDAD ANONIMA": Activo: \$ 2.089.707.601,79. Pasivo: \$ 294.074.991,41. Patrimonio Neto: \$ 1.795.632.610,38; y "MIELNICZUK MATERIALES S.R.L." Activo: \$ 1.567.913.697.51. Pasivo: \$ 267.829.144.25. Patrimonio Neto: \$ 1 300 084 553 26 - "CASA ALEXSY WASIUK SOCIETIAD ANONIMA" aumentaria su capital social en la suma de \$ 14,663,200,00, es décir de \$ 2,700,000,00 a \$ 17,363,200,00, mantiene su actual denominación, su tipo, su domicilio legal y su sede social que no se modifican. Reclamos de ley: AVDA FRANCISCO DE HARIO Nº 4907 - LOCAL 2 - ESQUINA SUECIA - POSADAS MISIONES. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Extraordinaria de "CASA ALEKSY WASIUK SOCIEDAD ANÓNIMA" y Acta de Reunión de Socios de "MIELNICZUK MATERIALES S.R.L.", de

DELIA CARMEN LINONER-PRESIDENTE DE CASA ALEKSY WASIUK SA

#### Solidarios



PARA PUBLICAR 011 6090 5555

#### Organizaciones sin fines de lucro

Trabajo Voluntario

Pedido

Acompañamiento Necesitan voluntarios para ofrecer, a personas en situa-ción de calle, el desayuno en plazas de la ciudad de Buenos Aires y profesionales para su-marse a la Red del Posadero de Fundación Lumen Cor en el que ofrecen acompañamiento personalizado y profesional a personas y familias en situación de alta vulnerabilidad, orienta-ción en casos de adicciones y de salud mental, con enfoque interdisciplinario, desarrollando estrategias de reinserción social y laboral. Si querés ayudar comunicate al mail: fundacion @lumencor.org.cel:11-6538-6539. Conocelos en www.lumencor.org

Familias de acogimiento Familias del Corazón brinda contención familiar a niños/as en situación de vulnerabilidad social, trabajando el tránsito hacia la reinserción familiar o la adopción. Convoca a familias con hijos mayores de 4 años, que residan en la zona norte de GBA y que no estén inscriptas en los registros de adopción, para albergar transitoriamente en sus hogares a niños/as de 0 a 24 meses, hasta que se resuelva la instancia judicial. Para más información comunicate al 15-5940-8019, via mail: familiasdelcorazon@ yahoo.com.ar. Conocelos en IG: @familiasdelcorazon

Familias solidarias La Fundación Juguemos y Caminemos Juntos en Matheu, Buenos Aires, brinda en su hogar convivencial, atención y protección a niños de 0 a 10 años, que no poseen cuidados parentales o que no pueden permanecer con sus parientes. Invita a familias que deseen recibir y cuidar a los chicos que se encuentran el Hogar, a participar en su programa de acogimiento familiar para ser sus referentes afectivos o convertirse en familia de tránsito. Para más información, comunicate con Celeste al 11-5938-6737, mail celeste@fundacionjugue mosycaminemosjuntos.org.ar. Ingresa en juguemosycaminemos.org/familias-solidarias

#### Salud

#### Pedido

Operativo sanitario ENASHU es un grupo multidisciplinario de salud que realiza operativos sanitarios en poblaciones que viven en una profunda crisis socio-sanitaria en el norte argentino. Con tu aporte podés ayudar a cubrir los costos del operativo sanitario que realizarán en el próximo mes de agosto en la zona de Quebrada del Toro, Salta; llevaran un equipo biomédico y una farma-cia de campaña a seis escuelas rurales situadas en las alturas de la precordillera a las que accederan a pie con apoyo de caballos. Si podés sumar tu ayuda comunicate al WhatsApp II 5053 4770; por mail: info@ asistenciahumanitaria.com ó por IG @crisishumanitaria

www.lanacion.com.ar

CIRCULACIÓN NACIONAL

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

#### Niñez y adolescencia

Pedido

Arroz, fideos, polenta Para preparar los alimentos que ofrecen los lunes y jueves a más de 200 personas del barrio, Fundación CasaSan necesita: arroz, fideos y polenta. Es-ta organización en el barrio de La Boca, Buenos Aires, ofrece talleres gratuitos, merienda, asistencia psicológica y ropero solidario a más de 500 niños, niñas y adolescentes. Si podés ayudar comunicate al 11-6551 0290. Conocelos en www.casa san.org IG: @fundacioncasasan y FB @FundacionCasaSan

Reciben todo tipo juegos y ju-guetes en muy buen estado para entregar a los chicos que acompaña la Fundación Todo por los Niños de Marcos Paz, Buenos Aires cuando celebren su día en agosto. Esta organización asiste y contiene emocionalmente a familias en situación de vulnerabilidad, cuenta con talleres educativos, recreativos y de salud, también preparan bolsones de alimentos que entregan a familias del barrio La Trocha y aledaños. Para ayudar comunicate con Lidia: II-6663-2753, mail fundaciontodoporlosninos@

uguetes y juegos

#### Educación

Pedido

Para facilitar que los alumnos que acompaña la Asociación Minkai puedan concurrir a la escuela y mejorar su movilidad en lugares rurales donde el acceso a los medios de transporte es limitado, necesitan bicicletas nuevas o en muy buen estado. Esta asociación acompaña a jóvenes de comunidades rurales para que puedan acceder y finalizar sus estudios secundários y promueve la continuidad educativa y/o su inserción laboral posterior. Para ayudar, comunicate al: 11 4169-7197, mail: info@minkai.org. Conocelos en: www.minkai.org, IG: @minkaitrabajosolidario

#### Avuda Asistencial

Pedido

Maq. costura y jardinería Para que las familias que acompaña Redes Institucionales So-lidarias puedan trabajar en emprendimientos de costura y de jardinería necesitan máquinas de coser y cortadoras de césped en buen estado. Esta asociación de Isidro Casanova. Buenos Aires, brinda ayuda social en comedores comunitarios, programas de capacitación, desarrollo comunitario y contención psicológica a través de asistencia directa o talleres en instituciones de La Matanza. Para ayudar comunicate con Gloria al: 11-3693-0251, mail: gloduartepsiq@gmail.com

Medias, frazadas

Amigos en el Camino asiste y acompaña a 1200 personas en situación de calle, Te invita a donar medias, frazadas, mantas o colchas para entregarlos semanalmente durante sus recorridas por la ciudad de Buenos Aires. Si podés ayudar co-municate al 11 3910 2998 (WhatsApp). Conocelos en IG: @amigosenelcamino y FB; @Amigosenelcamino Pagina

#### Vivienda

Pedido

Muebles, electro, bazar Retiran sin cargo muebles, so-brantes de obra, electrodomésticos y artículos de bazar en desuso para venderlos a precios sociales a familias de bajos ingresos, en los corralones Sume Materiales de Vivienda Digna. Esta ONG de San Isidro, Buenos Aires, contribuye a la promoción de las personas y a la consolidación de las familias por medio de programas que facilitan el acceso a una vivienda digna. Para colaborar: 0810-555-7863 o ingresa en www.viviendadigna.org.ar

#### Otros

Pedido

Abrigo, art. higiene Sumate a la campaña Frío 2024 de Fundación Cultura de Trabajo donando: mantas, ropa interior, abrigo, aislantes y art. de higiene personal, como desodo-rante, jabón, peine, cepillo de dientes, toallas femeninas o máquinitas de afeitar para entregar en sus recorridas a personas en situación de calle. Esta fundación de la ciudad de Buenos Aires busca que personas y familias salgan de situaciones de vulnerabilidad sociohabitacional a través de la inclusión laboral. Más información: www.culturadetrabajo.org.ar/ campanafrio2024, mail: admi sión@culturadetrabajo.org.ar Horario de atención, en Av. Lafuente 198, Ls. a Js. 10 a 16 hs

# SEGURIDAD

Edición de hoy a cargo de Fernando Rodríguez www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

La búsqueda de Loan | EL AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN

# Para los fiscales, el marino detenido es el cerebro detrás del rapto del chico

Afirmaron que el niño estuvo en el auto de Carlos Pérez y su esposa, y que la certeza de que se está ante un caso de trata se halló en los celulares secuestrados; el caso pasó al fuero federal



María Victoria Caillava (con casco) y Mónica del Carmen Millapi (tapada con una campera), al salir de la fiscalía

ALEJANDRO GUYOT

#### José María Costa ENVIADO ESPECIAL

GOYA, Corrientes. – El cerebro detrás de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años desaparecido hace 12 días, fue el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez. Su esposa, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, utilizó sus vínculos para facilitar el plan criminal. La "prueba trascendente" para saber que la víctima fue capturada y trasladada, posiblemente hacia Chaco, fue el rastro de olor del chico, que se encontró en un "100 por ciento" en el auto de los sospechosos. Y la certeza de que se está ante un caso de "trata de personas" se encontró en los teléfonos celulares secuestrados.

Además, la policía de Corrientes "plantó" pruebas para desviar la investigación en las horas cruciales del inicio de la búsqueda del niño.

Así lo sostuvieron ayer, en una conferencia de prensa, el fiscal Juan Carlos Castillo, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Goya, y su colega Guillermo Barry, que conduce la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac), dependencias del Ministerio Público de Corrientes. Lo confirmaron después de que el caso, que tiene en vilo al país, pasara del fuero penal provincial al federal.

de prensa, y ante la certeza de que se

estaba ante un caso de captación de menor con fines de trata, los fiscales Castillo y Barry presentaron el pedido para declinar su competencia. El juez de garantías de Goya Darío Ortiz hizo lugar a la solicitud y remitió el expediente a la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo.

Corrientes planteó la incompetencia y, en virtud de lo que disponen el Código Procesal de la provincia y el Código Procesal de la Nación, he hecho lugar a la incompetencia y a la inmediata remisión del legajo al Juzgado Federal de Goya, y a poner también de forma inmediata a disposición [de la magistrada] a los seis detenidos y los elementos secuestrados hasta el momento", explicó a LA NACION el juez Ortiz.

En el fuero federal, el Ministerio Público estará representado por el fiscal federal Mariano De Guzmán, quien tendrá la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), conducida por la fiscal federal Alejandra Mánganoy el fiscal general Marcelo Colombo.

En las próximas horas, el fiscal federal De Guzmán deberá decidir si acepta la competencia o rechaza la causa remitida desde la Justicia provincial. Si el representante del Ministerio Público decide que la causa se quede en el fuero federal, Unas horas antes de la conferencia la jueza Pozzer Penzo definirá si la investigación queda bajo su mando

o si, eventualmente, delega la instrucción a manos del fiscal.

Pérez y su esposa estuvieron el jueves 13 de este mes en la casa de la abuela paterna de Loan, Catalina Peña, en el paraje El Algarrobal, cerca de la ciudad de Nueve de Julio. Fueron hasta alli en una camioneta Ford "El Ministerio Público Fiscal de Ranger blanca. El niño llegó con su padre, José, a caballo.

A la luz de lo que investiga ahora la Justicia, todo parece indicar que ese almuerzo fue una "puesta en escena", o, mejor dicho, el escenario donde Loan sería "entregado".

#### La desaparición

Según la primera versión conocida de los hechos, después de almorzar, cerca de las 14, Loan y otros cinco niños se fueron a recolectar naranjas en compañía de Bernardino Antonio Benítez, tío del chico desaparecido, y de Daniel "Fierrito" Ramírez y su mujer, Mónica Carmen Millapi. El chico desapareció.

A las 18 comenzó la búsqueda, después de que la familia del niño denunciara que se había perdido en el naranjal. Benítez, Ramírez y Millapí fueron detenidos, acusados de abandono de persona.

"Los imputados, quienes debían cuidar de los menores que tenían a su cargo, abandonaron a su suerte a Loan, colocándolo en una situación de desamparo, ya que no puede valerse por sí mismo, no siendo hallado hasta el momento", sostuvo

# **BURLANDO NO**

ACEPTÓ SER

**QUERELLANTE** 

Elabogado Fernando Burlando

finalmente no representará a los padres de Loan Danilo Peña en la investigación por su desaparición. Así lo confirmó ayer. "Es todo muy raro", aseguró. Anteayer, Burlando tenía planeado viajar a Corrientes para sumarse a la querella, tal como había confirmado a LA NACION César, hermano mayor de Loan. En ese momento opinó que desde la Justicia "se perdió mucho tiempo" y que cada segundo era clave para encontrar al chico. Sin embargo, ayer desistió de representar a la familia de Loan. "No me puse de acuerdo con los abogados", reveló al canal de noticias TN. Hasta el momento, María No-

guera y José Peña, los padres del chico desaparecido, tienen abogados distintos, lo que, en principio, también sugiere que pueden tener visiones o estrategias diferentes respecto del caso. El abogado Fabián Lucero representa a Noguera, y Roberto Méndez, a Peña. Burlando se comunicó con ambos.

el fiscal Castillo cuando solicitó la prisión preventiva del tío de Loan, de Fierrito Ramírez y de Millapi.

Pero con el correr de los días la hipótesis de que Loan se había perdido en el monte cuando volvía a la casa de su abuela perdió fuerza.

Para poder avanzar en la hipótesis del rapto, como lo definieron en un primer momento los fiscales Castillo y Barry, fueron claves la declaración en cámara Gesell de los niños que habían estado con Loan y la reconstrucción de los hechos, de la que participaron los representantes del Ministerio Público.

"Después de las declaraciones en la cámara Gesell hicimos el recorrido con los menores, que fue bastante esclarecedor. Tuvimos un panorama más claro al llevarlos al lugar del hecho. Lo más importante era determinar dónde había sido perdido de vista Loan. Todos coincidían en cuál era la dirección que había tomado y era hacia la casa de la abuela. No solo eso, sino que dificilmente un menor decincoaños, que nunca fue al campo, no frene, grite y llore. Esa fue una pausa esclarecedora y se empezó a diluir la hipótesis de la pérdida", sostuvo Barry.

La hipótesis de que Loan se había perdido se terminó de caer el viernes al anochecer. Primero, por una reconstrucción que hicieron los fiscales, de la que participaron Benítez y Millapi, que "no pudieron expresar pautas de tiempo y lugar para ver si coincidían con la versión de los menores". Y, después, con el resultado de los peritajes que se hicieron en la camioneta de Pérez y en el Ford Ka rojo de la exfuncionaria municipal, donde se encontraron "rastros de olor" del niño desaparecido.

"Fue una prueba trascendente que determinó la presencia de olor de Loan en los vehículos de Pérez v Caillava. En la camioneta, en menor medida y, ciento por ciento, en el Ford Ka. Esto se relaciona con el tiempo que permaneció Loan en cada vehículo", afirmó el fiscal Barry.

Según la pesquisa, Loan fue subido a la camioneta de Pérez cuando "lo capturaron" y después fue trasladado en el Ka, quizás, a Chaco.

#### Prueba plantada

"Nosotros confiábamos en la persona que tenía que llevar adelante la investigación. Nos plantaron un botín", sostuvo Castillo.

Se refería a una zapatilla de Loan que se encontró a tres kilómetros de la casa de la abuela del niño y que apareció en los primeros días.

"Efectivamente, el lugar fue marcado por los perros, pero ninguno tomó rastro para ningún lado. Loan nunca llegó hasta allí, la zapatilla fue colocada en ese lugar", afirmó.

Losfiscales Castilloy Barry lesimputaron a Pérez y a Caillava el delito de captación de persona con fines de explotación con el agravante de que la víctima es menor de edad. En tanto, Benítez, Ramírez y Millapi fueron considerados "partícipes necesarios" del mismo delito.

El sexto detenido de la causa, el comisario de la policía de Corrientes Walter Maciel, fue imputado de encubrimiento. El fiscal Castillo sostuvo que el jete policial "comprometia la línea investigativa".

Barry hizo una afirmación contundente y que puede tener derivaciones en las próximas horas: "No está descartada en la investigación ninguna de las personas que estuvieron en el almuerzo". Aquella comida del jueves 13 en la casa de la abuela Catalina Peña podría, entonces, aportar nuevas detenciones.

LA NACION | MARTES 25 DE JUNIO DE 2024

SEGURIDAD | 19

# Cristina Pozzer Penzo, la jueza federal que llevará adelante el caso

Asumió el cargo por concurso en 2016; participó en investigaciones penales sobre narcotráfico y trata



La jueza federal Cristina Pozzer Penzo

ARCHIVO

#### Eduardo Ledesma PARA LA NACION

CORRIENTES.—La jueza federal que asumirá la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña es Cristina Elizabeth Pozzer Penzo. Abogada y escribana pública nacional, mediadora, facilitadora judicial, magíster en Ciencias Penales y doctoranda en Derecho por la Universidad Nacional del Nordeste, accedió por concurso al juzgado federal de Goya en 2016 y durante tres años, entre 2016 y 2019, fue subrogante del juzgado

Pozzer Penzo, que llevó adelante importantes investigaciones sobre trata y narcotráfico, es oriunda de la zona; nació en Santa Lucía y, por lo tanto, conoce el territorio, a sus pobladores y su idiosincrasia.

federal de Paso de los Libres.

Es madre de dos niñas, además de profesora de música y danzas clásicas. También es amante de la jardinería y del periodismo, que ejerció en sus años de estudiante universitaria. De hecho formó parte de redacciones importantes en la capital provincial, por lo que también tiene relación con los medios y conoce al detalle los procedimientos de la comunicación pública y de crisis.

También se la conoce por ser una jueza de trato severo. En estos momentos afronta una serie de denuncias que están bajo estudio en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. Una de ellas consta en el expediente 164/2023, por abuso de autoridad y maltrato, presentada por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), gremio que lidera Julio Piumato.

"La doctora Pozzer Penzo es una jueza que históricamente estuvo vinculada al ámbito penal. Fue jueza de instrucción en la provincia y por concurso logró el cargo de jueza federal en Goya. A partir de ese momento hubo intereses que exceden el marco jurisdiccional; comenzó a tener estas denuncias en el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que evalúa la disciplina de los jueces yjuezas. En ese contexto aparecieron denuncias que siempre fueron archi-

vadas", comentó el 31 de mayo pasado su abogada, Mariana Barbitta.

Dos días antes, la propia Barbitta acompañó a la jueza Pozzer Penzo a la sede del Consejo de la Magistratura, donde pudo hablar directa y personalmente con los consejeros. Ese acto constituyó un hecho inédito, ya que esta entrevista no está formalmente incluida en el reglamento de la comisión. La reunión tuvo carácter público y contó con la participación del presidente de la Comisión, Miguel Piedecasas, y del vicepresidente, Rodolfo Tailhade.

En febrero pasado, a su vez, la jueza federal Pozzer Penzo denunció a su secretario y ordenanza del juzgado federal de Goya por graves acciones ilegales, incluida la destrucción de pruebas, omisión de información, demoras injustificadas y desobediencia de órdenes superiores. También se señaló que el secretario yelordenanza asumieron funciones judiciales sin consulta, cometiendo faltas graves como la falta de preservación de datos sensibles.

La magistrada sospecha que los dos acusados intentan perjudicarla, mostrar el juzgado federal como desprolijo y desordenado en el manejo de la causas, con intención de desprestigiarla y removerla de su cargo.

Antes de asumir en Goya fue jueza de instrucción, correccional y de menores N°1en Pasode los Libres. Es directora suplente en la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (AM-JA). Además, integró, con su equipo detrabajodeljuzgadofederal, el Programa de Gestión de Calidad del Consejo de la Magistratura de la Nación, con el cual logró obtener el Certificado de Calidad ISO 9001/2015 Multifuero en 2021, revalidado en 2022, el cual siguio con diferentes procesos en 2023. Tiene formación continua en asuntos relacionados con la justicia y perspectiva de género y trata de personas con fines de explotación sexual, y con el relacionamiento con medios de comunicación. Recientemente obtuvo una distinción de la AMJA como colaboradora y asociada en la lucha por los derechos de la mujer y sujetos vulnerables. •

# Marcha con velas y un clamor: "Queremos a Loan"

En distintos puntos de Corrientes hubo marchas para pedir por la aparición del chico; a la mañana, en Goya, fustigaron a los acusados



La gente salió a las calles para pedir por Loan

JOAQUÍN MEABE

José María Costa ENVIADO ESPECIAL

GOYA, Corrientes.—Luego de ll días sin noticias de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido tras haber ido a almorzar a la casa de su abuela paterna en el paraje El Algarrobal, ayer la gente salió a las calles en distintos puntos de la provincia para exigir la aparición con vida del chico, cuyo paradero tiene en vilo al país.

La manifestación más multitudinaria se concentró al caer la tarde en el centro de la ciudad capital.

Una muchedumbre que llevaba carteles con la imagen de Loan recorrió las calles de la ciudad de Corrientes desde la Plaza Cabral.

Además de los carteles y afiches con la cara de niño, llevaban en sus manos velas encendidas y gritaban rítmicamente: "¡Queremosa Loan!". La marcha finalizó en las inmediaciones de la Casa de Gobierno.

Los manifestantes, en su mayoría, eran vecinos que se autoconvocaron, pero también hubo presencia de agrupaciones políticas y gremiales, como el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Según informó el diario El Libertador, la marcha en la capital provincial contó con la participación de dos de los hermanos de Loan, quienes no pudieron contener la emoción por el apoyo recibido por parte de los vecinos y comerciantes que recorrieron las calles de la ciudad de Corrientes.

En Goya, epicentro de la investigación, un centenar de vecinos marchó por el centro de la ciudad, desde la sede de la fiscalía provincial hasta el edificio donde funciona el juzgado federal.

La manifestación se produjo horas después de que los fiscales del fuero provincial Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry se declararan incompetentes. Con cánticos y pancartas, la marcha finalizó frente al juzgado conducido por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.

Hoy, el fiscal federal Mariano De

Guzmán debe definir si acepta la competencia para que la desaparición de Loan sea investigada como un caso de trata de personas.

Durante la marcha, el juzgado federal de Goya, situado en la calle Belgrano, junto a la Catedral, estaba custodiado por seis oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA) y dos de la Prefectura Naval.

#### Primeros cuestionamientos

Las manifestaciones habían empezado ayer a la mañana. "¡Asesina, asesina!", era el grito que repetía, a las 9.20, un grupo de vecinos que se abalanzó sobre la camioneta de la policía de Corrientes que trasladó a la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac) de Goya a María Victoria Caillava, la exempleada municipal de Nueve de Julio detenida desde el viernes pasado, acusada de haber participado del rapto del niño de cinco años.

Esa manifestación, integrada por menos de 20 personas, fue creciendo con el paso de los minutos y para el mediodía más de medio centenar de vecinos de Goya se habían concentrado frente a la sede de la fiscalía, situada en Ejército Argentino 550.

Con pancartas e improvisados carteles, los manifestantes clamaban por la aparición con vida de Loan, el niño que fue visto por última vez el jueves 13 de este mes.

#### Bronca

La gente presente también expuso su bronca contra las fuerzas policiales, judiciales y políticas por diversas situaciones de las que habían sido protagonistas.

María, una joven madre soltera con cinco hijos—dos de ellos, discapacitados—, llegó con uno de ellos para pedir por Loan, pero también para hacer catarsis sobre las dificultades de vivir en un barrio periférico de la segunda ciudad más importante de Corrientes que, dice, fue invadido por el narcomenudeo.

"A mi hijo de 15 años lo agarraron en la esquina de mi casa y a punta de pistola lo llevaron dos cuadras. Yo sé quién es, tengo su nombre y apellido, pero si voy a la policía no va a pasar nada o, peor, me puede pasar algo a mí. Por eso no digo el nombre de esta persona y quiero que lo de Loan sirva para que algo cambie", le dijo LA NACION.

Hacia el mediodía los autoconvocados se entremezclaron con la guardia periodística y participaron, en forma activa, de lo que pasaba fuera de la sede judicial.

Uno de los momentos de mayor tensión se vivió alrededor de las 13, cuando los abogados defensores de Daniel Ramírez, conocido como Fierrito, y su mujer, Mónica Carmen Millapi, dos de los seis detenidos, daban notas cerca de los tribunales para comentar los últimos detalles de la causa.

#### "Delincuentes, basuras"

"¡Delincuentes, asesinos, cómplices, basuras!", fueron algunas de las frases que les gritaron a los abogados Marcelo Hanson y Jorge Monti, que recorrían, entre una marañade cámaras, carteles y personas, los 50 metros que separan la esquina de San Martín y Colón y uno de los ingresos laterales de los tribunales, donde esperaban encontrarse con sus defendidos.

Pero el momento de mayor tensión se vivió pasadas las 14.30, cuando ya se había confirmado que la Justicia provincial había decidido declararse incompetente para investigar la desaparición y remitía la causa a la Justicia Federal, también asentada en esta ciudad de casi 80.000 habitantes.

Personal de la policía de Corrientes dispuso un operativo de distracción en el ingreso de la calle Ejército Argentino, mientras retiraba por la calle Colón a los seis imputados, que fueron trasladados a diferentes comisarías de Goya.

Agolpados sobre el portón que separaba por 50 metros el ingreso al edificio de donde estaban los imputados, los manifestantes volvieron a expresar su bronca, que parecía ir más allá de la angustia por la desaparición de Loan.

20 | SEGURIDAD | MARTES 25 DE JUNIO DE 2024

#### La búsqueda de Loan | DIFICULTADES GEOGRÁFICAS Y DE SEGURIDAD





MEDNÁN ZENTEN



La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich

ARCHIVO

# Fronteras llenas de puntos ciegos que se pueden cruzar sin ningún control

A la enorme extensión se suman las falencias del Estado y la decisión del gobierno de Alberto Fernández de limitar el uso de armas

Diego Cabot LA NACION

Es posible caminar por un pequeño tronco tirado sobre un riacho en la misionera ciudad de Bernardo de Irigoyen y pasar a Brasil en tres segundos. Algo más al Norte, en Salvador Mazza, Salta, a 50 metros de un puesto fronterizo se puede entrar a una prolija casa por la puerta ubicada en una calle argentina y caminar unos pasos por el interior vacío y salir por el patio ubicado en el territorio boliviano. O subirse a una cámara de auto, en Aguas Blancas, y dejar que el río Bermejo haga lo suyo con su enorme corriente para llevar algún que otro paquete al otro lado de la frontera, en el sur de Bolivia.

Para pasar de Chaco, o Formosa, a Paraguay alcanza con cualquier embarcación rudimentaria que apenas flote unos minutos. O si se quiere evitar cualquier trastorno de rutas no convencionales, es posible llegar a la ciudad misionera de Puerto Ricoy, por unos pocos pesos, pasar con un auto sobre una balsa sin dejar huella en los registros de ninguno de los dos países.

Se pueden contrabandear 50 toneladas de soja en bolsas por puertos ilegales en El Soberbio, Misiones, o descargar un camión de chatarra en un predio argentino que, casualmente tiene una puerta enterritorio boliviano. Y después de una operación de logística perfeccionada, con montacargas y guinches, depositarlas en pequeños carros que, tirados por operarios de la marginalidad, las empujan por un terraplén que las deja en no más de dos minutos en tierra boliviana.

Los ejemplos que anteceden son una pequeña muestra de lo que sucede en las porosas fronteras argentinas y que LA NACION pudo comprobar en varios viajes a los límites del país, esos enclaves donde funcionan otras reglas y en los que el Estado se declara absolutamente incapaz de regular las relaciones fronterizas. En una palabra, son territorios donde "pasa de todo", de un lado a otro del territorio. El caso de Loan, el niño de 5 años que desapareció el jueves 13 de junio, puso en primer plano lo que sucede desde hace años en la frontera norte, en donde el delito y el contrabando conviven con la legalidad. Solo es necesario llegarse a esos lugares para mirar lo que sucede a cielo abierto, o esperar que la opinión pública se conmueva con un niño de quien se especula que transitó esos pasillos ilegales tras ser arrancado de su familia.

#### Desguace de armas

El desafío soberano en las fronteras se potenció en los últimos años, cuando el gobierno de Alberto Fernández desactivó varios sistemas que se habían puesto en marcha en los cuatro años anteriores, durante el anterior paso de Patricia Bullrich por el Ministerio de Seguridad.

en los agent de las armas inicio de un subject de frontera.

Por caso, a principios de 2020, cuando inició el mandato el cuarto kirchnerismo, el recorrido correntino del río Paraná, una de las zonas más calientes de la frontera con Paraguay por el creciente contrabando, estaba patrullado por cuatro lanchas deasalto que Bullrich había comprado a Israel. Esas embarcaciones tenían algunas características especiales: podían navegar a alta velocidad y en poca profundidad. Además, tenían armas largas, cañones de 20 y 25 milímetros.

A poco de que Fernández llegó al poder, bajo la gestión de Sabina Frederic, se dio la orden de quitarles el armamento que poseían. Poco tiempo después, y sin armas a bordo, las quitaron de aquel corredor y fueron enviadas a Rosario, a modo de lancha rápida. Fue una consecuencia de la resolución 1231 del 20 de diciembre de 2019 (10 días después de asumirel gobierno), mediante la que se derogo otra de 2018, en la que se aprobó el Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad.

"Dicha norma amplía de manera significativa aquellas circunstancias que habilitan el uso del armamento letal por parte de los funcionarios de las fuerzas policiales y de seguridad", se lee en los considerandos de

esa resolución. "Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben actuar en proporción a la gravedad de los daños, respetando y protegiendo la vida humana, para luego resaltar que solo se podrá hacer uso intencional dearmas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida", argumentó Frederic.

Al derogar la resolución, se dispuso el desguace armamentístico de aquellas lanchas, además de generar un enorme interrogante en los agentes respecto del apoyo, o no, que tendrían si hiciesen uso de las armas reglamentarias. Fue el inicio de un sistema que impactó de lleno en las relaciones entre el delito y las fuerzas federales en las zonas de frontera.

Pero la Argentina pendular hizo lo suyo. El 8 de febrero de este año, a dos meses de regresar como ministra de Seguridad, Bullrich derogó la norma de Frederic. "Vamos a proteger a quienes nos protegen", dijo entonces, en una conferencia de prensa. "Hemos planteado un marco adecuado y hemos trabajado para este protocolo especial para que la Prefectura Naval Argentina pueda desde el día de hoy proteger a su gente, proteger las fronteras, proteger a la ciudadanía y estar en mejores o iguales condiciones de las que están los criminales y los delincuentes. El derecho internacional nos ampara en cuanto a la proporcionalidad de armas que va a usar a partir de hoy la Prefectura Naval frente a los ataques que sufren", agregó la ministra.

Hay más casos. En el norte se desistió de un turno del personal de noche que controlaba algunos radares de la zona. En La Quiaca, se dejó de usar un centro de monitoreo con decenas de cámaras que controlaban la frontera, algunas de ellas infrarrojas y con dispositivos para detectar el calor humano.

Las bandas fronterizas se aprovecharon de los brazos caídos de las fuerzas de seguridad que operaban en esos enclaves. A la vista de todos, los límites de la Argentina se perforan para cualquier delito. •

# "Pongan todo" para encontrarlo, el pedido de Milei a Bullrich

En la Casa Rosada apuestan a que las fuerzas y los tribunales federales consigan resultados

Cecilia Devanna

A doce días de la desaparición de Loan Peña, el niño correntino de 5 años cuya desaparición conmueve al país, la Casa Rosada oscila entre la bronca contra los primeros fiscales a cargo de la investigación y la apuesta a la etapa que se abre, con la intervención de las fuerzas y los tribunales federales.

En el Gobierno afirman que los efectivos dependientes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvieron a disposición de los fiscales provinciales "desde el primer momento", pero que "recién este domingo les dejaron tomar contacto con el expediente por primera vez".

"La que sabe es Patricia", es la respuesta que se repite en la Casa Rosada ante cada consulta sobre el caso, al que definen como "no político, pero que nos tiene pendientes a todos". Bullrich es una de los tres ministros de mayor confianza del presidente Javier Milei, junto a los titulares de Economía, Luis "Toto" Caputo, y de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Bullrich mantuvo informado sobre el caso al Presidente. La última vez que hablaron fue poco antes de que el mandatario pusiera fin a su gira europea y comenzara ayer el regreso desde la República Checa. El mandatario, cuentan, le pidió que "pongan todo" para encontrar a Loan "lo antes posible".

"Hablaron varias veces y hay una preocupación muy grande de él y de todos en el Gobierno", explicaban. La ministra, de hecho, también envió un mensaje en el chat de WhatsApp del gabinete, poniendo al tanto a sus pares sobre el devenir del caso. "No es un hecho político, pero estamos detrás de lo que pasa. Muy pendientes. Es un nene y esperamos que aparezca lo antes posible", dijo un funcionario de la Casa Rosada.

En el gobierno nacional había coincidencias en la bronca con los primeros fiscales del caso, Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, por el hecho de que recién este domingo dejaron a las fuerzas federales, especializadas en la desaparición de personas, tomar

contacto con el expediente. A eso le sumaron la dilación en el pedido para que se diera la Alerta Sofía, que activa advertencias alrededor de niños desaparecidos en todo el país y más allá de las fronteras.

"Se largó tarde porque ellos avisaron tarde", decían sobre el caso, que lleva días en los medios. "Seguridad se puso a disposición y no se pudo saber qué había en la investigación hasta ayer [por el domingo]. A eso hay que sumar que recién el lunes los fiscales pidieron las cámaras del puente Chaco-Corrientes. Es una locura, perdieron horasydías muyvaliosos", agregaban. También cuestionaron que se siguiera "a ojos cerrados la primera hipótesis [sobre una desaparición de Loan en el campo] cuando, por lógica, nunca se debe descartar ninguna pista. Había que buscarlo en el campo, pero a la par no descartar nada", sostenían.

En Balcarce 50 enfatizaron que una comitiva integrada por la directora de Trata de Personas, Ximena Albornoz, y expertos del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas "se hizo presente el 15 de junio en Corrientes y, a pesar de solicitarlo, no se obtuvo acceso a actuaciones policiales ni judiciales". También resaltaron que Bullrich ofreció una recompensa de \$5 millones para quien aportara datos sobre el paradero de Loan y que se dio intervención al Comando Tripartito en la Triple Frontera y a las autoridades uruguayas.

Según supo LA NACION, la agenda de Bullrich, quien hoy viajará a Goya, Corrientes, incluyó ayer un encuentro con Nimio Cardoso, jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional de Paraguay y exdirector de Inteligencia del Ministerio del Interior de ese país.

Bullrich mantuvo comunicaciones con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, que tenía previsto visitar hoy la Casa Rosada para el traspaso de obras públicas nacionales, aunque decidió permanecer en su provincia para seguir de cerca el caso. La ministra también mantiene diálogos con sus pares correntinos de Seguridad, Buenaventura Duarte, y Justicia, Juan José López Desimoni. • LA NACION | MARTES 25 DE JUNIO DE 2024

#### DOS CASOS, DOS MISTERIOS





Loan Peña y Guadalupe Lucero, desaparecidos en Corrientes y San Luis, respectivamente

# Los primeros pasos que se recomienda seguir cuando un menor desaparece

Según Missing Children, se debe llamar a las personas cercanas para rastrear su paradero y, si no aparece, realizar la denuncia policial

#### Alejandro Horvat

La desaparición de Loan Danilo Peña mantiene en vilo a la provincia de Corrientes y a toda la Argentina desde el pasado 13 de junio. El pequeño de 5 años es intensamente buscado por las autoridades, que, luego de respaldar la hipótesis de una pérdida, ahora no descartan que haya sido entregado a una red de trata. Este giro llevó a apresar a otras tres personas, junto con los tres primeros detenidos de su entorno.

Además, abrió varios interrogantes: ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando un chico desaparece? ¿Existe un protocolo?

Para encontrara un menor que se perdió es fundamental no perder el tiempo, indica a LA NACION María de los Angeles Pérez, de la organización internacional Missing Children. El camino para iniciar una búsqueda, una vez que se contactó a los amigos o allegados del niño y no hay señales de su paradero debe comenzar con una denuncia en la comisaría más cercana. Sin embargo, hay ideas erróneas, como que hay que esperar 24 horas para hacer la denuncia o que solo un familiar puede hacerla, lo que suele demorar la actuación de las autoridades, se lamenta la referente de la ONG.

El primer paso debe ser comunicarse con amigos, familiares o la pareja del menor para verificar que no se encuentre en la casa de alguno de ellos. Si no logran encontrarlo, dice Pérez, que es voluntaria de Missing Children en Neuquén, es importante poder sumar información sobre dónde podría estar o si en los últimos días el chico perdido habló sobre la posibilidad de viajar o de encontrarse con alguien. Es decir, buscar alguna pista que pueda ser útil para hallarlo.

Si luego de llamar a las personas cercanas el menor no aparece, es fundamental realizar la denuncia lo antes posible. "No hay que esperar 24 horas para que te tomen la denuncia, eso es falso", enfatiza Pérez.

Al realizar la denuncia, es importante preguntar en ese momento qué juzgado se encargará de la

búsqueda del menor perdido. Si no pueden responderlo, se debe pedir un número de teléfono para luego consultar. A la vez, es importante reclamar una copia de esa denuncia. En caso de que se nieguen a recibir la denuncia, se puede llamar en forma gratuita a la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación. La denuncia puede realizarse en la jurisdicción donde se produjo la desaparición o en la que resida la persona que denuncie.

Una vez realizada, las autoridades deben solicitar autorización para que Missing Children pueda publicar la foto del niño perdido. Si no lo hicieran, los denunciantes pueden solicitarlo o podrían contactar directamente a la organización.

#### Seguimiento

Sin embargo, la mayoría de los casos que llegan a Missing Children son derivados por juzgados y comisarías. "Ahí empezamos a hacer el seguimiento a diario con la familia y el juzgado", menciona Pérez, que agrega que desde la ONG luego mantienen un contacto directo con los familiares para brindarles contención y herramientas útiles.

"Es vital no hacer promesas falsas a los padres y estar cerca de ellos para respaldarlos y mantenerlos actualizados con la información que podamos conseguir. Una vez que la foto está en nuestra página, les sugerimos a los padres armar grupos de WhatsApp para que puedan difundir la foto. Es muy importante que los padres no sientan que están solos", describe.

Cada voluntario de Missing Children tiene una cantidad específica de seguimientos y se comunica frecuentemente con juzgados y comisarias. Pérez agrega: "Muchas veces colaboramos con los padres para que puedan acceder a medios de comunicación".

La organización no aporta evidencia ni investiga, su función principal es la difusión de fotos y la contención emocional. Aunque sí suman algunos recursos y herramientas útiles. Por ejemplo, a medida que pasa el tiempo la organización vuelve a publicar las imágenes, actualizándolas según la "proyec-

ción facial" de cada niño.

"Trabajamos para ir actualizando las fotos de los chicos para que la imagen pueda actualizarse según la proyección facial de cada chico", explica Pérez.

Actualmente, Missing Children busca en la Argentina a 112 niños y recibe entre cinco y seis denuncias diarias, aunque se estima que hay muchas otras que no llegan a la organización. Pérez subraya: "El 95% de los chicos perdidos son encontrados rápidamente".

La organización también recomienda a las familias publicar las imágenes en aeropuertos y terminales de ómnibus, aunque con las redes sociales la difusión se ha multiplicado significativamente.

#### Alerta Sofía

Cuando pasaron menos de 72 horas de la desaparición y se comprueba que el niño, la niña o adolescente (menor de 18 años) puede estar
frente a un "alto riesgo inminente",
el juez que investiga el caso podría
pedir que se active la Alerta Sofía,
que se llama así por Sofía Herrera,
la niña desaparecida hace 14 años
en un camping en Tierra del Fuego.
Se trata de un sistema por el cual
se emite una alerta con la cara del
menor en celulares, medios de comunicación, mails y redes sociales
de todo el país.

Algunas de las situaciones que se enmarcan dentro de esta condición son que haya presencia de adultos relacionados con la desaparición, que el o la menor necesite un medicamento, tenga alguna discapacidad o que exista un trasfondo de violencia, entre otras. La Alerta Sofia activa, además, la articulación de fuerzas a nivel nacional.

"La Alerta Sofía en la Argentina se activa cuando hay un menor en situación de vulnerabilidad y su vida está en riesgo. Hasta ahora se activó solo en cinco oportunidades. En cuanto a Loan, creo que se demoraron mucho en activar la alerta. En muchos casos de Missing Children, los niños se van debido a conflictos familiares. Sin embargo, cuando hay posiblemente un secuestro el riesgo es mucho mayor y debe activarse de inmediato", concluye. •

# Corrientes es una de las provincias con más casos de trata, según una ONG

Gustavo Vera, presidente de la Fundación Alameda, ya había pedido el pase de la causa al fuero federal

Germán de los Santos CORRESPONSAL EN ROSARIO

ROSARIO.-Hace poco más de una semana, el 17, cuatro días después de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Fundación Alameda presentó una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Esa presentación que hizo Gustavo Vera, director de la organización no gubernamental, sostenía que en la investigación de este caso debía apuntarse a la hipótesis más grave, queera la de trata de personas, y no centrar la pesquisa en un posible extravíodel niño en el monte, como inicialmente había hecho el fiscal de Gova Juan Carlos Castillo.

Vera lo planteaba como una cuestión metodológica; pero, además, sostenida en antecedentes propios de la provincia en esa cuestión. "Corrientes es una de las cinco provincias donde más casos de trata de personas se reportaron en el país; donde, además, ocurre otra particularidad: es una provincia que desde los últimos cuatro años se negó a participar de las mesas para abordar el problema de la trata", afirmó Vera a LA NACION.

La Fundación Alameda planteó desde el inicio de esta trama que se sospechaba cierta connivencia entre la Justicia provincial y la policía correntina. "Walter Maciel, el comisario de Nueve de Julio, se encargaba de 'apretar' a los vecinos para que no participaran en las marchas por Loan, yel fiscal Castillo llamaba a declarar a los pobladores que se manifestaban", apuntó Vera, quien sostuvo que "desde un inicio se debería haber encargado la Justicia Federal de investigar este caso, que tenía todas las características de un tema de trata de personas".

"Las desapariciones de niños, niñas y adolescentes, así como las de mujeres jóvenes, en situación de pobreza, desempleo y vulnerabilidad socioeconómica, requieren de una especial atención a la existencia de una hipótesis de trata de personas que hubiera motivado el alejamiento", señala el escrito presentado ante la Protex.

Vera sostuvo entonces: "En este momento no se puede descartar nada, sino todo lo contrario, a pesar del tiempo que perdió la Justicia Federal en tomar este caso. En trata de personas el abanico es muy amplio y la desaparición de Loan pudo tener que ver con la venta de niños y la apropiación para explotación sexual, ritos satánicos, adopción ilegal, entre otros motivos", agregó.

El fiscal provincial Juan Carlos Castillo tuvo hasta el viernes una hipótesis principal: que Loan se había perdido en el monte. Era lo que habían manifestado los familiares que el jueves 13 compartieron el almuerzo en la casa de la abuela del niño. Eso dijeron, por ejemplo, los tres primeros detenidos: Antonio Bernardino Benítez, tío del menor, y la pareja integrada por Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, los tres adultos que dijeron haber ido con Loan y con cinco niños a un naranjal ubicado a unos 600 metros de la casa de la abuela.

El fiscal pasó por alto que-como advirtió el abogado Jorge Monti, defensor de la pareja- aquel día hubo otras dos mujeres que hicieron el camino hasta la mitad del tramo hacia el naranjal y luego se volvieron: Laudelina Peña, tía de Loan, y Camila Gómez.

Hasta el viernes pasado, Monti era el abogado de los tres primeros detenidos, pero ese día renunció a la defensa de Benitez. En un escrito había solicitado que aquellas dos mujeres fueran citadas por la fiscalía. La misma medida solicitó para Carlos Pérezy su pareja, María Victoria Caillava, que son amigos de la abuela de Loan, quienes dijeron que tras el almuerzo se habían ido a Nueve de Julio para ver un partido de fútbol por TV y al otro día viajarona Corrientes. Ellos fueron detenidos junto al comisario Maciel. La pareja está acusada de captación de menores con fines de trata.

#### La pista paraguaya, fría

Una de las hipótesis que circularon durante las últimas horas es que Loan fue sacado del país. El pueblo Nueve de Julio está a unos 450 kilómetros de la frontera con

#### "Hubo una alerta en Ciudad del Este, pero a las pocas horas fue desestimada"

Paraguay, donde aparecieron alertas sobre la supuesta presencia del niño en ese país que con el correr de las horas fueron desechadas.

Desde el 17 del actual, Interpol emitió una alerta a los países de la región por la desaparición de Loan. El jefe de Interpol Asunción, Juan Fretes, explicóa LANACION que "el 17 de junio se recibió la notificación de alerta por el caso del niño desaparecido" y que "por ahora no hay causas abiertas" en Paraguay. "El viernes surgió una alerta en Ciudad del Este, pero a las pocas horas fue desestimada", agregó.

Nimio Cardozo, jefe de la Unidad Antisecuestros de Paraguay, coincidió con Fretes en que "hasta ahora no hay elementos para sostener que al chico lo pasaron a Paraguay".

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, iba a viajar hoy a Asunción para asistir a una convención de la Organización de los Estados Americanos. Sin embargo, canceló a última hora y se dirigirá a Goya, donde desde ahora estará el epicentro de la investigación. Ayer recibió a Cardozo en su despacho de la calle Gelly y Obes.

El caso Loan se coló en la agenda de la ministra. "Es una hipótesis que el chico esté allí" en Paraguay, sostuvo Bullrich, que insiste con su deseo de que las autoridades paraguayas aporten lo que tengan a su alcance para saber qué pasó con el niño después del almuerzo en la casa de su abuela, Catalina. •

LA NACION | MARTES 25 DE JUNIO DE 2024 22 | SEGURIDAD

#### La búsqueda de Loan | LA EXPERIENCIA DE CASOS ANTERIORES

eis detenidos, 30.000 hectáreas rastrilladas, cientos de efectivos desplegados, diferentes hipótesis dando vueltas y, sin embargo, el paradero de Loan Peña, el niño de 5 años desaparecido hace once días en la provincia de Corrientes, es un enigma con el peor de los pronósticos. El propio gobernador de la provincia, Eduardo Valdés, dijo aver en conferencia de prensa que es altamente probable que el chico ya no esté en la provincia y que es posible que estemos ante un caso de trata.

Más allá de cualquier especulación, y mientras la Justicia trabaja para encontrar a Loan con vida y determinar qué ocurrió, algunos cuestionamientos que suma la investigación en esta semana y media tienen puntos de contacto con otros casos emblemáticos de chicos y chicas que llevan varios años y hasta décadas con paradero desconocido: Sofia Herrera, la niña que desaparecióen Tierra del Fuego cuando tenía 3años; Guadalupe Lucero, de 5años, en San Luis; Ramona Mercado, de 13 años, en La Rioja; Delia Gerónimo Polijo, de 14, en Córdoba; Blanca Susana Sola, de 14, en Entre Ríos.

#### "No hay ningún indicio para pensar que no está viva"

El caso de Sofia Herrera, la niña de 3 años desaparecida el 28 de septiembre de 2008 en un camping en Tierra del Fuego, es tal vez el más icónico. De hecho, a ella debe su nombre la Alerta Sofia, el sistema de alerta rápida que comenzó a implementarse en 2019 y que se activa en casos de desapariciones de chicos, cuando la Justicia determina que la viralización de su imagen puede contribuir a la resolución.

María Elena Delgado, la madre de Sofía, está convencida de que si hubiese existido esa herramienta hace 15 años, cuando desapareció su hija, quizás otro hubiera sido el desenlace. "Creemos sinceramente que, de haber contado en su momento con una herramienta como la alerta que se crea a través de este protocolo, la historia podría haber sido distinta y años de sufrimiento, quizá, se podrían haber evitado", puede leerse en el sitio www.argentina.gob. ar con respecto a la vinculación de la Alerta Sofía con la historia de la desaparición.

Una de las últimas veces que María Elena habló con LA NACION fue muy contundente respecto del avance de la investigación. Hubo muchas hipótesis: desde que Sofía cayó a un arroyo hasta que sufrió un accidente en la ruta 3. Pero todo fue descartado a partir de rastrillajes y peritajes. También llegaron a incriminarlos a ellos: "Dijeron que la vendimos, que no era nuestra hija, que mi marido estaba endeudado y la entregó en parte de pago", se lamentó en aquel momento María Elena. Y dijo: "Yo creo que alguien se la llevó. Porque nunca se encontraron ropa ni rastros. Creo que está en otra provincia, en otro país. No hay ningún indicio para pensar que no está viva. Por eso sigo yendo de un lado a otro para mostrar su carita". Actualmente, está a la espera de una nueva actualización del rostro de su hija.

Para Delgado es clave la celeridad en activar la Alerta Sofia cuando un niño, niña o adolescente desaparece. "Siempre es lo mismo. No aprenden. Actuan muy tarde", dijo la mujer, ante una consulta radial, con respecto a que la activación del sistema sucediera 24 horas después de la desaparición de Loan.

#### "Dar con Loan puede ayudarnos a encontrar a Guada"

La alerta con Loan se activó, justamente, cuando se cumplían tres años desde que Guadalupe LuceExpedientes mal confeccionados, hipótesis que se subestiman y lentitud en los procedimientos son fallas recurrentes

# Investigación y mitos. Los errores cometidos al buscar a otros niños

Texto Lorena Oliva



Los padres de Sofía Herrera, que sigue desaparecida desde 2008

ARCHIVO

ro falta de su hogar. La niña tenía 5 años cuando desapareció de la puerta de la casa de su tía en San Luis, mientras jugaba a la escondida con otros chicos, durante el entretiempo de un partido de la selección argentina. Al día de hoy, el paradero de la niña sigue siendo un interrogante para toda su familia.

Para Silvia Domínguez, abuela de la menor, seguir el minuto a minuto de la desaparición de Loan es reconectar con la desaparición de su nieta. "Hay muchas similitudes en los casos: testimonios falsos, pruebas implantadas, la cercanía de una ruta", enumera Silvia, quien está convencida de que a su nieta también la secuestró una red de trata. "Seguimos con esperanza este nuevo caso. Las redes de trata trabajan a nivel nacional. Así que esperamos que dar con Loan permita dar con Guada y con tantos otros chicos más", agrega la mujer.

Cuando evoca aquel día, Silvia asegura que no habían pasado ni cinco minutos entre que Guadalupe se había quedado jugando en la vereda hasta que desapareció. "Hoy, mirando en retrospectiva, recuerdo que enseguida la calle se llenó de gente, gritando su nombre. En ese momento me parecía lo mejor, porque cuanta más gente fuera llamándola, más posibilidades había de que oyera el llamado. Hoy pienso que la policía debería haber vallado la zona. Era demasiada gente caminando", reconoce.

Dominguez coincide con María Elena Delgado en que la Alerta Sofia debería lanzarse inmediatamente después de que se denuncia la desaparición de un niño o niña. "Te dicen que hay que esperar, que seguro fue una travesura, y se pierde un tiempo valiosísimo", analiza. Y recuerda que, en el caso de su nieta, la alerta se activó a las 96 horas.

"En el caso de Guada, pasaron

seis meses hasta que se le dio intervención a la Justicia Federal. Ahí también se perdió mucho tiempo, porque la policía de San Luis no estaba capacitada para un caso así", se lamenta Silvia, quien agrega que, por el momento, no hay detencio-

nes por la desaparición de la niña. En la Argentina, nadie sabe cuántas personas desaparecidas hay en el país, entre otras razones, porque las tareas de búsqueda de personas carecen de eficiencia y recursos, tal como reveló una investigación de LANACION. Tampoco se conoce cuántos niños, niñas y adolescentes perdieron contacto con sus familias, ya sea porque están desaparecidos o porque fueron encontrados y nunca se pudo dar con su familia. A partir de un pedido de acceso a la información hecho y analizado por LN Data en abril de 2023, de las 21.894 búsquedas vigentes a ese momento, más de la mitad (11.493) buscaban niñas, niños o adolescentes.

La página web de Missing Children Argentina tiene, actualmente, el reporte de 112 niños desaparecidos en las últimas tres décadas en

## CÓMO

# to sobre cualquiera de estos

- Podés contactar al Ministerio de Seguridad en https:// www.argentina.gob.ar/seguridad/formulario-personabuscada o llamando al 134.
- 2 Podés llamar al 911.
- Podés comunicarte con la

el país, de los cuales al menos 74 siguen siendo menores, mientras que el resto, por el tiempo transcurrido, ya superan la mayoría de edad. "Recibimos un promedio diario de cuatro o cinco denuncias (unas 1460 por año). Esas denuncias corresponden principalmente al Gran Buenos Aires. En su mayoría son adolescentes, mujeres, de 12 a 13 años", explicó Ana Rosa Llobet, presidenta de la ONG, en declaraciones periodísticas.

#### "En la desaparición de Delia, se repiten los mismos errores"

Entre esos casos está el de Delia Gerónimo Polijo. El 18 de septiembre de 2018, la adolescente de 14 años se convirtió en la cuarta desaparecida en el departamento de San Javier, provincia de Córdoba. Había salido antes de la escuela y emprendió sola el trayecto que siempre solía hacer acompañada por alguno de sus padres o por su hermano. Pero su rastro se perdió camino a casa.

Cuando el hermano llegó a buscarla al horario tradicional de salida, se enteró de que su hermana había salido antes. El derrotero familiar en busca de su hija no fue fácil: Modesta y Mario, los padres, hablaban una lengua indígena y no entendían lo que les decía la policía local.

"En la desaparición de Delia se repiten los mismos errores de los otros casos: expedientes mal confeccionados y el recambio permanente del personal policial. Ante cada nuevo comisario, toca contar otra vez la historia", denuncia Roxana Bonafont, vecina y amiga de la familia.

#### En la comisaría les dijeron que volvieran al día siguiente

Mirar cualquier historial de casos de desapariciones es mirar, también, fallas que se repiten y mitos que continúan vigentes hasta la fecha. Por ejemplo, todavía permane-

ce la idea de que hay que esperar 24 horas para denunciar una desaparición cuando, en realidad, ese trámite puede hacerse de inmediato.

En La Rioja, cuando el 26 de abril de 2005 los padres de Ramona Mercado fueron a denunciar que un auto se había llevado a su hija, en la comisaría les dijeron que volvieran al día siguiente. No importó que contaran que su hija les había dicho que, semanasantes, un auto con vidrios polarizados había estado sacándoles fotos a la salida de la escuela.

La fiscal Virginia Miguel Carmona lleva la causa desde 2017 y reconoció ante LA NACION que, al hacerse cargo de la investigación, se encontró con un expediente que había tenido un recorrido errático, con actuaciones cruciales que se habían ordenado a destiempo y otras que, simplemente, no se habían ordenado.

Aunque evita hablar mal de sus colegas, Miguel Carmona sostiene que, durante los primeros doceaños de investigación, los investigadores desperdiciaron oportunidades valiosas. "En algún momento, por ejemplo, se realizó un allanamiento en un prostíbulo de Córdoba, en el que se secuestraron diferentes objetos. Tiempo después, esos objetos fueron devueltos a sus dueños sin haber sido peritados", describe con tono de incredulidad. Por eso, a pesar del tiempo transcurrido, doce años más tarde había mucho por investigar.

#### Una búsqueda que lleva más de tres décadas

Algo similar ocurre con la causa de Blanca Susana Sola, quien tenía 14 años cuando desapareció el 17 de marzo de 1990 en Gualeguaychú, Entre Ríos. Aquel día había ido a lo de su hermana mayor para quedarse a cuidar a sus sobrinos. La casa quedaba a pocas cuadras de la suya. Cuando Susana emprendió el camino de regreso, una vecina la saludó. Pero nunca llegó a destino.

Como los padres pensaban que Susana se había quedado a dormir en lo de su hermana mayor, recién repararon en la desaparición de su hija a la mañana siguiente. Cuando fueron a hacer la denuncia por su desaparición, la respuesta que recibieron de la policía dejó demasiado que desear. "Lo tomaban como una fuga de hogar, eso nos decían. Entonces no la buscaron demasiado. Hubo gente que la conocía y a la que nunca le preguntaron por mi hermana", recuerda Juan, su hermano.

Después de estar inactiva durante décadas, la causa se reactivó en 2019, cuando Ignacio Telenta se hizo cargo del juzgado que lleva el expediente. Para sorpresa suya y de la familia Sola, cuando el juez pidió ver el expediente, descubrió que lo habían desechado por error.

"No era una causa compleja. Pero el Estado entrerriano desatendió la búsqueda y hoy estamos remando muy de atrás", reconoce el magistrado en diálogo telefónico con LA NACION. Esa desatención hace que hoy, 33 años más tarde, el expediente no esté agotado. De hecho, la Justicia está evaluando posibles pistas por primera vez, con un vigor nunca antes visto por los Sola. "Si en aquel momento se hubiera hecho la mitad de lo que viene haciendo el juez Telenta, seguro que la encontraban o hubiéramos sabido qué paso", reconoce Juan.

Las razones más comunes detrás de las desapariciones de niños, niñas y adolescentes señaladas por los especialistas son variadas: desde accidentes, pasando por violencia intrafamiliar, conflictos con los adultos responsables (en caso de adolescentes) hasta el secuestro parental, el abuso, el tráfico y la explotación sexual.

## **AYUDAR**

#### Adóndellamarsitenésundaniños y adolescentes:

- organización Missing Children al 0800-333-5500.

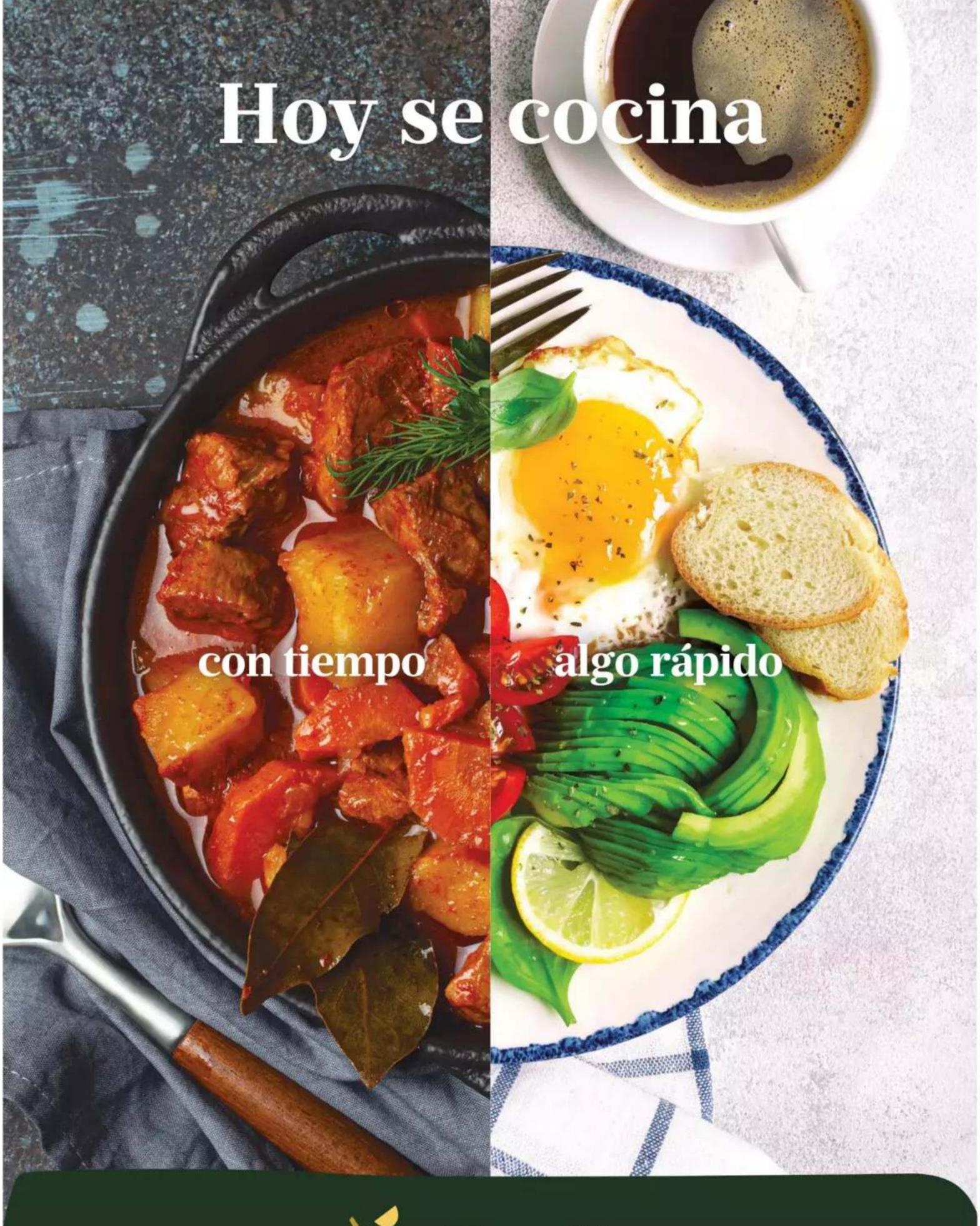



Llegó Foodit, la plataforma que te ayuda a cocinar todos los días. Descubrí, explorá y animate a comer mejor. **Suscribite ahora.** 









24 | SOCIEDAD | MARTES 25 DE JUNIO DE 2024

# **SOCIEDAD**

Edición de hoy a cargo de **Ángeles Castro** www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

#### **Opiniones**

"Está cambiando la forma en que se constituyen las familias en el mundo y, por supuesto, se ve reflejado en los números"

Rafael Rofman DEMÖGRAFO-CIPPEC "Es cierto que hay un aumento de las uniones civiles, pero diría que el gran aumento se da en las convivencias"

Martín Wainstein

PSICÓLOGO-UBA

n octubre de 2009 sacaron un turno en la sede comunal 13 para tramitar un certificado de convivencia. El motivo era que él pudiera acceder al beneficio de la prepaga que ella tenía por su trabajo en relación de dependencia. Con los dos testigos que los acompañaron en ese momento, fueron después a almorzar a un restaurante peruano de la zona.

En febrero pasado, Guillermina, de 45 años, y Luciano, de 48, pasaron por la misma delegación del Registro Civil con los mismos testigos que los acompañaron 15 años atrás, pero esta vez revalidaron la continuidad de su pareja con una unión civil, una figura legal que está en pleno crecimiento y le disputa lugar al matrimonio, que disminuye año tras año.

"Hace casi 20 años que estamos juntos, tenemos un hijo y ninguna intención de casarnos por el momento. Decidimos hacer una unión civil casi por las mismas razones por las que en su momento hicimos el certificado de convivencia, con la salvedad de que, según nos explicaron, este es un trámite donde la unión queda registrada, y nos sirve paradistintasgestionesahorayenel futuro. Bueno, hasta que alguno de los dos pida la disolución y lo informe en el registro", explica Guillermina, e insiste en que la libreta roja es algo que, por ahora, no les interesa. "Estamos muy bien así", afirma.

En un cambio significativo de las dinámicas matrimoniales en la ciudad de Buenos Aires, los datos estadísticos del Registro Civil revelan una cifra récord en cuanto al aumento de las uniones civiles. "Durante el primer cuatrimestre de 2024, la Ciudad registró 1130 uniones civiles, una cifra que marcó un incremento récord del 60% en comparación con el mismo período de 2023", resume el informe. Los matrimonios, en tanto, disminuyeron un 12%: de 3078 celebrados en los primeros cuatro meses de 2023 a 2711 en el mismo lapso de este año.

La unión civil, como explicaba Guillermina y confirman desde el Registro Civil porteño, inscribe el vínculo de dos personas que conviven con fines probatorios y les permitegozar de los derechos de incorporar a la pareja en la obra social, recibir una pensión, solicitar créditos bancarios de manera conjunta y obtener licencias en caso de enfermedad del concubino. Para el ejercicio de estos derechos y obligaciones establecidos en la normativa de la ciudad, los integrantes de la unión civil tienen un tratamiento similar al de los cónyuges. Sin embargo, no obtienen el beneficio de la herencia ni de bienes gananciales.

"Nuestra misión desde la Ciudad es facilitarles a los vecinos el acceso a los distintos servicios, como son los matrimonios y las uniones civiles, que constituyen un aspecto central en la vida de las familias, y ponemos el acento en acompañarlos a dar ese gran paso -añade César Torres, secretario de Gobiernoy Vinculo Ciudadano-, Por eso, generamos un acceso rápido a través de la web para iniciar el trámite y decidimos descentralizar la celebración de matrimonios en 14 sedes. mientras que las uniones civiles se pueden realizar en nueve".

No obstante, como parte de una

En el primer cuatrimestre del año crecieron un 60% las uniones convivenciales y descendieron un 12% los matrimonios respecto del mismo período de 2023 en la ciudad de Buenos Aires

# Unión civil. El trámite "más light" que el casamiento, con un aumento inesperado

Texto Soledad Vallejos



La unión civil permite acceder a derechos previsionales y sociales

SHUTTERSTOCK

tendencia que se sostiene desde hace más de dos décadas, los matrimonios vienen en caída. Según coinciden los expertos consultados por la nacion, si antes el casamiento era el punto de partida de una familia, hoy es una parada más. Y, en muchas ocasiones, la locomotora ni siquiera se detiene en esa estación. Por eso, la mayoría de las parejas que deciden irse a vivir juntas por primera vez no se casan. Quieren probar. "El matrimonio está en crisis hace muchos años. y los registros demuestran justamente que cada vez son menos las personas que se casan. Incluso, el concepto de 'pareja' viene mutando en cuanto a los cuestionamientos que las nuevas generaciones hacen con respecto a las 'mapaternidades' dice Mauricio Strugo, psicólogo y sexólogo especialista en parejas-. La idea del casamiento y la importancia como mandato social que concebían nuestros padres y abuelos se fue debilitando".

Los expertos apuntan que el fenómeno no solo se da localmente, sino

también a nivel global. Como destaca el psicólogo y sociólogo Martín Wainstein, director de la carrera de Psicología Clínica Sistémica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se trata de una tendencia con auge en los países desarrollados. "Es cierto que hay un aumento de las uniones civiles, pero diría que el gran aumento se da en las convivencias. La expectativa de un matrimonio ya no es para toda la vida. Nuestros abuelos se casaban y llegaban a las bodas de oro. No digo que hoy la gente piense en casarse por una determinada cantidad de años, pero el concepto ya no es el de 'para toda la vida . ¿Qué es lo que ocurre? Las personas se separan, se divorcian y hay mucha segunda, tercera y hasta cuarta oportunidad. Lo que predomina en la idea de una relación, lo que la define, es la convivencia, que se convirtió en un valor muy reconocido socialmente, por lo menos en sectores modernizados. Porque tampoco es lo mismo la convivencia en una ciudad anónima como Buenos Aires, donde nadie sabe nada de nadie, que en un pueblo del interior, donde no está igualmente vista o no es respetada de la misma manera".

#### Testimonios

Martín y Maira formalizaron recientemente su unión civil en la sede central del registro porteño. "Es una opción más light antes del casamiento, para que no sea todo tan estricto, es como una alternativa intermedia -detalla el novio-. Hace varios años que vivimos juntos, nos conocimos como papá y mamá del cole y decidimos formalizar la unión. Tenemos ganas de hacer una fiesta de casamiento de forma no convencional, nos va a casar un amigoen nuestra casa, y esto lo queríamos hacer por la obra social, por una cuestión más burocrática".

En la misma sede, Nadia y Rocío concretaron una unión civil, con un emotivo acto junto a sus allegados. "Es el primer paso para lo que vendrá más adelante y nos sirve para sacarnos los miedos, porque teníamos ganas y también porque lo necesitá-

bamos para la obra social. Además, creo que hoy se pueden pedir créditos y se pueden unificar sueldos con esta unión", destaca la pareja.

Como subgerente del área de Matrimonios, Uniones Civiles, Convivenciales e Informaciones Sumarias del Registro Civil, Silvia Cano señala que, muchas veces, antes de la celebración de un matrimonio las parejas deciden registrar una unión civil convivencial. Luego, la funcionaria explica las diferencias, en términos legales, entre ambas figuras. "En el Registro Civil podés celebrar tu matrimonio, un trámite para el que se requiere de aptitud nupcial yacudir a la ceremonía con dos testigos. Se crea entre las dos personas un vínculo jurídico que las une y a partir del cual nacen derechos sociales, previsionales y hereditarios. En caso de no querer realizar un matrimonio y sí acceder a los beneficios sociales y previsionales, se puede registrar una unión civil. Para ello, se requerirá de un mínimo de convivencia en la pareja de dos años. Este registro solo tiene fines probatorios y no incluye derechos hereditarios", aclara.

Otra diferencia se da en cuanto a la disolución del vínculo: en el matrimonio se requiere de la realización de un trámite judicial, mientras que la unión civil convivencial se disuelve por vía administrativa.

Rafael Rofman, investigador principal en el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y magister en Demografía Social de la Universidad Nacional de Luján, coincide en que tanto en la Argentina como en otros países las estadísticas muestran una tendencia en el largo plazo, por un lado, a la baja en los matrimonios y, por el otro, al aumento en las uniones civiles. "Esto está cambiando la forma en cómo se constituyen las familias en el mundo y, por supuesto, se ve reflejado en los números-señala-. Dichoesto, no les prestaría tanta atención a los datos concretos que presenta este último informe, porque son trimestrales y pueden estar afectados por las tendenciasy por diversas cuestiones, ya sean puntuales o más estacionales. Es muy fácil que haya otras causas que generen un cambio tan brusco. Sí me parece interesante ver la serie larga donde se da este efecto, pero es mucho más suavey viene desde hace más de 20 años".

Como subsecretario de Servicios al Ciudadano, Facundo Bargalló Benegas explica que las modalidades de uniones entre dos personas fueron ajustándose a los requerimientos de la sociedad con el paso de los años, y si bien en una mirada global de largo plazo la curva de los matrimonios viene en descenso, está estancada entre los 11.000 y 13.000 de manera anual desde hace varios años. Con respecto al informe actual, Bargalló también suma una consideración: "Los matrimonios suelen ser más estacionales. Es decir, tradicionalmente, la gente elige casarse en épocas en que la temperatura es más amigable, entre marzo y abrily octubre y diciembre -aporta-. Sobre el crecimiento de las uniones civiles, es un molde que muchas parejas eligen porque es una forma de encuadrar legalmente la relación, de tener derechos, beneficios y todo más ordenado sin llegar al casamiento". •

LA NACION | MARTES 25 DE JUNIO DE 2024 SOCIEDAD | 25

# Ministros de Salud ultiman detalles sobre las recetas electrónicas

**CUENTA REGRESIVA.** Tuvieron una reunión virtual en la que la Nación dio detalles sobre el período de transición y compartió instructivos; regirán desde el 1º de julio

#### Fabiola Czubaj

LA NACION

Los ministros de Salud mantuvieron ayer una reunión virtual para la puesta al día de los equipos técnicos camino al uso exclusivo de la receta electrónica, que empezará a regir a partir del lunes próximo.

En la hora que llevó el encuentro, funcionarios nacionales expusieron sobre el plan trazado para la implementación de prescripciones y órdenes médicas online, incluida la transición de 180 días para completar el registro de las plataformas de acuerdo con una serie o fuerza mayor", habían explicado de requisitos exigidos y actualizar los padrones con los datos de los profesionales matriculados.

La reunión empezó apenas pasadas las 15. Estuvieron representadas todas las provincias, en algunos casos también por los directores de las áreas de Sistemas. Además de anticiparles qué dirá la resolución que se publicará hoy en el Boletín Oficial sobre el plan delineado por el Ministerio de Salud de la Nación para eliminar la receta en papel, se presentaron los instructivos elaborados para los profesionales y las farmacias, junto con el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (Renapdis).

Cada jurisdicción queda a cargo de proporcionar a través de la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (Refeps) el listado con los datos al día de los matriculados debidamente habilitados para extender recetas y órdenes médicas. Esto es porque las plataformas electrónicas, según se explicó, "verificarán que los profesionales de la salud que prescriben medicamentos estén inscriptos" en ese registro, que es parte del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), administrado por la cartera nacional. Ahí, cada profesional de la salud habilitado para ejercer a través de la matrícula provincial o nacional tiene una ficha única con sus datos.

Por su parte, los ministros y los funcionarios que participaron en representación de las carteras de las jurisdicciones transmitieron dudas que están recibiendo -por ejemplo, si estos cambios habilitan a un matriculado en un distrito a prescribir en otro-o expusieron sobre las tareas que están llevando adelante camino a la adecuación a partir del 1º de julio. Por el momento, según aclararon desde la cartera a cargo de Mario Russo, los profesionales podrán prescribir o emitir órdenes dentro de la jurisdicción para la que los habilita su matrícula.

También se les informó sobre el período de transición de 180 días para "evitar que, por algún motivo que tenga que ver con la implementación, alguna persona no pueda acceder a un medicamento

o un estudio que necesite", habían anticipado a LA NACION desde la Secretaría de Calidad en Salud, que dirige Leonardo Busso. En ese intervalo de seis meses, según surgió también en la reunión, convivirá el recetario de papel con las nuevas versiones electrónicas.

"Como en todo proceso de digitalización de la información, y a fin de garantizar el acceso a la salud, las implementaciones de sistemas digitales (y, en este caso, de recetarios electrónicos) deben contemplar un soporte alternativo desde esa secretaría.

Aclararon a la vez que, mientras las plataformas terminen de completar su inscripción definitiva en el Renapdis, "los profesionales que no cuenten con recetarios electrónicos podrán confeccionar recetas en papel y las personas, con esas recetas, podrán obtener sus medicamentos en una farmacia como hasta ahora". Una vez que todas las plataformas estén inscriptas, indicaron a LA NACION que esa posibilidad seguirá "como condición de excepción" solamente en aquellos lugares de difícil acceso o que no cuenten con conectividad.

Mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) Nº 70 de diciembre pasado, el Poder Ejecutivo había fijado el 1º de julio próximo como el plazo límite para "alcanzar la digitalización total en la prescripción y la dispensa de medicamentos" y órdenes médicas. Mediante el decreto Nº 345, de abril, el Gobierno reglamentó esa obligatoriedad de uso en toda indicación para tratamientos, estudios u otras prácticas, como así también en las farmacias, donde ya se trabaja con sistemas online de dispensa y validación de coberturas.

"En esta instancia de adecuación [por el plazo que se abre a partir del próximo lunes], se iniciará la adhesión sucesiva de las provincias conforme se incorporen a esta modalidad de prescripción", señalaron desde Salud. Para esa etapa de migración, el Ministerio de Salud informó que regirá lo siguiente:

- Las personas que tengan en su poder o reciban recetas en papel podrán obtener sus medicamentos en una farmacia como hasta ahora, mientras se avanza en la implementación de la ley nacional de recetas electrónicas o digitales.
- Los profesionales que no dispongan aun de recetarios electronicos podrán hacer las recetas en papel.
- Las plataformas de recetas electrónicas que están funcionado -hay unas 80 activas- se pueden seguir utilizando para emitir recetas mientras sus responsables las readecuan a los requisitos exigidos para la inscripción en el Renapdis y completan ese registro. •

#### En vilo por un iceberg

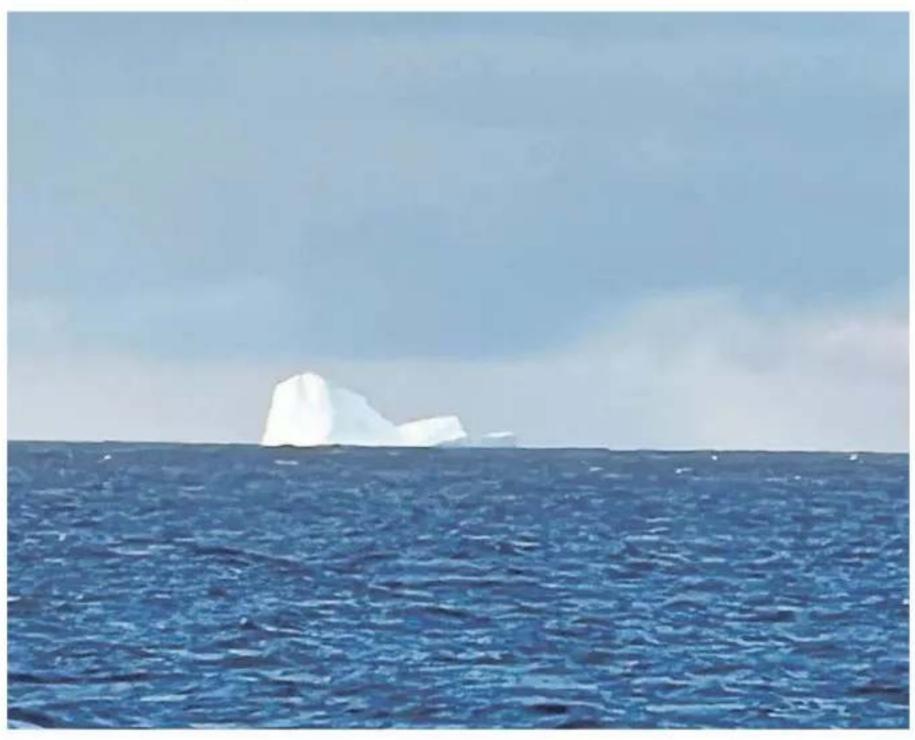

EL CALAFATE. – Desde la Prefectura Naval Argentina informaron ayer sobre la detección de un iceberg flotante que navega en cercanías de la Isla de los Estados, en Tierra del Fuego. Frente a este hecho, se desplegó un operativo de seguridad y control para dar aviso a los barcos, en su mayoría pesqueros, que puedan estar transitando la zona.

El iceberg fue detectado por los tripulantes de un

buque mercante que dieron el aviso a la fuerza de seguridad marítima con el objetivo de que las embarcaciones de carga y pesqueras estén al tanto y tomen precauciones. De acuerdo con el mapa publicado por la Prefectura Naval Argentina, el iceberg no ingresó al Canal de Beagle, sino que flotó frente a la Isla de los Estados, a 300 kilómetros en línea recta de la ciudad de Ushuaia. •

## Aprueban un cambio que facilita tratar dos causas de pérdida de la visión

ANUNCIO. Modificaron la dosis disponible de una droga indicada para la degeneración macular asociada con la edad y el edema macular diabético

La aprobación en la Argentina y Brasil de una versión de un fármaco inyectable, con una dosis mayor que la que está disponible, podría facilitar el tratamiento para los pacientes de dos de las principales causas de pérdida de la visión. Ese cambio, informado días atrás, permite ampliar el intervalo de aplicación en hasta cinco meses, en lugar de uno o dos con la dosis que se usa desde hace alrededor de una década y los pacientes consideran "un obstáculo" para sostener el tratamiento.

Se trata de una de las terapias disponibles para la degeneración macular asociada con la edad (DMAE) en su forma húmeda, que se estima en un 10% de los mayores de 50 años con esa enfermedad de la retina, y del edema macular diabético (EMD), una complicación de la diabetes si no está bien controlada. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), al igual que su par brasileña, aprobó la comercialización de aflibercept (Bayer) en una dosis de 8 mg, en lugar de la de 2 mg disponible desde 2015.

En la Argentina, según presentó el laboratorio productor, hay 20.000 pacientes en tratamiento con la dosis de 2 mg.

El producto estaría disponible en el país durante el segundo semestre del año, según estimó Daniel Londero, presidente de la División Farmacéutica para el Cono Sur de Bayer. "Es el primer fármaco antiangiogénico [bloquea la formación de nuevos vasos sanguíneos] que versus la terapia de referencia (la dosis de 2 mg) permite espaciar la aplicación de cuatro semanas a 12, 16 o hasta 20 semanas", agregó Londero en una reunión para medios de la región organizada por la compañía en su sede de San Pablo.

El medicamento se inyecta en el ojo con anestesia, de manera ambulatoria, pero debe hacerse en un lugar aséptico. La aplicación dura unos pocos segundos. No se puede utilizar durante el embarazo y la lactancia, entre las contraindicaciones.

Su uso frena el crecimiento vascular anormal y el escape de líquido de esos vasos común a la DMAE húmeda y el EMD, que son las dos indicaciones para las que se aprobó la dosis de 8 mg en la Argentina.

En una encuesta que presentó el laboratorio, el 66% de 8000 participantes de la Argentina, Brasil, México y Colombia respondió que nunca había oído hablar de la DMAEy un 51% dijo que la pérdida de visión se produce por una infección en los ojos.

En el mismo relevamiento, en un grupo de 1200 personas con diabetes, solo un 44% mencionó que lo habían orientado a hacer una consulta oftalmológica de control y seguimiento para prevenir o detectar las complicaciones visuales que puede causar la enfermedad. A propósito de la DMAE y la EMD, un 20% incluyó la frecuencia de las consultas entre los "obstáculos" para seguir el tratamiento recomendado, mientas que un 9% refirió que lo había abandonado "después de una mejoría significativa con las primeras aplicaciones". El 41%, en tanto, expresó que se sentiría "más motivado" a seguir un tratamiento médico "si hubiera un mayor intervalo entre las consultas".

La mácula, en el centro de la retina, aporta detalle y precisión de lo que miramos. Con la DMAE y el EMD, las señales de alerta son similares. La aparición de una mancha en la visión central, la distorsión de los colores y la deformación de las líneas rectas van alterando la percepción de caras, caminos u objetos hasta no poder reconocerlos.

En la mayoría de los casos (90%), la DMAE aparece en su forma seca (sin escape de líquido de los vasos). Un 10% de los pacientes desarrolla la forma húmeda, que es para la que está indicado el fármaco, que no cura, pero desacelera el proceso, que en ambos trastornos puede llevar a la ceguera sin tratamiento.

La DMAE es más común a partir de los 50 años y el riesgo aumenta con la edad. La EMD aparece a menor edad, por la inflamación y la acumulación de líquido en la mácula debido a que la glucosa, cuando está mal controlada, aumenta la permeabilidad vascular, según explicó Ronaldo Sano, jefe del Departamento de Retina del Hospital Santa Casa de San Pablo. Se la considera la causa más frecuente de discapacidad visual grave en la población con diabetes.

En una pausa en las consultas con pacientes en seguimiento, el oftalmólogo mencionó que el tiempo de uso de las terapias antiangiogénicas depende de cómo va evolucionando la enfermedad.

Sobre la versión aprobada de dosis de 8 mg, señaló que mejoraría "sin duda" la adherencia al tratamiento de parte de los pacientes al reducir las veces que tienen que concurrir a un centro para una aplicación. • Fabiola Czubaj

# **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Constanza Bertolini www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

#### CONVERSATORIO

#### La IA en el mundo de la información

Desde las 9.30, se podrán seguir hoy de forma remota a través del canal de YouTube de la Biblioteca del Congreso de la Nación las primeras jornadas sobre nuevas tecnologías de inteligencia artificial sobre la información pública que presencialmente se desarrollan en el auditorio Leonardo Favio (Alsina 1835).

al vez el pensador más influyente de la segunda mitad del siglo XX en Occidente hava sido el intelectual francés Michel Foucault. En la Argentina, su obra estuvo "de moda" y aún sigue generando interpretaciones. Del filósofo Tomás Abraham al periodista Samuel "Chiche" Gelblung, y de la actriz Andrea Garrote al conductor Alejandro Fantino, pasando por la filósofa Esther Díaz, el escritor Daniel Linky el exjuez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni, el fértil pensamiento foucaultiano-a veces reducido a consignas sobre el poder, la religión, el deseo, las cárceles y la locura-fortaleció el debate público.

Lasideasdelautor de Las palabras ylas cosas influyeron en la filosofía, la historia, la sociología, la politología y los estudios literarios. Nacido en Poitiers en octubre de 1926, falleció en plena epidemia del sida, a causa de complicaciones con el VIH, hace hoy exactamente cuarenta años.

Foucault estudió en la Ecole Normale Supérieure de Paris y, durante la década de 1960, dirigió el Departamento de Filosofía de la Universidad de Vincennes. En 1970, fue elegido en el Collège de France profesor de Historia de los Sistemas de Pensamiento. Dictó en varios países conferencias y cursos que, pese a una disposición testamentaria que prohibía la publicación tras su muerte, se dieron a conocer a partir de 1997. El heredero de la obra de Foucault, el profesor de sociología y activista Daniel Defert, su pareja por más de dos décadas, vendió el Archivo Foucault al Estado francés, que, en 2012, había prohibido por decreto su exportación. Defert, que murió el año pasado, había creado la Fundación Aides en defensa de los derechos de los afectados por la enfermedad.

Foucault legó un léxico para analizar el pasado tanto como la época actual. Conceptos como "dispositivo", "biopoder", "biopolítica", "panoptismo" y "tecnologías del yo" llevan su sello. "Me gustaría escribir librosbomba, es decir, libros que sean útiles precisamente en el momento en que uno los escribe o lee-sostuvo-. Acto seguido, desaparecerían. [...] Tras la explosión, se le podría recordar a la gente que estos libros produjeron un bello fuego de artificio".

Incómodas por derecha y por izquierda, sobre sus ideas se puede discrepar, perodificilmente permanecer indiferente.

#### Reflexiones sobre el poder

"Es evidente que Foucault tiene grandes aportes a la filosofía contemporánea -dice a LA NACION el filósofo y profesor universitario Luis Diego Fernández-. Su analítica del poder sigue siendo innovadora. Él no piensa el poder como lo piensan los liberales, en términos contractualistas, ni como lo hacen los marxistas, en el sentido de represión; tampoco igual que Nietzsche, como guerra. Piensa el poder como una relación y como una forma de gobierno, pero no como una cuestión estatal, sino como una conducción de conductas individuales y sociales".

áreas de la obra de Foucault (que en la Argentina difunden la seditoriales Siglo XXI, Paidós y Fondo de Cultura Económica). Por un lado, sus libros

Reflexiones sobre la vigencia del filósofo francés, a cuarenta años de su muerte; de "coraje intempestivo" y "talante libertario", legó un léxico y una obra que estuvieron "de moda" en la Argentina y resuenan hoy

# Michel Foucault. El influyente intelectual que pensó poder, sexualidad e historia

Texto Daniel Gigena



Michel Foucault

ARCHIVO

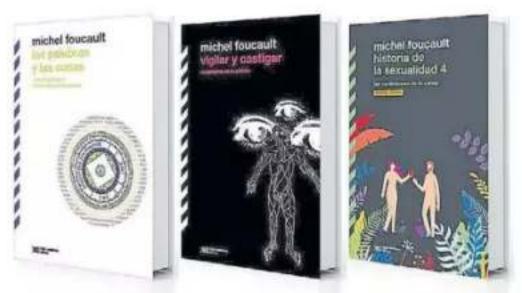

Tres clásicos de la obra del francés publicada en vida (1966-1976)

publicados en vida, que son clásicos como Las palabras y las cosas, de 1966, Vigilar y castigar, de 1975, y el primer tomo de la Historia de la sexualidad, La voluntad de saber, de 1976. Después, señala los trece cursos del Collège de France, traducidos al castellano, que dieron una dimensión nueva de Foucault al trabajar en cuestiones como la gubernamenta-Fernández destaca tres grandes lidad y el liberalismo. Y lo más nuevo es el Archivo Foucault: a partir de 2018 se empezaron a publicar textos diversos, cursos, apuntes y trabajos de joven. "Hay mucho Foucault por

descubrir y por leer", señala el autor de Foucault y el liberalismo.

"En El discurso filosófico, da una definición muy clara-sigue el investigador-. Para él, la filosofía contemporánea no tiene que ver con pensar los objetos tradicionales de la disciplina vinculados con la metafísica, sino con pensar el presente. El filósofo es aquel que es capaz de tener buenos diagnósticos del presente, el que hace mapas y detecta síntomas. Comparó la función del filósofo con la de un médico que no cura, que no prescribe tratamientos. Foucaultes

un filósofo escéptico y con un talante libertario, en el sentido de crítica de toda normalización disciplinaria".

Para Fernández, hay dos elementos que lo hacen muy actual. "Se anticipó en pensar el liberalismo, el neoliberalismo y lo libertario, un discurso que vemos por todos lados. Tenemos una anticipación de Foucault de lo que hoy vemos en la Argentina aunque desde el punto de vista reaccionario con el auge de las nuevas derechas. Y se anticipó a pensar la explosión de la diversidad que él pensaba no en términos de identidades sexuales, sino como el desarrollo de nuevas formas de vida que llamó la estética de la existencia".

"Como demuestran Augusto o Pericles, una centuria se mide no en años, sino en la intensidad de una praxis vital-dice la escritora y filósofa Leonor Silvestri-. Si bien Foucault ha sido lo opuesto de un líder político, ni siquiera el filósofo regente de la República que auguraba Platón, más bien el artificiero que nos provee de las armas para el combate, continuamos en el siglo de su tesis del poder productivo que opera no por represión, sino positivamente, produciendo efectos. Como ocurre con Homero, aun comemos de las migajas de su banquete. Para él, el individuo que se nos invita a liberar es ya uno de los efectos del poder".

La autora de Foucault para encapuchadas señala cómo la obra del francés repercutió en la de muchos pensadores y activistas contemporáneos (Monique Wittig, Teresa De Lauretis, Judith Butler, Paul B. Preciado) y se pregunta: "¿La teoría queer integra habría sido posible sin él?". Y observa: "Le debemos el coraje intempestivo para poder enfrentarnos a nuestro propio tiempo sin diferencia entre teoría y práctica. Su extramoralidad sin límites, erroneamente confundida con hedonismo, dejó a Noam Chomsky estupefacto".

"Si Nietzsche es un martillo, Foucault es una caja de herramientas cuya escritura sirve a usos no definidos por quien lo ha escrito-concluye Silvestri-. Podemos servirnos de sus frases como de un destornillador para producir un cortocircuito en el régimen en el cual vivimos cuya

violenciase impone constitucional y democráticamente, para desenmascarar la opresión que se ha ejercido a través de las instituciones que se muestran neutrales e independientes, libres y justas".

#### Un autor de dos siglos

Mariana Canavese, autora de Los usos de Foucault en la Argentina, sostiene que las primeras lecturas del intelectual en el país fueron hechas desde el psicoanálisis. "Lo introdujo el psiquiatra y psicoanalista José Bleger-relata la investigadora del Conicet-. En Psicoanálisis y dialéctica materialista, libro que este publica en 1958, aparece la lectura que hace directamente del francés de Enfermedad mental y personalidad, el primer libro de Foucault, publicado en Francia en 1954. Nunca estuvo entre los favoritos de Foucault, pero se traduce por primera vez al español también en la Argentina, por Emma Kestelboim, una joven estudiante de Psicología en Rosario; Paidós lo publica en 1961, y, lejos de las intenciones del autor, va seguir circulando gracias a esa traducción. También es argentina la primera publicación integramente dedicada a Foucault en español, y la primera fuera de su país, una antología de artículos publicados en revistas francesas".

La muerte del filósofo francés coincidió con la recuperación de la democracia, "que fue el momento de la recepción ampliada de Foucault entre nosotros, cuando sus textos empiezan a formar parte más regularmente de los planes de estudio de las universidades y comienza a convertirseen una cita corriente que forma parte de una renovación conceptual en las ciencias sociales y humanas", agrega. "Luis Alberto Spinetta comenta sus lecturas de Foucault y Néstor Perlongher lo usa para intervenir sobre las políticas de identidad ydegénero-ejemplifica-. En los diarios se mencionan las repercusiones de su muerte: se lo recuerda como 'el pensador de nuestros días' y se habla de una 'foucaultmanía'. Los 80 son los años, entre nosotros, de un Foucault nietzscheano que sintoniza bien con un momento de visibilización de nuevos movimientos sociales, feminismos, minorías étnicas, homosexuales, marginados, presos, locos, jóvenes, un tiempo en que se repiensan las instituciones, las relaciones de poder y la constitución de subjetividades. Son lecturas que revalorizan a un Foucault libertario, anarquista, pero también humanista, en la medida en que sus usos lo hacen intervenir sobre los temas de derechos humanos".

Luego, a partir de 1990, se produjeron una creciente inserción académica y nuevas publicaciones.

"Muchas de las ideas de Foucault son fundamentales para nuestro presente", opina para terminar el filósofo Diego Singer. "Una de ellas es la crítica a una concepción del poder entendido como represión estatal. Este tipo simplista de comprensión del poder está, por ejemplo, en la base de las ideas 'libertarias' actuales". En segundo lugar, repara en "el temprano análisis que realiza Foucault sobre el neoliberalismo en su curso Nacimiento de la biopolítica, en el que describe la figura del 'empresario de sí mismo'; es indispensable para comprender nuestra época". •

#### Avisos fúnebres

4318 8888

www.lanacion.com.ar/funebres Para publicar 4318 8888 o funebresallanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30 Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento, 3 cuotas sin interés con tarieta de crédito.

Sepelios y

Participaciones

AGREST, Graciela Martinez de, q.e.p.d. - Beatriz Agrest Wainer, sus hijos Mariana (a.), Diego y familias la despiden con cariño y acompañan a sus primos Martín, Alberto y Pablo en este triste momento.

AGREST, Graciela E. Martinez de. - Consorcio de Propietarios Castex 3575 - Scalabrini Ortiz 3535 participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

ALBACETTI, Amelia. - Tu hermana Zully y sobrinas y sobrinos nietos te despedimos con cariño, sabiendo que ya nos cuidas junto a Muñimuñi y Mamina.

BAUSILI, Mercedes, q.e.p.d. -Delia Cané de Biquard y Flia. acompañan a Margarita con mucho cariño.

BENGOLEA, Beatriz, q.e.p.d. - Su cuñada Myriam, sus sobrinas Laura y Sofia Bengolea participan con mucho dolor su fallecimiento en la Ciudad de México y acompañan a sus hijas en este triste momento.

CICHERO, Horacio Alberto, q.e.p.d., falleció 23-6-2024. -Su esposa Isabel Cristina Dupuy lo despide con inmenso dolor. Fue inhumado ayer en Jardin de Paz.

DAPARTE, Carmen, falleció el 23-6-2024. - Los socios activos y retirados y el personal de PwC Argentina acompañan a Juan Carlos Ferreiro y familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

DE MARCHI, Juan Carlos (Pancho), q.e.p.d. - Urbano A. Díaz De Vivar, como amigo y como argentino agradecido, lo despide con profunda pena y acompaña a María Hortensia en esta circunstancia.

DE MARCHI, Juan Carlos, Cap. - Sus compañeros infantes, Promoción 96, despiden a su querido y ejemplar Pancho, preso político. Acompañan a Maria Hortensia, hijos y nietos. Soldado de la patria, descansa en paz.

DE MARCHI, Juan Carlos. -AFYAPPA despide con cariño a Pancho y acompaña en su dolor a Maria Hortensia y Flia.

DE MARCHI, Juan Carlos (Pancho), q.e.p.d., falleció en Corrientes. - Hernán A. Baranda (a.) acompaña a Maria Hortesia y toda la familia De Marchi en este triste momento.

DE MARCHI, Juan Carlos (Pancho), q.e.p.d. - María Lujan Pereda y Raúl Peralta Ramos acompañan en este triste momento a María Hortensia, hijos y nietos. Ruegan una oración en su memoria.

de ZABALETA, Maria Inés, g.e.p.d. - Guillermina T. de Zabaleta, sus primos Ricardo y Verónica, Cecilia y Alberto y Javier y María despiden con cariño a María Inés y acompañan a sus hijos y hermanos, Alberto, Alicia y familia en este momento de dolor.

EFRON, José Valentín, 23-6-2024. - Tus cuñados Teófilo y Amalia Guiñazú, tu sobrina Mariel y tu sobrino nieto Wenceslao te despiden con tristeza y ruegan una oración por tu

GARAU de ORIANI, Elena. -La familia Boselli despide con mucho cariño a Elena, rogando por el eterno descanso de su alma. Acompaña a sus hijas Andrea, Constanza y Paula en este doloroso momento.

GARCÍA, Delia, q.e.p.d. - Horacio Martinez, presidente de O.S.I.M., miembro de la junta directiva de A.D.I.M.R.A., y el directorio de O.S.I.M., acompañan a José Luis Cintolo, secretario de relaciones institucionales de A.D.I.M.R.A. y familia por el fallecimiento de su madre, la Sra. Delia Garcia.

GUERRICO CASADO, José, q.e.p.d. - Diego de Álzaga despide con afecto a su amigo y acompaña a Angélica y los Guerrico de todo corazón.

IRIBARREN, Alfredo, q.e.p.d. - Jose Reyes, Georgina y sus hijos Paula, Ramiro y Rafael Reyes participan con profunda tristeza el fallecimiento de Alfredo Iribarren y acompañan en este momento a su Sra. Graciela, a su amiga Solana y sus hermanas Florencia y Alexia, hijos y nietos.

IRIBARREN, Alfredo. - Eugenia y Christophe Dubois Martignone despiden con muchísimo afecto a Alfredo y abrazan muy fuerte a Graciela, Alexia, Florencia y toda la familia en este momento tan di-

IRIBARREN, Alfredo, q.e.p.d. - Jacqueline Maurizi acompaña con mucho cariño a la Sra. Graciela, Florencia, Alexia y Solana en este momento tan

IRIBARREN, Alfredo, q.e.p.d. - Carlos Hayes acompaña a su familia en este doloroso momento.

IRIBARREN, Alfredo. - Con tan lindos recuerdos despedimos a Ito y abrazamos a Graciela y familia con mucho cariño. Carmen Marcó del Pont e hijos.

IRIBARREN, Alfredo, q.e.p.d. María Cristina Khallouf lo despide con tristeza y abraza con mucho cariño a Graciela, Alexia, Florencia v Solana en este triste momento.

IRIBARREN, Alfredo, q.e.p.d. Elias y Yiya Hurtado Hoyo (as.) lo despiden, acompañando con cariño a Graciela y su gran familia.

IRIBARREN, Alfredo. - Estudio Salvi & asociados acompaña a su familia y allegados en este momento de dolor.

IRIBARREN, Alfredo.

q.e.p.d., falleció el 21-6-2024. -Sus amigos del Rotary Club de Buenos Aires: Ubaldo Aguirre, Héctor Alegria, Guillermo Ambrogi, Luis Bameule, Adalberto Barbosa, Carlos Bastanchuri, Juan Carlos Becciú (h). Eduardo Becher, Enrique Behrend, Josué Berman, Marcos Bertín, Alberto Bieule, Miguel Blanco, Enrique Braun Estrugamou, Martin Cabrales, Alfredo Campos, Esteban Carcavallo, Federico Carenzo, Alejandro Caride, Ezequiel Cassagne, Juan Carlos Cassagne, Francisco Ignacio Castex, Eduardo Cazap, Oscar Cecchi, Hernán Celorrio, Hernán Celorrio, Eduardo Chehtman, Guillermo F. Combal, Eduardo Conesa, Gustavo Criscuolo, Eduardo D' Alessio, Julián de Diego, Felix Devoto, Nicolás Dubourg, Federico Eijo, Daniel Feraud, Norberto Frigerio, Adelmo J.J. Gabbi, Horacio García Igarza, Horacio García Igarza, Juan R. E. Gear, Jorge González, Jorge González Zuelgaray, Carlos Haehnel, Carlos Haehnel, Elias Hurtado Hoyo, Diego Ibarbia, Juan Insua, Juan José Iribarren, Roland Koller, Héctor Laurence, Néstor Lemesoff, Juan Llamazares, Daniel Llambías, Edgardo Manzitti, Alberto G. Maquieira, Alejandro Marolda, Miguel Maxwel, Julio Naveyra, Julio Naveyra, Miguel Cartasso Naveyra, Juan Javier Negri, Carlos Nojek, Pedro Nowald. Ernesto Orlando. Juan Carlos Ottolenghi, Luis Ovsejevich, Luciano Pauls, Jorge Patane, Marcos Pejacsevich, Gustavo Piantoni, Roberto Planas, Raúl Palacio, Alfredo Rodriguez, Fernando Romero Carrenzo, Héctor Rossi Camilion, Manuel Sacerdote, José Ramón Sanchis Muñoz, Eduardo A. Santamarina, Guillermo Saracco, José Siaba Serrate, Juan V. Sola, Carlos E. Speroni, Ignacio Sztutwojner, Carlos Tramutola, Mariano de la Torre, León Turjanski, Emilio H. Varela, Aldo Vizcaino, participan con profundo pesar el fallecimiento de su apreciado consocio y ruegan una oración en su memoria.

KRONENGOLD de LIPSKI, Graciela, Z.L. - Lamentamos la pérdida de nuestra querida amiga Graciela, a quien extrañaremos mucho. Acompañamos a Alberto, Martín y Gabi con inmenso cariño. Ana, Zalmi y Flia.

MARIANI DOLAN, Alejandro (Buchi), q.e.p.d. - Sus amigas del alma acompañan a Nati y Moiri, sus nietas Cata, Agus, Angie y Jose, y bisnietos en este doloroso momento. Y brindan por Buchi, por dejar tan lindo legado en amistad y en familia.

MARIANI DOLAN, Alejandro. - José Julián Diez y familia lo despiden con amor.

MARTÍNEZ de AGREST, Graciela. - Aldo Barsanti y Clarisa L. Álvarez acompañan a Alberto, Martín y Flia. en su dolor.

MARTÍNEZ de AGREST, Graciela. - Proyecto Suma

este dificil momento.

acompaña a Martin Agrest en

MARTÍNEZ PIZARRO, Rogelio José, q.e.p.d., 22-6-2024. -El Centro Naval participa el fallecimiento de su estimado socio vitalicio.

OPITZ, Guillermo Angel, q.e.p.d. - Luz M. Haubold de Carbi, Luz M. Carbi de Sanchis Muñoz y José R. Sanchis Muñoz despiden con cariño y profundo dolor al gran maestro y abrazan a Mariflor en este dificil momento.

PERELMUTER, Luis, Z.L. -Participamos su fallecimiento Lito Czarny, Felipe Bogoslavski y familia.

PINASCO, Ignacio. - Sus amigos del Jockey Club, mesa de los martes noche: Angel Pruzzo, Alejandro Olivera, Carlos Urioste, Gustavo Criscuolo, Nicolas Robbio, Willie San Martin y Guillermo Padilla despiden a su querido amigo y ruegan una oración en su memoria.

RAIZMAN, Lia Martha. - El Colegio Tarbut participa con pesar su fallecimiento y acompaña a Sandra Hurvitz y Flia. en este momento tan doloro-

REMMER, Lilian de, q.e.p.d. -Pippi y Jorge Berger despiden con amor a la querida Lilian y recuerdan los muy lindos momentos vividos juntos.

ROCA de SARAN, Ana Maria. - María Marta y Celedonio A. Roca, sus hijos Agustina y Bruno, Teodelina y Gonzalo y Guada y Celedonio acompañan a Gonza y Flia. con mucho cariño y despiden a Ani con una oración en su memoria.

ROCA, Ana María Sarán de, q.e.p.d. - Enrique y Clara Mathet, sus hijos David y Luz y sus nietos acompañan con un enorme recuerdo y sus oraciones a toda esa linda familia.

ROCA, Ana María Sarán de, q.e.p.d. - Queridos Gonzalo, Maxi, Lucas, Mariana y Delfina, los acompaño de todo corazón en oración por el eterno descanso de Ana María. Que brille para ella la luz que no tiene fin. José.

ROCA, Ana Maria Saran de. -Gonzalo Perevra de Olazabal, Francisco Grether, Fernando Rueda y Gustavo Criscuolo despiden a Ana Maria y acompañan al querido amigo Gonzalo y sus hijos en este duro momento.

ROCA, Ana Maria Saran de, q.e.p.d. - La Lugartenencia Argentina de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña al señor don Gonzalo Roca, distinguido miembro de la Orden y de su consejo directivo en estos tristes momentos.

ROCA, Ana María Saran de. q.e.p.d. - Gustavo A. Arigós participa con gran pesar su fallecimiento y ruega una oración por el eterno descanso de su alma.

RUIZ CERUTTI, Susana, Emb., q.e.p.d. - Pedro Villagra Delgado participa con dolor el fallecimiento de su querida amiga y distinguidísima diplomática. Su contribución a la defensa del interés nacional durante décadas es su gran legado a la Argentina y un ejemplo a seguir. Ruego una oración por su alma.

RUIZ CERUTTI, Susana, q.e.p.d. - El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, participa con pesar el fallecimiento de su miembro del comité consultivo y ruega una oración por su alma.

RUIZ CERUTTI, Susana. -Mary, Alejandro y Enrique Candioti la despiden con profunda pena y elevan una oración en su memoria.

RUIZ CERUTTI, Susana. - Susana Caldentey de Claraso, sus hijas, Patricia, Vicky y Susanita, despiden a su querida amiga y acompañan a Lili y a Jean, en este doloroso momento.

RUIZ CERUTTI, Susana, q.e.p.d. - Francisco Casas, Susana Curto y Joshua Flores participan el fallecimiento de su querida amiga y acompañan a Lili y Jean en este doloroso momento.

RUIZ CERUTTI, Susana, q.e.p.d. - Elsa Kelly, Elva Roulet, María Isabel Fernández Orge, Silvia Cucovaz y María Pía Cresto participan el fallecimiento de su entrañable amiga Susana Ruiz Cerutti, acompañan a Liliana y Jean en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.



RUIZ CERUTTI, Susana, Emb., q.e.p.d. - El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto participa con pesar el fallecimiento de quien fuera una distinguida funcionaria del Servicio Exterior de la Nación.



RUIZ CERUTTI, Susana, q.e.p.d. - Hacía lo que amaba y amaba lo que hacía. Su familia en el afecto: Lili Pérez Malagarriga y su hijo Jean François Bounoure despiden con mucho cariño a Susana (Mizi) y ruegan una oración en su memoria.



RUIZ CERUTTI, Susana, embajadora, q.e.p.d. - Erica Lucero despide a la querida embajadora, recordándola con mucho cariño.

RUIZ CERUTTI, Susana, embajador, q.e.p.d. - Angela y Fernando Petrella la despiden con cariño y elevan una oración en su memoria.

RUIZ CERUTTI, Susana, q.e.p.d. - Horacio Basabe, Alan Beraud, Gustavo Bobrik, Pablo Chelia, Bibiana Jones, Holger Martinsen y Eduardo Mallea despiden a Susana y ruegan una oración en su memoria.

RUIZ CERUTTI, Susana, q.e.p.d., falleció el 24-6-2024. -Osvaldo y Daniela Marsico lamentan profundamente tu partida. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Que Jesús y María te concedan un descanso eterno.

RUIZ CERUTTI, Susana Myrta, embajador, q.e.p.d., falleció el 24-6-2024. - Tomás Heidar y Fernanda Millicay despiden con profundo respeto y tristeza a una brillante jurista, ejemplo de generaciones de diplomáticos argentinos. Susana ha prestigiado al Servicio Exterior de la Nación y deiado en él una marca indeleble. Rogamos una oración en su memoria y acompañamos con cariño a su familia.

RUIZ CERUTTI, Susana Myrta, q.e.p.d. - Adalberto y Susana Rodríguez Giavarini despiden a su amiga y ruegan una oración por su alma.

RUIZ CERUTTI, Susana Myrta, q.e.p.d. - El profesor Marcelo Kohen despide con admiración y cariño a la gran diplomática argentina, ejemplo de rigor y patriotismo, y acompaña a familiares, colegas y amigos en este triste momento.

RUIZ CERUTTI, Susana Myrta, q.e.p.d. - Te despido con inmenso dolor, primera amiga que recuerdo desde que tengo uso de razón vecina con dos casas de diferencia, jugando en la vereda, en la infancia, la adolescencia, en un camino que siguió en Suiza, Argentina, América, por esas cosas del destino, siempre juntos nunca paro hasta el dia de hoy. Ya vamos a reencontrarnos para seguir nuestros momentos maravillosos como los vividos, buenos y malos, pero siempre juntos, para mi un ejemplo a seguir, lo mismo que para muchos otros y un orgullo como argentino por todo lo que has hecho por nuestra patria. Mis condolencias a tu familia y a la profundamente soldada con Liliana, Jean y Obdulio, además de la inmensa familia y amigos con los cuales te recordaré siempre. Luis Ascot.

RUIZ CERUTTI, Susana Myrta, q.e.p.d. - Tu amigo Obdulio Menghi, de tantos años ya sea en Argentina o en Suiza, no te olvidará jamás como ese ser único en la amistad; como embajadora de carrera y con un sinnúmero de actividades muy difíciles defendiendo siempre a nuestra querida República Argentína. ¡Recibe mi profundo amor que durara siempre!. El dolor de tu partida es grande pero mi profunda amístad estará siempre contigo, al igual que la de todos tus y nuestros amigos: Liliana y Jean Bounoure, Luis Ascot, tu amigo desde la infancia ¡Y tantos más que te recordarán siempre! Que en paz descan-

TERRIZZANO, Jorge Arturo, q.e.p.d. - Su mujer Cristina Banegas; sus hijos Gustavo, Sebastián y Juan Pablo; sus nietos Tomás, Mora, Mia, Manuela y Titi y su colaborador y amigo Manuel Martinez participan su fallecimiento, ruegan oraciones e invitan a despedirlo hoy, a las 12, en Jardín de Paz.

TERRIZZANO, Jorge A., q.e.p.d. - El equipo de Roca y Terrizzano Barcos acompaña a su socio fundador Juan Pablo Terrizzano y familia en este triste momento.

TERRIZZANO, Jorge A., q.e.p.d. - Claudio Roca y familia acompañan a Juan Pablo y familia con mucho pesar en este doloroso momento.

WILKINSON VIDELA, Roberto, q.e.p.d. - Isabel Petroff y Francisco Morchio acompañan a Mecha y familia con todo cariño.

WILKINSON VIDELA, Roberto Carlos, q.e.p.d., 23-6-2024. - El Centro Naval participa el fallecimiento de su estimado socio vitalicio.

ZANDONADI de ARRIGO, Martha Amelia, q.e.p.d. - No existe distancia que pueda separarnos. Siempre vamos a estar juntos, ya sea en Chicago, NYC, Montevideo, Bs. As. o el cielo. Nos consuela saber que ya estás con papá y con Mariano. Gracias por todo el amor que nos diste. Te vamos a extrañar. Pich, Paulita, Chivi y Ale, Tati y Guada, Guguita, Flor Brett y Remi, Nacho y Belén, Manolo y Beba, Angie y Tomás, Maximo y Clara.

Recordatorios

SEQUEIRA, Jaime, 25-6-2011. Cada día te extrañamos más. Tu esposa Nené, tus hijos Fernando, Andrea, José, tus nietos Mateo y Alma.

# Una crónica que demuestra que el azar puede colocarnos en un abismo en un instante

LIBROS. Silvia Naishtat y Fernández Díaz presentaron Cuesta abajo, testimonio de Juana Libedinsky que se lee con el corazón en la boca

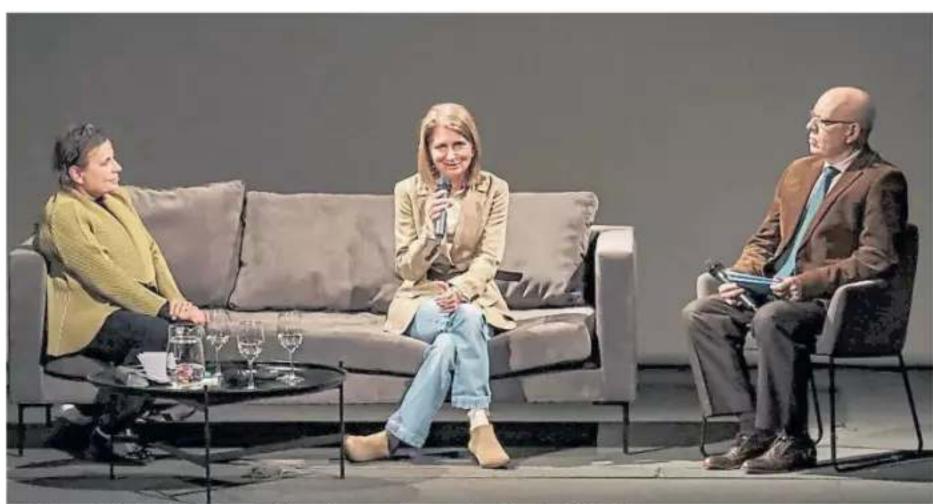

Naishtat, Libedinsky y Fernández Díaz, anoche, en el auditorio del Malba

PILAR CAMACHO

dinsky, columnista de LA NACION, presentó ayer su segundo libro, Cuesta abajo (La Bestia Equilátera), donde narra las consecuencias personales y familiares que tuvo el dramático accidente de esquí que su esposo, el abogado Conrado Tenaglia, tuvo

Asalallena en el auditorio del Malba, a finales de agosto de 2019 en San la periodista y escritora Juana Libe- Carlos de Bariloche (irónicamente. la primera página estamos inmersos en el derrotero de la familia, sufrimos con ella, rezamos con ella, nos salta el corazón en el pecho como a ella", se lee en el prólogo del periodista Carlos Reymundo Roberts.

Libedinsky conversó anoche con el escritor y periodista Jorge Ferel "happyplace" de la autora). "Desde nández Díaz, que definió Cuesta abajo como "el libro de una lectora que busca entender en los libros lo que está ocurriendo; esto lo hace original", y con la periodista y ensayista Silvia Naishtat, que lo caracterizó como "un libro sobre la bondad de

los desconocidos, que pusieron el pecho y el corazón". Y agregó: "Se lee con el corazón en la boca; es un thriller extraordinario, con el don de la escritura que tiene Juana". Como remarcó Fernández Diaz, esta crónica muestra "cómo el azar nos puede colocar en un abismo en un segundo" y, a su modo, postula la existencia de los milagros.

Entre otros, asistieron a la presentación la cineasta y directora editorial de La Bestia Equilátera, Natalia Meta; el historiador José Emilio Burucúa; la ensayista María Eugenia Estenssoro; la gestora cultural Inés Etchebarne; el escritor Alejandro Manara, y el director de LA NACION, Fernán Saguier. El protagonista, Tenaglia, no pudo llegar porque se demoró la partida de su vuelo desde Nueva York, pero envió un mensaje de agradecimiento, al igual que el doctor Ignacio Previgliano ("el doctor Previ" en Cuesta abajo), que lo atendió en Buenos Aires cuando estuvo al borde de la muerte cerebral.

La autora recordó las palabras del hijo de Nora Ephron, el director Jacob Bernstein, en el documental Everything Is Copy, sobre los dichos de la escritora: "Lo que mi madre quería decir era lo siguiente: cuando te resbalás con una cáscara de banana, la gente se ríe de vos. Pero en el momento en que vos le contás a la genteque te resbalaste, es tu risa, sos vos el que se ríe. De alguna manera te convertís en el héroe más que en la víctima de la situación".

narran, el humor no está ausente vó-. Estov contenta con mieficiencia en estas páginas. "Conrado quería y orgullosa de mi sangre fría. Traté volver a una oficina gris a revisar documentos -bromeó anoche Libedinsky-. Un poco estábamos decepcionados, pero eso hace que sea una historia distinta".

"No traté de exorcizar demonios,

sino de contar una buena historia -sintetizó-. Si tiene que haber algún mensaje, son ustedes: el enorme apoyo y la contención que surgieron de las personas". Tras la recuperación de Tenaglia, la periodista debió enfrentar otros percances que conspiraron contra el hecho de ponerse a escribir: el consulado de España en Nueva York la despojó de su ciudadanía, su madre entró en coma, su "abuela adorada" falleció en pandemia.

"No hubo ningún cambio fundamental -dijo sobre el proceso de escritura en el que al principio intervino el editor Luis Chitarroni-. Soy súper fan de Martin Amis, autor de La guerra contra el cliché. No estoy tanto más cerca de la verdad revelada de lo que estaba antes".

En primera persona, la autora reconstruye en su libro los días de internación de su esposo en un pequeño sanatorio porteño, la incertidumbre de familiares y amigos, el cambio de hábitos (los dos hijos de la pareja, igual que ella, se volvieron "adictos" a Bailando por un sueño), su guía de lecturas, de Edith Wharton a Joan Didion, y de Oliver Sacks a David Foster Wallace; el tour por canchas de tenis del conurbano bonaerense mientras Tenaglia estaba en coma, y el regreso a Estados Unidos, con la familia instalada al norte de Long Island, en Southampton, cuando Nueva York era una de las ciudades con más muertos por Covid-19 en el mundo. "Es muy difícil Pese a las circunstancias que se escribir sobre uno mismo -conclude ser un vehículo para contar la historia". "¿Leyó Conrado el libro?", quiso saber Fernández Díaz. "No le gusta leer documentos adjuntos, salvo que sea por trabajo", respondió Libedinsky. •





Descubrí nuevos juegos todos los días. Escaneá el código QR o ingresá a lanacion.com.ar/juegos y empezá a jugar!



LA NACION | MARTES 25 DE JUNIO DE 2024

OPINIÓN | 29

# OPINIÓN

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

LA ARGENTINA. Los ideales nos hablan de quiénes nos gustaría ser, pero los acuerdos que hacemos definen quiénes somos; es difícil afirmar que no estamos ante políticas populistas cuando se busca bajar la fiebre sin atacar la enfermedad

# La igualdad ante la ley y el liberalismo deben de ser de tercera generación

Marcelo Gioffré

-PARA LA NACION-

131 dediciembre de 1999, la periodista norteamericana Anne Applebaum y su marido, el político polaco Radek Sikorski, organizaron una fiesta para cien invitados en un pintoresco pueblo del norte: Chobielin. El bosque de abedules que rodeaba la casa, y evocaba la inolvidable película de Andrzej Wajda, estaba nevado. Había periodistas ingleses, diplomáticos que trabajaban en Varsovia y una gran cantidad de polacos, funcionarios, familiares, amigosy colegas del marido que, por entonces, era el vicecanciller de un gobierno de centroderecha. Si un denominador común podía atribuirse a ese conglomerado es que eran todos liberales que creían en la democracia, en el Estado de Derecho, en la separación de poderes y en una Polonia europeísta, que dejara atrás el comunismo y el atraso.

Applebaum confiesa en un libro de 2021 que muchos de los invitados se avergonzarían al admitir que estuvieron allí y cruzarían de vereda para no saludarla. El distanciamiento no es personal, sino político. Una mitad sigue apoyando la democracia liberal, mientras que la otra se inclina por posturas xenófobas, supremacistas y autoritarias. Resulta increíble ver a aquellos "antiguos liberales" aferrados a la manipulación del Tribunal Supremo, la presión sobre los medios periodísticos y la destrucción de las instituciones culturales perpetradas por un gobierno de ultraderecha. Peor aún: avergüenza verlos embanderarse en la homofobia reinante, que llegó al punto de que un semanario oficialista imprimió letreros que decían: "Zona libre de LGTB", para que sus lectores los adosaran en los frentes de sus casas.

Empiezo a sentir que asoma en la Argentina una polarización análoga: viejos y queridos cofrades te dejan de seguir en las redes sociales, te bloquean, ya no saludan tus notas, súbitamente no te contestan el teléfono. Y un día te acusan de traidor. Quienes llamaban para pedir un prólogode Juan José Sebreli, fundador del FLH, ahora dicen abiertamente en la radio que los gays son "enfermos". Muchos en mas carados muestran su verdadero rostro: son conservadores, integristas, fascistas.

Milei no llegó al poder como un economista, sino como un héroe religioso que no cedía, que no transigía, que no negociaba. Siendo histriónico, daba la impresión de no tener filtros: por eso la sociedad lo recompensó con su atención y le permitió que desafiara los códigos sociales. La guaranguería era tomada como una demostración de



valentía. Eligió meticulosamente sus enojos, demonizó a poderosos abstractos, la casta, pero también a algunos desprotegidos concretos; en ambos depositó la razón de todos los males del país. Fue una operación indispensable para que sus agresiones pasaran por legítima defensa, en representación vicaria de una muchedumbre de víctimas: de ahí a la "guerra santa" mediaba un paso. ¿Cómo no van a cruzarse de vereda aquellos viejos amigos?

Lo siguen los que se cayeron del sistema, los violentos, los que están aburridos con sus existencias opacas. Se estableció así una conexión psicoanalítica muy perversa: Milei, al delimitar responsabilidades de modo tajante con una sola palabra, casta, ayuda a muchos seguidores a desculpabilizarse de la debacle del país.

Los ideales nos hablan de quiénes nos gustaría ser, pero los acuerdos que hacemos a la hora de la verdad definen quiénes somos. Los héroes trágicos solo son gestuales, pero no tienen planes de futuro. Cuando Milei chocó con la realidad amplificó el liberalismo discursivo, pero también el dirigismo empírico. Así, mientras habla de Adam Smith y dice que los monopolios se autorregulan, en la práctica mantiene el cepo, aumenta impuestos, controla el tipo de cambio, fija la tasa de interés y tiene como funcionarios a Daniel Scioli y Leila Gianni. Eso sí, bajo el pretexto de que no es "libertonto".

Es muy dificil afirmar que no estamos en presencia de políticas populistas cuando se busca bajar la fiebre sin combatir la enfermedad. ¿Qué es, ¿Qué es si no revanchismo la euforia de algunos libertarios cuando ven echar personal especializado con treinta años de antigüedad en el Estado?

si no, postergar aumentos de tarifas, cancelar obras públicas indispensables, demandar a las prepagas por haber aumentado, desmantelar el aparato cultural, generar una gigantesca recesión y refeudalizar las relaciones sociales con el fin ostensible de moderar artificialmente la inflación, aunque manteniéndola en niveles altísimos para el estándar mundial? ¿Qué es si no revanchismo la euforia de algunos libertarios cuando ven echar personal especializado con treinta años de antigüedad en el Estado? Algunos dirán que esto no es populismo porque no se entregan bienes del Estado a cambio de votos. Adviértase que lo que ahora se hace es intercambiar bienes simbólicos demandados por parte de la sociedad-que la inflación baje o hacer una "carnicería" con el Estado- por algo que permanece oculto: mantener o aumentar el desbarajuste. Pero, como el debate no es bienvenido, cualquiera que se atreva a disputar discursivamente el sentido del ajuste es lapidado por "las fuerzas del cielo".

¿Qué es si no populismo proponer el modelo Bukele para la seguridad cuando no solo las condiciones de El Salvador y la Argentina son muy distintas, sino que violaría el derecho penal liberal y la propia Constitución, que eliminó los tormentos y castigos para los presos? Pero se ofrece ese manjar efímero porque alguna gente pide "mano dura". La rentabilidad de la demagogia. Lo más patético es que a los que alertan sobre esto se los acusa de estar a favor de la delincuencia y del zaffaronismo.

¿En qué queda la lucha contra la casta cuando para sacar una ley en el Congreso, según han admitido referentes del Gobierno, se le ofreció un jugoso cargo de embajadora en París a una senadora díscola? Esta persona, que casualmente pertenece a una de las familias de la política más rancia de la Argentina, invocó un argumento insólito para contrarrestar la acusación: sostuvo que, en realidad, ya pensaba votar a favor de la Ley Bases cuando le llegó la oferta. Como si solo hubiera que mirar del lado del que recibe la propuesta y no del que la formula! ¡Como si hubiera sido una total casualidad que el ofrecimiento recayera tan luego en una senadora indecisa! Al menos en la época de De la Rúa "la Banelco" causó estupor.

¿Cómo sería luchar contra la casta proponiendo para ser miembro de la Corte a un hombre cuyo pliego pasa-

ría el filtro del Senado únicamente bajo un probable acuerdo con el kirchnerismo? ¿Está acaso sugiriendo esa postulación que para realizar los grandes cambios que el país necesita hay que capitular con el pasado y que, por ende, estamos ante una disyuntiva trágica que impide una solución plenamente ética?

Nos han hablado en la campaña electoral de que el enemigo era un grupo poderoso, la casta, pero hasta ahora lo que se ha visto es que el mayor costo del ajuste recayó sobre los jubilados, al mismo tiempo que se blinda a sectores subsidiados, como el de Tierra del Fuego, el tabaco o las ferias clandestinas, y se incorpora el RIGI, un sistema de beneficio para multimillonarios elegidos quirúrgicamente a los que se eximiría de todos los impuestos que se seguirían infligiendo al resto de los pequeños empresarios. La igualdad ante la ley y el liberalismo deben de ser de tercera generación.

Hay que admitir que solo han ganado una elección, no han tomado la Bastilla, no ha habido un triunfo revolucionario, razón por la cual es muy lógico que el pragmatismo suplante al purismo. Lo que irrita, sin embargo, no es tanto que claudiquen, sino que se replieguen agitando insultos contra los que, infructuosamente, habíamos alertado sobre estos riesgos si ganaba un partido sin arraigo territorial, sin tradición política y sin un plantel sofisticado para ocupar los cargos. Juegan con la democracia como si fuera un Duravit, como si fuera resistente a las pruebas de los improvisados. •

## LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# El país de las excepciones

El populismo ha desvirtuado la lozanía de las leyes con tantas regulaciones, ventanillas y formularios como su subsistencia en el poder demanda

ice el refrán que "la excepción confirma la regla", en el sentido de que, al ser la excepción un hecho inusual, su extraña ocurrencia destaca la vigencia de la norma general frente a lo anómalo. Por el contrario, cuando exceptuar es lo habitual, la regla se revela inoperante y la anomia prevalece.

La firmeza de la regla o la pertinacia de la excepción, cuando de gobernar se trata, reflejan distintas formas de gestionar, pues inducen conductas que pueden llevar al éxito o fracaso de las sociedades. Cuando gobiernan las leyes, su carácter generalyabstractogarantiza el tratoigualitario de todos y la seguridad jurídica protege los derechos en el futuro. Por el contrario, cuando rige la voluntad del príncipe y las normas se dictan caso por caso, se imponen sus preferencias y los intereses creados.

Existe verdadera igualdad civil cuando el acceso a los derechos es posible sin necesidad de contactos ni padrinazgos de nadie. En cambio, cuando se depende de decisiones singulares para favorecer o excluir según el arbitrio oficial, se alienta la formación de grupos para obtener del poder lo que sería inaccesible de forma individual. Por definición, esas camarillas excluyen a quienes no las integran, pues pretenden lograr para sí, y a los codazos, beneficios que no alcanzarán para todos.

La seguridad jurídica permite proyectar a futuro con la tranquilidad de un respaldo normativo sin resquicios para alteraciones ni sorpresas ingratas; a la inversa, si el sistema es incierto yadmite modificaciones discrecionales, el horizonte se abrevia y el marco institucional se limita al "día a día", donde cada cual puja por cambiar el rumbo del timonel, con buenas o con malas artes.

Si hay una lacra cultural que la Argentina no ha podido resolver desde tiempos remotos, son las pocas reglas y las muchas excepciones. Durante la Colonia, las leyes aduaneras eran letra muerte frente al contrabando, práctica habitual para proveer los bienes que los habitantes deseaban, soslayando el monopolio español. Ya en diversos reinos españoles, durante la Edad Media, los pueblos defendían sus fueros cuando las leyes los perjudicaban con una fórmula ingeniosa: "Seacata, pero no se cumple".

En 1910 el periodista italiano Genaro Bevioni visitó nuestro país durante la celebración del Centenario y escribió: "El único modo de obtener algo de la burocracia es ofrecer una propina. Difícilmente habrá quien la rechace, acaso por insuficiente" (Argentina 1910: Balance y Memoria, Editorial Leviatán, 1996). Y con el incentivo de propinas suficientes, jueces y dignatarios se acomodaban conforme a lo solicitado.

El tiempo corrió desde entonces, pero la igualdad ante la ley y la sanción de leyes para iguales han sido un objetivo elusivo en la vida nacional. Las excepciones, el clientelismo, las cartas de recomendación, los nombramientos de favor, las designaciones cruzadas y la herencia de cargos

fueron moneda corriente. Como luego las canonjías jubilatorias, los legisladores con "mandato cumplido", los casinos flojos de papeles, los vacunatorios vip y las prisiones domiciliarias.

Han sorprendido la condena y la prisión efectiva dispuestas contra el exgobernador José Alperovich por delitos de abuso sexual, un logro institucional sin precedentes. Sin embargo, no se ha desarrollado una conciencia colectiva similar respecto de los casos de corrupción de altos funcionarios, como Amado Boudou, quien no solovive en su casa, sino que también cobra una pensión vitalicia de privilegio.

argentina, no habituada a la plena

La igualdad ante la ley y la sanción de leyes para iguales han sido un objetivo elusivo en la vida nacional

Es difícil cambiar la mentalidad argentina, no habituada a la plena vigencia del Estado de Derecho y acostumbrada a soslayar la aplicación de reglas generales

vigencia del Estado de Derecho y acostumbrada a soslayar la aplicación de reglas generales. En sintonía con esa cultura de la excepción y del "dedo" del gobernante, los legisladores prefieren reservar al Estado ámbitos extensos de discrecionalidad para hacer valer las prerrogativas atribuidas a sus jerarcas. Cuanto más delegan las leyes atribuciones a instancias inferiores, a comisiones evaluadoras, al criterio de especialistas, al dictamen de subalternos, al buen juicio de unos y de otros, menos objetiva será su aplicación y más politizada su administración. Dicho en otras palabras, más se valorizará el acceso a la "lapicera", más importancia tendrán los cargos en el Estado y más atractivos serán para quienes ambicionan prosperar con un sello y un membrete. Como observó el curioso Bevioni en 1910, "el único modo de obtener algo es ofrecer una propina".

No por otra razón el kirchnerismo realzó el rol de la política sobre la economía, mediante una gestión oportunista e ignorante de las reglas hasta llevar al país a una crisis terminal. El mejor ejemplo fue el régimen de las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), que dio lugar a un tráfico de pagos clandestinos en connivencia con las reparticiones involucradas. Sin profundizar aguí las conocidas "propinas" en las obras viales de Santa Cruz, los subsidios al transporte, las licitaciones direccionadas o los alimentos para comedores inexistentes.

Suponemos que cuando el papa Francisco sostiene que "la economía debe estar al servicio de lo social" no se refiere a esa nefasta experiencia argentina, sino a todo el universo de su feligresía, donde el bienestar aún no llega a millones de excluidos.

En el reciente debate de la Ley Bases en la Cámara alta se introdujeron excepciones o particularidades en regimenes que deberían sujetarse al principio de igualdad. La exclusión de Aerolíneas Argentinas por parte del Senado del listado de privatizacio-Es difícil cambiar la mentalidad nes, invocando la necesidad de asegurar vuelos a destinos no rentables, se solucionaría fácilmente mediante subsidios explícitos a las aerolíneas privadas que cotizasen el monto más bajo para cubrir esos servicios. Pero el síndrome de abstinencia es demasiado fuerte para quienes han disfrutado, como funcionarios, de los privilegios del trato deferente, la sala vip y las butacas de primera clase a expensas del resto de la sociedad.

La negativa de las provincias patagónicas a restablecer el impuesto a las ganancias para mantener el diferencial por zona desfavorable es también un privilegio no justificado, del que deben hacerse cargo sus empleadores sin alterar el régimen impositivo nacional. En particular, las industrias de Tierra del Fuego, cuyo costo fiscal y cambiario es tan grande que debe permitirles pagar los salarios adecuados para la región donde están radicadas, además de las propinas con que logran garantizar la subsistencia de sus paraísos fueguinos.

De igual modo, el Senado introdujo cambios al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y, en lugar de dejarlo abierto para cualquier tipo de actividades, lo limitó a la industria forestal, el turismo, la infraestructura, la minería, la tecnología, la siderurgia, la energía, el petróleo y el gas. Casuística y excepciones para elegir ganadores desde los despachos oficiales, con o sin propinas.

¿Cuál es el mejor gobierno: el de las leyes o el de los hombres?, se preguntó Aristóteles. El iluso Platón, quien creía en las virtudes del "rey filósofo", prefería el gobierno de los hombres, pues serían más equitativos al evaluar las necesidades de cada uno. Aristóteles, en cambio, más escéptico respecto del temple de los reyes, concluía que "los gobernantes necesitan la ley con prescripciones universales, para no estar sometidos a las pasiones de cualquier alma humana" (Política, 1286a).

A pesar de los siglos transcurridos, ese debate sigue abierto pues, cuando una sociedad tiene cimientos frágiles y carece de sólido capital social, el populismo sabe desvirtuar la franca lozanía de las mejores leyes con tantas regulaciones, ventanillas y formularios como lo requiera la subsistencia de su poder. Sin importarle nada la opinión de Platón y mucho menos la de Aristóteles.

#### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar []/lanacion

Aunque el señor Angelo

#### Cuadernos

Calcaterra en su momento confesó haber pagado coimas y sobornos a funcionarios que le otorgaban obras públicas, la Cámara de Casación acaba de disponer que los millones aportados deben ser tratados como aportes para campañas electorales. Lo que además de favorecer al imputado, primo del expresidente Macri, actuará como antecedente para hechos similares en el caso de los cuadernos y otras causas, como las de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito. ¿Nos puede sorprender esta decisión de la Justicia argentina? Creo que no. La increíble demora del mismo juicio de la causa de los cuadernos, que arrancó allá por 2018, es el ejemplo de la anomia crónica que sufren nuestros tribunales ante situaciones en que está presente la política. Son tantos los casos que la percepción del ciudadano común es que existen dos clases de imputados: los que forman parte o están involucrados con el poder y el resto. Tengan cuidado algunos jueces cuando se acerquen a la estatua de la justicia que preside el hall de Tribunales. Tiene tres metros de altura, pesa dos toneladas, ojos bien abiertos y una actitud decidida, y puede que se los lleve por delante.

Matías Aníbal Rossi matiasrossi2014@gmail. com

#### 21 de junio de 1918

El viernes pasado se cumplieron 106 años de la publicación del documento liminar de la Reforma Universitaria, fuente constitutiva de la Nación en el aspecto del conocimiento. Como la Constitución de 1853, vilipendiada y bastardeada por mezquinas ambiciones partidistas. Dos columnas fundamentales para la Nación. Es necesario recordar al autor material del documento, Deodoro Roca, y a los que lo hicieron posible: Saúl Taborda, Enrique Barros, Juan Lazarte, entre otros. El Grito de Córdoba a los pueblos libres, apoyado por las figuras más descollantes del país: José Ingenieros, Alejandro Korn, Alfredo Palacios, Carlos Sánchez Viamonte, Ricardo Rojas, Julio V. González, Florentino Sanguinetti. El oscurantismo quedó evidenciado y se iluminaron las fuerzas del conocimiento universalista. Momentos difíciles desde 1943 hasta 1955 asumieron Néstor Grancelli Cha, Germán López, Héctor Masse, Ludovico Ivanissevich, Norberto Rajneri, Gerardo Andújar y Emilio Gibaja

ante grupos nacionalistas y dictaduras militares. "Los dolores que quedan son las libertades que faltan". (Del manifiesto liminar de la Reforma Universitaria de 1918). Manuel Corchon DNI 4.511.547

#### Rutas aéreas

Resulta sorprendente que los senadores de la Nación hayan rechazado la privatización de Aerolíneas Argentinas con el argumento de que muchos lugares perderían conectividad por ser rutas no rentables, que un privado no estaría dispuesto a mantener. Las clases menos pudientes de la Argentina aportan cerca del 15/20% de la recaudación de impuestos, pero no viajan en Aerolíneas Argentinas, sino en ómnibus. En otras palabras, los más pobres están subsidiando a los más ricos, que son los que viajan en avión. Entiendo que es injusto e inmoral usar dinero de los pobres para subsidiar a los más ricos. Si los gobernadores de las provincias cuyas rutas no son rentables desean mantener la conectividad aérea, lo único que tendrían que hacer es subsidiar con sus impuestos al operador privado. Siempre v cuando sus votantes estén de acuerdo. Seguramente el subsidio seria mucho menor que el actual, ya que Aerolíneas se caracteriza por un muy bajo nivel de eficiencia. que un operador privado no toleraría. Carlos Ceva DNI 8.209.862

En la Red FACEBOOK El caso Loan "Corrientes es una provincia de buena gente. Ojalá pronto caigan los culpables y vuelva todo a la normalidad" Juan Ramón Barrios "Justicia por Loan" Mariela Zanor "Por Dios, qué hicieron con esa pobre criaturita inocente" Mirta Zavaleta

#### Mundo raro

La sociedad en la que estamos inmersos está invadida de tecnología en todos los ámbitos de la vida (celulares, computadoras, televisores, etc.), que hace que no pocos de los que peinamos canas nos enLA NACION | MARTES 25 DE JUNIO DE 2024

contremos en muchos casos desorientados y molestos, ya que todo tiene que ver con eso (en colectivos, trenes, subte, comercios). Estés donde estés, la mayoría de los jóvenes y no tan jóvenes tienen colocados auriculares. Me pregunto: ¿excusa para no dialogar?, ¿no dar el asiento a quien lo necesita en el transporte público?, etc., etc. Esto genera un ambiente de incomunicación permanente. ¿Qué nos está pasando que ya no sonreimos, no saludamos, no nos comunicamos? ¿Es por eso que tenemos una epidemia de depresión? Pasan los gobiernos y nada cambia. En fin, este es un mundo raro.

Héctor Hugo Montero DNI 12.958.915

#### Bandera

Comparto absolutamente la carta de Miguel J.
Maxit sobre la canción a la bandera utilizada en una propaganda de una bebida muy popular. En mi época colegial la cantábamos todas las mañanas al izar la bandera, con respeto y emoción. Lamento el uso que se le dio.

María Rosa Bonorino DNI 4.845.566

#### Limpieza del subte

Soy asiduo usuario del subte y el fin de semana pasado, al viajar poca gente, he observado la falta total de higiene y que el deterioro de paredes y algunos techos es total en casi todas las estaciones. Los vagones con tapizados rotos y resortes saltados y vidrios tan sucios que al llegar a las estaciones desde algunas ventanillas no se puede leer el nombre de ellas. También es común que en algunas estaciones no funcione alguna escalera mecánica, en especial en la terminal Juan M. de Rosas, en perjuicio de algunas personas mayores con problemas de rodillas, como es mi caso. Este llamado de atención es para la empresa Emova Movilidad, concesionaria de la línea B, al contrario de lo que ocurre en las líneas D y H, a cargo de otras concesionarias, que mantienen bastante limpios los vagones y las estaciones. Al parecer, el aumento de la tarifa para viajar en subte ni siquiera ha servido para el buen mantenimiento de esa línea en especial. Jorge I. Altholz DNI 4.417.894

sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

Los textos destinados a esta

**CLAVES AMERICANAS** 

# Una oferta panameña para Biden

Andrés Oppenheimer

-PARA LA NACION-

↑ I presidente electo de Pana-→ má, José Raúl Mulino, está → haciendo una interesante propuesta al presidente Joe Biden que podría reducir drásticamente la inmigración de indocumentados a Estados Unidos, que viene cayendo en los últimos meses, pero sigue siendo tema clave en la campaña electoral norteamericana. Mulino, que asumirá el cargo el 1º de julio, propone un acuerdo con Biden para cerrar el corredor selvático del Darién en la frontera de su país con Colombia, una de las principales rutas de inmigración ilegal a EE.UU.

MIAMI

El año pasado, más de 500.000 migrantes de Venezuela, Cuba y otros países cruzaron la selva del Darién rumboa EE.UU. Mulino me dijo que está ofreciendo empezara detener a los migrantes en la selva de Darién e iniciar vuelos diarios para repatriarlos a sus países de origen. "Estoy muy motivado y muydecidido a colaborar con la administración Biden desde nuestro país hacia la solución a este problema allá en EE.UU.", me dijo.

EE.UU. debe "correr con el costo de esta operación", porque es un problema del país del norte, señaló. "La frontera de EE.UU. hoy no es Texas, sino Darién, en Panamá", agregó. Mulino dijo que ya discutió la idea de iniciar una repatriación diaria pagada por EE.UU. con diplomáticos estadounidenses y espera explorarla en mayor detalle con el enviado de Biden a su ceremonia de toma de posesión, que probablemente sea el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Mulino admitió que sería dificil



y demasiado costoso transportar a todos los migrantes de regreso a sus países. "Pero después de que despegue el cuarto o el quito avión hacia Colombia o Venezuela, [la gente] lo va a pensar dos veces" antes de embarcarse en el peligroso viaje a través de la selva, me explicó. Algunos diplomáticos y expertos en inmigración señalan que, con un vuelo de repatriación al día, Panamá solo podría enviar de vuelta alrededor del 10% de los aproximadamente 1200 inmigrantes indocumenta-

dos que cruzan la selva del Darién a diario. Eso dificilmente haría una gran diferencia en el número total del flujo migratorio, dicen.

Pero los defensores del plan de Mulino dicen que Panamá podría enviar más de un vuelo de repatriación por día y conseguir que EE.UU. ayude con inteligencia satelital y asesores en el terreno. John Feeley, exembajador de EE.UU. en Panamá, me dijo que Washington ya está pagando vuelos de deportación desde EE.UU. "EE.UU. debería

pagar por vuelos de repatriación desde Panamá", me dijo Feeley. "El Departamento de Seguridad Nacional tiene un presupuesto significativo para repatriar a extranjeros indocumentados". Hay varias razones por las que Mulino podría estar impulsando la idea de iniciar un puente aéreo de repatriación desde Panamá.

Como exministro de Seguridad, Mulino es muy consciente de que la selva del Darién se convirtió en un centro de tráfico de personas, carteles de la droga y el crimen organizado. Además, los cruces por la jungla crean problemas de derechos humanos para Panamá, porque muchos migrantes mueren en la jungla. También es posible que Mulino quiera solidificar el estatus de Panamá como uno de los principales aliados de EE.UU. en la región, en contraste con Nicaragua y otros gobiernos antiestadounidenses. Y que Mulino quiera ser más proactivo en temas regionales para construir su propio perfil político. Mulinoganó las elecciones gracias al apoyo del expresidente Ricardo Martinelli, fue condenado por lavadodedineroyasiladoen la embajada de Nicaragua en Panamá.

Biden haría bien en ayudar a Panamá a contener la migración. Lo
ayudaría a reducir el flujo migratorio y a rebatir las falsas afirmaciones del aspirante republicano
Donald Trump de que existe una
supuesta "invasión" de inmigrantes. En rigor, el flujo de migrantes a
EE.UU.cayóun 40% en los primeros
cuatro meses de este año, comparado con los cuatro meses anteriores,
según datos oficiales de EE.UU. Con
el acuerdo ofrecido por Mulino, esa
caída sería aún mayor. •

a misa, celebración eucarística, es un acto de fe. Los cre-⊿ yentes celebramos en la misa a Jesucristo como nuestro Salvador. Sin embargo, desde hace tiempo se suceden en nuestro país misas con sobretonos cada vez más políticos y menos religiosos. En algunos casos, ese es el propósito explícito de los organizadores; en otros, resulta una consecuencia esperable del tipo de convocatoria, así como de las consignas que se enarbolan, convirtiendo tales misas en "celebraciones temáticas" en las cuales la eucaristía es puesta al servicio de otrosfines. Un ejemploclarofueron las misas de "desagravio" al Sumo Pontifice, en plenas elecciones nacionales, por expresiones vertidas años antes por el actual presidente. En cualquier caso, quien preside la celebración es el responsable del orden en la asamblea y del adecua-

Ante lo sucedido el 14 de junio, en una misa presidida por el vicario general de la Arquidiócesis de Buenos Aires, monseñor Gustavo Carrara, en la parroquia Inmaculado Corazón de María (Constitución), en la cual se entonaron sobre el final cánticos políticos contra el Gobierno, el arzobispo José Ignacio García Cuerva tuvo palabras muy firmes: "La misa es algo sagrado. Aquí venimos a alimentarnos de unidad, de fraternidad y de paz. No está bien usar la misa para dividir, para fragmentar, para partidizar".

do desarrollo de la liturgia.

Lamentablemente, esta advertenciaresultainsuficienteen medio

# ¡Con la misa, no!

Gustavo Irrazábal

PARA LA NACION-

de un clima enrarecido. La politización de ciertos sectores de la Iglesia argentina es inocultable. Y, como en ocasiones anteriores, el tema del hambre brinda la mejor de las ocasiones. ¿Quién podría negar que es una cuestión gravísima y perentoria? La demora en el reparto de los alimentos por parte del Gobierno es ciertamente inexcusable. Pero el problema del hambre no comenzó en diciembre, como tampoco la corrupción organizada a partir de las políticas asistenciales, que incluye desde la venta de alimentos destinados a los comedores hasta el escándalo de los comedores falsos, las cooperativas fantasma y el sometimiento de los pobres a toda clase de extorsiones por parte de algunas organizaciones sociales.

Por un lado, las autoridades eclesiásticas, desde el momento en que recibieron cierta información de fuentes no oficiales y –hasta donde se sabe– sin ningún contacto con el respectivo ministerio para chequear los datos y constatar las razones de las demoras en la distribución de los alimentos, hicieron pública la denuncia en los medios, generando la impresión de que se trataba de un proceder deliberado. Esa precipitación le hizo el juego a un sector de la oposición contra el Gobierno que está empeñada en incitar con cualquier excusa la indignación general. "¡¡¡¡Con la comida, no!!!!" (sic), exclamó el Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de CABA y GBA en una vehemente declaración.

Sin embargo, frente a las denuncias de irregularida desen el manejo delaayuda social (apoyadas porcopiosa información), las mismas autoridades religiosas cerraron filas en una actitud de negación y, más, han decidido responder con misas en todo el país en "homenaje" a las "Madres de la Patria", es decir, las mujeres que colaboran en los comedores, supuestamente agraviadas por esas denuncias. No seria de extrañar que desórdenes como los sucedidos se repitan. En cualquier caso, se puede generar fácilmente la impresión de que estas misas son actos contra el Gobierno y de que su objetivo implícito es condicionar las auditorías y las investigaciones judiciales en curso.

Se ha vuelto frecuente invocar una frase del Papa: "Para muchos la política hoy es una mala palabra, y no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos. A esto se añaden las estrategias que buscan debilitarla, reemplazarla por la economía o dominarla con alguna ideología. Pero ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política?" (Fratelli Tutti, n. 176).

Peroestas palabras de Francisco sobre la importancia de la política no autorizan a que obispos y sacerdotes deserten de su función específicamente religiosa e intervengan en política partidaria o dispongan a su arbitrio de bienes que pertenecen a toda la Iglesia, como son los sacramentos. Quienes han sido llamados a participar activamente en la vida política no son los ministros de la Iglesia, sino los laicos. Y cuando estos lo hacen, deben actuar a título personal, sin comprometer la autoridad de la Iglesia.

La Iglesia tiene una misión profética en el campo social, sobre todo en favor de los pobres, pero esta debe ser ejercida con prudencia evangélica, sin espíritu faccioso ni afán de protagonismo. Es preciso escuchar con atención la voz de una multitud creciente de fieles que, justamente agraviados por los episodios referidos, reclaman: "¡Con la misa, no!".•

Consejo Consultivo del Instituto Acton

www.miclub.lanacion.com.ar

#### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (C1285ABG). Tel. +5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de La Nacion son auditadas por el IVC. © Año 2013. La Nacion. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario.

Precio del ejemplar. Lun a Vie \$1900 - Sáb \$2700 - Dom \$3200 - Recurso envio al interior: \$380 - En Uruguay. Lun /Vie \$160 - Sáb \$1185 -

Precio del ejemplar: Lun a Vie \$1900.- Sáb \$2700.- Dom \$3200.- Recargo envío al interior: \$380.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.- Dgo. \$Ullo.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

## Reparaciones en la cuerda de la infancia

Constanza Bertolini

-LA NACION-

xiste en el corazón de Los Ángeles –capital discográfica, además de cuna de las estrellas más rutilantes del cine de Hollywood–un lugar que a esta altura es único en su tipo. Puede que de allí salga un futuro gran artista, pero para eso necesariamente tendrá que haber antes una reparación. Algo roto que se arregle –o que se sane–. Y para comenzar, eso suena bien.

La historia del taller de instrumentos del que hablamos se puede encontrar buceando en ese tendal de películas que queda en las plataformas de streaming cuando la ola de los grandes premios ya pasó

y baja la marea. La última tienda de reparaciones (The Last Repair Shop, como figura en Disney+) obtuvo un Oscar al mejor cortometraje documental en la última ceremonia y más que la actividad que relaciona a quienes asisten, atienden y trabajan allí, lo que rescata es un episodio crucial en la vida de todas esas personas.

guitarra, los mayores que las emociones no gary que hay heridas es el testimonio de u salió del clóset" en los dos de los 80, que pen roto ("como el zumbio y tuvo que aceptarse. En el taller pasa als

Un puñado de devotos presta servicio desde 1959 en el centro de la ciudad: conservan y arreglan miles de instrumentos para ponerlos gratuitamente a disposición de los alumnos del sistema de educación público. Trabajan en cuatro depar-

tamentos: metal, cuerdas, vientos y madera, además del taller de pianos.

Durante los 40 minutos que dura la película, sorprenden menos las sonrisas con brackets de los chicos (rompe el hielo una nena de trencitas: no sabe qué sería de ella sin el violín que obtuvo a través la escuela) que las historias de los adultos. No porque sus relatos y vivencias no sean el fin de todo esto, claro, Tal vez porque, como dice Dana mientras termina de encolar el cuerpo de una guitarra, los mayores ya sepamos que las emociones no se pueden pegary que hay heridas que solamente mejoran con el tiempo. El suyo es el testimonio de un joven "que salió del clóset" en los Estados Unidos de los 80, que pensó que estaba roto ("como el zumbido del cello")

En el taller pasa algo parecido al triage de una guardia de hospital. Cada caso que se recibe es clasificadoy derivado a su sector; algunos ya tienen antecedentes y una historia clínica abierta. "La clave de sol sostenido está caída. Restauración total", lee Steve en un parte. El supervisor del lugar no solo se ocupa de que la orquesta de "reparadores" pueda hacer su trabajo a tiempo (cambiar clavijas, revisar fugas de aire) para que los chicos recuperen pronto sus instrumentos, sino que también es afinador de pianos y responsable de arreglar los teclados. Su relato nos lleva hasta Armenia, con un hermano que un día le marcó el destino al regalarle su guitarra.

Sopletes, anteojos de aumento, herramientas desconocidas y una cantidad de espejos y espejitos para sondear los rincones más difici-

A este taller llegan instrumentos como al triage de un hospital: una clavija rota aquí, una fuga de aire allá

les de una pieza. En este quirófano, que no es tan pulcroy sí, en cambio, definitivamente más ruidoso que uno real, se extirpan una cantidad de cosas impensadas. Pilas, bolitas, gomas de borrar y pequeños juguetes salen con frecuencia de la panza de un trombón descompuesto.
Paty, una mexicana que desde que
tiene memoria soñó el american
dream, guarda todo en el "tarro de
los tesoros" y cree que en esos pequeños hallazgos está cifrada una
comunicación secreta entre ella y
el niño que hay detrás de la tuba o
el saxofón que acaba de restaurar.
"¿Qué historia me contaría el instrumento si pudiera hablar?", deja
flotando la pregunta.

Experto en maderas, Duane revela que su relación con la música está estrechamente ligada al joven Frankenstein y una escena que le vuelve a la mente en blanco y negro. Se refiere al momento cumbre, cuando el monstruo se conmueve ante el sonido de un violín que toca un viejo ciego. Cómo este hombre pasó de la infancia a la adultez, del mercado callejero donde compró su propio violín por 20 dólares a formar una banda que fue telonera de Elvis Presley, esa es otra historia. Una más sobre cómo la música puede cambiar vidas. •

O<sup>-</sup>

#### Preanuncio

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto María José Rodríguez Murguiondo



ROBERTO SCHMIDT/AFP

Noson de verdad, eso es obvio. Pero por más que estén hechas de metal y a la venta, con su sola presencia las mariposas y sus llamativos colores conforman un vallado que atenúa lo que se despliega por detrás: una empinada colina atestada de viviendas precarias emplazada en una de las ciudades más pobres del mundo, Puerto Príncipe, en Haití, país sumergido en el caos después del asesinato de su presidente, Jovenel Moïse, en julio de 2021. Días atrás, se constituyó un Consejo de Transición, cuya función es encaminar al país hacia unas nuevas elecciones y frenar la violencia de los pandilleros, que tienen bajo su control un 80% de la capital y aterrada a toda su población. Ojalá que la presencia de estas mariposas de fantasía, que son símbolo de cambio y transformación hacia lo bueno y lo bello, sean un preanuncio de que algo puede mejorar en la realidad de los castigados haitianos. ●

#### CATALEJO

El lince ibérico

#### **Ariel Torres**

A lo mejor vieron la noticia el viernes, solo que, en medio de las incontables desgracias que ocurren en el mundo, el dato no llegó a hacerse visible. El lince ibérico, que con 62 individuos maduros estaba al borde de la extinción hace 23 años, ahora salió de esa ominosa lista y, aunque sigue catalogado como vulnerable, su población de 2021 ejemplares le ofrece una nueva esperanza.

Pero hay un mensaje más, oculto entre los dobleces de terciopelo de toda buena noticia. La recuperación del lince ibérico quiere decir que el esfuerzo humano puede alterar la naturaleza. Las medidas adoptadas por Españay Portugal cambiaron el destino de esta especie y para 2040 podría haber 3000 linces en la península. Lo que a su vez contiene otro mensaje. Si la acción humana puede inclinar la balanza hacia el lado positivo, también puede hacerlo en el sentido opuesto. La recuperación del lince ibérico es un aviso para los que quieren creer que la civilización no puede estar causando el cambio climático. También en estos días, se conoció un estudio liderado por el científico del clima Piers Forster y conducido por la Universidad de Leeds, en Inglaterra, que constata que el calentamiento global causado por la actividad humana está en su pico histórico más alto. •









Un cierre increíble Italia empató 1-1 en el minuto 97, se clasificó a los 8<sup>vos</sup> de final de la Eurocopa y dejó a Croacia prácticamente afuera ▶ P.3

Robin Hood moderno Con Jajarabilla, la Argentina vuelve a los Juegos en tiro con arco luego de 36 años P. 4



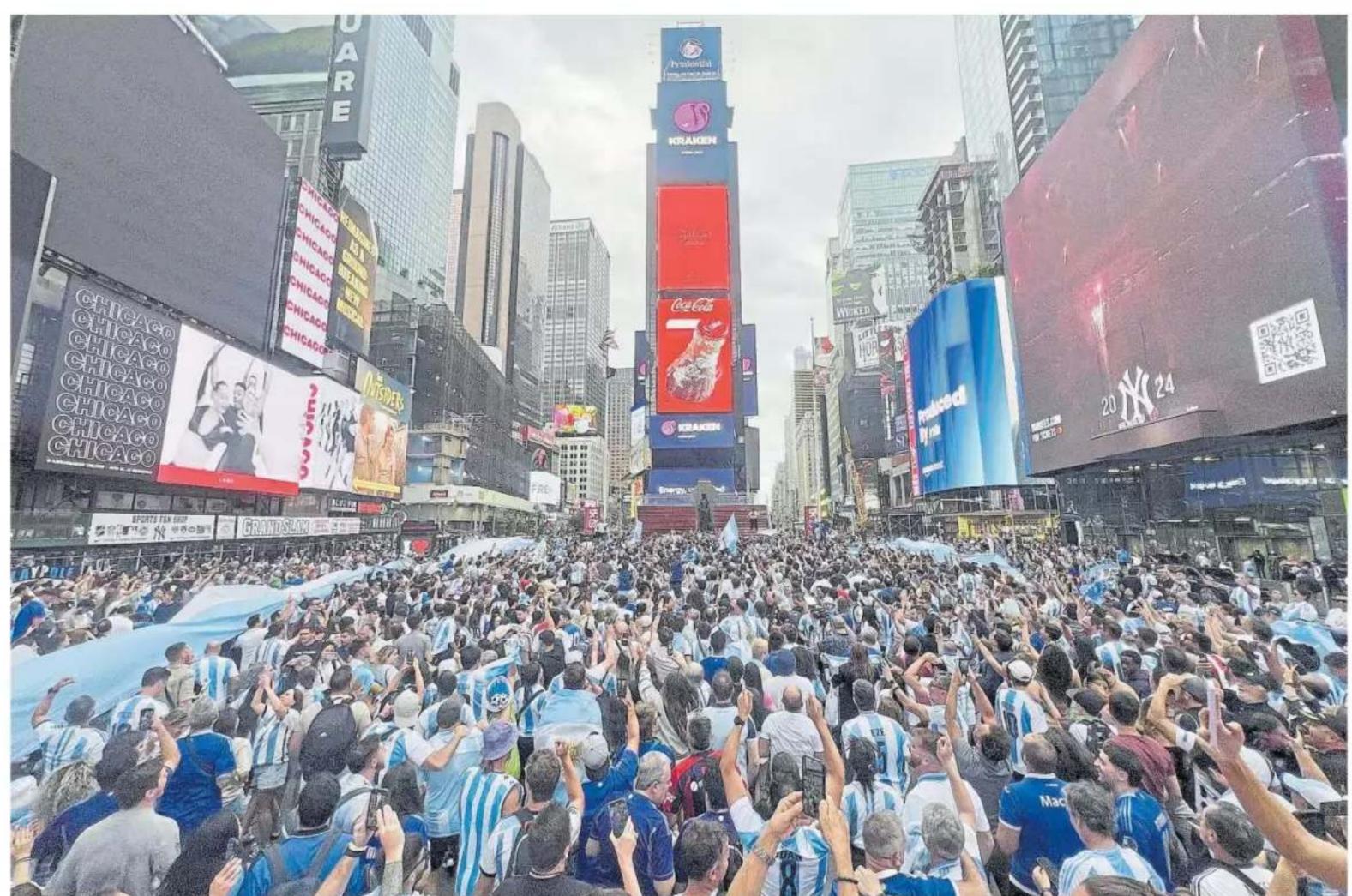

Aproximadamente 5000 hinchas argentinos invadieron Times Square y cubrieron el corazón de Manhattan de color y pasión por la selección de Lionel Messi

A. GRECO / E. ESPECIAL

# Argentina marca la cancha

Otra vez con un fuerte respaldo de los hinchas argentinos, y en medio de la polémica por el mal estado de los campos de juego, la Argentina buscará derrotar a Chile para clasificarse a los 4ºs de final de la Copa América

Diego Mazzei ENVIADO ESPECIAL

NUEVA JERSEY.— "Ya dije lo que tenía que decir". En su tercera aparición pública de la Copa América, Lionel Scaloni desplegó un abanico de emociones y estados de ánimo. Sobrio en el principio, sabía que la requisitoria periodística lo iba a llevar hacia un terreno incómodo: el estado de los campos de juego, sobre los que había elevado quejas antes y después del debut frente a Canadá. Pero algo pasó desde la medianoche de Atlanta a esta

tarde soleada de East Rutherford. dentro de la sala de conferencias del MetLife Stadium, donde hoy, a las 22 de nuestro país, Argentina jugará frente a Chile. "Ya dije lo que tenia que decir", retumbó en la sala, y frenó cualquier intención de polémica. ¿Hubo una bajada de línea para terminar con las quejas? Nadie lo afirma, ni siguiera el propio técnico de la selección cuando se le vuelve a preguntar por el tema. Pero finalmente deja un indicio: "¿Qué podemos hacer? ¿Tenés la solución?", le pregunta retóricamente a un cronista.

Scaloni dijo sin decir. "Lo del campo de juego ya está", cortó en seco antes de que Nahuel Molina, testigo tímido de la cuestión y el otro protagonista de la rueda de prensa, siquiera atinara a responder. Ese Scaloni fastidioso y de pocas pulgas -como cuando se lo consultó sobre el recuerdo de la final de 2016 ante Chile, jugada en este mismo estadio- se transformó en otro fresco y chispeante cuando se le preguntó si le habían comprado un regalo a Lionel Messi, en el día del cumpleaños 37 del capitán ("no, nada; supongo

que la AFA se encargará de eso").

Quejas, quejas y más quejas se fueron acumulando en el incio de la Copa América, sobre algo que a esta altura, con una organización hiperevolucionada en casi todos los aspectos, es extraño que ocurra. El estado de los campos de juego del torneo, en especial los que le han tocado en suerte a la selección argentina, es materia de cuestionamientos. Ocurrió en la jornada inaugural, en el imponente Mercedes Benz Stadium de Atlanta, y ocurrirá en el MetLife, de Nueva Jersey: son dos estadios originalmente diseñados para césped sintético, aggiornados con pasto natural únicamente para este torneo. Y la improvisación no suele tener buenos resultados.

El pedido original de Conmebol fue claro: todos los campos de juego de la Copa deben estar en las mismas condiciones (léase, ser de césped natural), para que todos compitan sin diferencias. Fieles a su capacidad de resolución, los estadounidenses, a cargo de la organización, lo llevaron a cabo. Pero, claro, con sus tiempos y reglas. Continúa en la página 2 GRUPO A: ARGENTINA / PERÚ / CHILE / CANADÁ



Messi: torta con amigos en Nueva Jersey, por sus 37 años @ARGENTINA

# Imperfecciones, fallas y quejas: del césped sintético al natural

El torneo tiene estadios imponentes, pero campos de juego en mal estado; los riesgos

#### Viene de tapa

Tanto el de Atlanta como el de Nueva Jersey, son estadios utilizados para otras cuestiones: allí juegan las franquicias de National Football League (la liga principal de fútbol americano) y también se desarrollan megaconciertos. Y todo se desarrolla sobre césped sintético. La Copa América es, para los estadounidenses, un evento más en el calendario; ni más ni menos que el resto.

rápidamente; uno o dos días antes del partido, despliegan tiras de césped natural (no panes, tiras) a lo largo de toda la cancha. Y las imperfecciones se cubren como pueden. En consecuencia, al no ser terrenos originalmente construidos para albergar césped natural, la pisada Otroasunto es el riego: no hay, lógicamente, un sistema de aspersores como pueden verse en la mayoría

Por eso, ellos pueden resolverlo puede sentirse como antinatural.

de los campos del mundo. ¿Cómo se mantienen húmedos? Ni más ni menos que con riego manual. Una hora antes del encuentro entre Argentina y Canadá, desde las cuatro esquinas del Mercedes Benz Arena se desplegaron largas mangueras, manejadas por un grupo de operarios, que se encargaron de ir regando por sectores. Lo mismo sucedió durante este lunes en el MetLife.

Las que jas estuvieron y están a la orden del día. Lionel Scaloni, que había avisado en la previa de la inauguración sobre el estado del céspeddel Mercedes Benz Stadium, pisó el acelerador después del triunfo: "Hace siete meses que sabemos quevamosajugaracáy cambiaron el césped hace dos días. El estadio es hermoso y con el césped sintético debe ser espectacular, pero con el césped de hoy no está apta para este tipo de jugadores". Dibu Martínez no tuvo filtro: "La cancha es un desastre. Pusieron panes de césped arriba de un sintético y parecía un trampolín cada vez que recibíamos la pelota".

Argentina sintió las condiciones de la cancha y modificó su juego de manera evidente, más allá de la férrea oposición que propuso Canadá: más pelotazos y menos circuito asociado de pases. En uno de esos envios largos se notó lo indomable del pasto, cuando Di María corrió 20 metros con la pelota y nunca pudo dominarla a su comodidad; terminódefiniendoapresuradoyel arquero le tapó el mano a mano.

Este lunes fue Ricardo Gareca el que deslizó una crítica en la conferencia de prensa previa al Argentina-Chile, por el estado del campo de juego del escenario de Nueva Jersey. "Veo que los muchachos [por los futbolistas] tienen problemas en la mayoría de los estadios. La cancha seca, dimensiones pequeñas... Lógicamente hay algunos desniveles producto de acomodar la cancha para la Copa, ellos tienen otros escenarios. Y al momento de rodar la pelota no lo hace de la mejor manera", dijo el DT de la Roja.

En Uruguay toman nota de esta situación, porque saben que allí, en el MetLife, jugarán su próximo partido contra Bolivia. "Atención, Marcelo Bielsa: duras críticas a la cancha del estadio MetLife, donde Uruguay enfrentará a Bolivia", titula el diario El Observador.

Sin dudas, es el gran talón de Aquiles en la Copa América. Imponentes estadios que albergan a grandes estrellas mundiales necesitan campos de juego acordes. En eso todos coinciden, aunque ya es demasiado tarde para corregirlo. •



Una marea albiceleste en la esquina de la avenida Broadway y la Séptima, en una ca

# "Somos locales otra vez": fiebre albiceleste en Times Square

De Qatar a Manhattan, otro banderazo con más de 5000 argentinos; frente al hotel, le cantaron el feliz cumpleaños a Messi

#### Colombia sigue firme con Lorenzo: 2-1 frente a Paraguay

Colombia está cada vez más sólida de la mano de Néstor Lorenzo. Anoche, por el Grupo D de la Copa América, el seleccionado cafetero derrotó por 2 a 1 a Paraguay, dirigido por otro argentino, Daniel Garnero. Daniel Muñoz y Jefferson Lerma marcaron los goles del conjunto vencedor, que con Lorenzo como entrenador lleva un invicto de 21 partidos, con 16 victorias y cinco empates. Julio Enciso descontó para los paraguayos, tras una jugada en la que participó Ramón Sosa, de Talleres. A partir de la posesión, Colombia asumió el dominio del desarrollo, en medio de un partido reñido y con mucho despliegue. •

#### **EQUIPO CON MISTERIO**

Scaloni no ofreció ni pistas sobre la formación que esta noche, desde las 22, buscará una victoria ante Chile que le asegure el pasaje a los 4ºs de final de la Copa. Habrá cambios. Quizás, en todas las líneas. ¿Candidatos? Otamendi o Licha Martínez; ¿vuelve Enzo por Paredes? Y la pregunta repetida: ¿quién será el N°9, Julián o ingresará Lautaro?

#### Grupo A

| EQUIPOS   | P | J | G | E | P | GF | GC | D  |
|-----------|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Argentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2  | 0  | •2 |
| Perú      | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| Chile     | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| Canadá    | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0  | 2  | -2 |

#### 22 hs TV: TvC Sports, Telefé.

TV Pública y DSports.

Argentina (4-4-2) E. Martínez; Montiel, C. Romero. Otamendi o L. Martínez y Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández o Paredes, Mac Allister v Nicolas González: Lautaro Martínez o Julián Alvarez y

#### Chile (4-2-3-1)

Claudio Bravo: Mauricio Isla. Igor Lichnovsky, Paulo Díaz y Gabriel Suazo; Marcelino Núñez y Erick Pulgar; Víctor Dávila, Alexis Sánchez y Rodrigo Echeverría o Darío Osorio; Eduardo Vargas. DT: R. Gareca. Arbitro: Andrés Matonte (Uru.). Estadio: MetLife, de N. Jersey.

#### Federico Águila ENVIADO ESPECIAL

Bombos, banderas gigantes, camisetas de Messi y bengalas de humo. Canciones de canchay la emoción a flor de piel. Así vivieron más de cinco mil argentinos la antesala del partido que hoy jugará la selección frente a Chilepor la Copa América. La zona de Times Square, la más concurrida por miles de turistas en Nueva York, vivió una verdadera fiesta en celeste y blanco. Algo inédito para un país acostumbrado a otros rituales.

En las víspera del partido en el hinchas de la Albiceleste se hicieron ver y sentir en pleno Manhattan. La movida estaba convocada para las 18 (19 de Argentina). Pero una hora antes la multitud empezó a concentrarse bajo las escalinatas rojas, en el triángulo no salta es un inglés" y otros hits más grande de EE.UU.

de cancha fueron entonados ante la mirada cautiva de los habitantes de la Gran Manzana. También hubo saludos para Lionel Messi en su cumpleaños número 37. Incluso, luego, un puñado llegó hasta el hotel de la selección y le cantó el feliz cumple al capitán, que agradeció mostrándose por un ventanal.

El tráfico por la Séptima avenida seguía como siempre: bocinazos y embotellamientos. Sobre la vereda de enfrente de la zona de los teatros de Broadway, turistas y locales se quedaron mirando sin entender lo que pasaba. Pocos saben qué es Metlife de Nueva Jersey, miles de la Copa América, pero la sola mención de Messi es suficiente. Aquí lo conocen los latinos y también los estadounidenses.

Grupos de jóvenes, familias enteras, amigos, parejas. Muchos de los hinchas llegaron desde Argentina. Muchos otros residen en Nueva que forman la Séptima avenida y York y la zona: aquí se concentra la Broadway. "Muchachos", "el que segunda comunidad de argentinos

#### **FÚTBOL** » LA EUROCOPA



lurosa tarde de Manhattan al ritmo de la pasión por la selección

"Cada dia te quiero más, soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar", fue uno de los primeros temas. Otro, como es costumbre, estuvo dedicado a Maradona: "Esto es para el Diego, que lo mira desde el cielo". A las 18 (19 de la Argentina), ya había más de 5000 personas.

Federico Halzuet estuvo con su familia. Debora, su esposa, y sus tres hijos, Sebastián, Isabela y Máximo. Todos nacidos en California, lugar donde Federico llegó hace 25 años en busca de una nueva vida. "Nunca vi algo igual. Meter tanta gente en este lugar es algo increíble", sostuvo con emoción mientras les contaba a sus hijos la pasión por la selección. "Esto es algo que se transmite", resumió en diálogo con LA NACION.

Marcelo nació en Mendoza y con solo tres años llegó a Brooklyn a vivir con su madre y su abuela. Con su camiseta argentina puesta sobre una impecable camisa blanca, dijo -aligual que Federico-nunca haber visto una concentración semejante de hinchas en Times Square. "Recuerdo cuando salimos campeones en México 86 que celebramos en Queens, donde hay una gran comunidad de argentinos, pero nada parecido a esto".

Otro Marcelo llegó a Manhattan desde Palermo en los 90, con 26 años y mientras el país vivía la hiperinflación. Sostiene que tampoco vivió algo semejante en esta esquina emblemática de Nueva York: "Cuando ganamos en Qatar salieron muchos argentinos, pero esta vez se juntaron con los que vinieron desde allá a ver a la selección".

Durante el festejo, no hubo desbordes de ningún tipo. Un patrulleroy tres policías solo controlaban el tránsito sobre la 46 y Broadway.

Pasadas las 19 (20 en la Argentina), la multitud de argentinos comenzó a desconcentrarse. Muchos de los que este lunes estuvieron celebrando volverán a encontrarse hoy en el Metlife, dónde se esperan que se agoten las 82.000 entradas. Y donde la selección volverá a ser local.

Con el dólar arriba de \$1300

La noticia del dólar blue superan-

do la barrera de los 1300 pesos casi no llegó a oídos de los argentinos que desde hace un par de días se los distingue en los principales puntos turísticos de esta ciudad. En la zona de Wall Street, el distrito financiero. en el Central Park o en Times Square, el acento argentino es la particularidad que más llama la atención.

Emilio es de Resistencia y armó el viaje junto a otros nueve amigos de entre 30 y 40 años. Ahorraron varios meses para venir a ver a la selección frente a Chile y en la fecha siguiente viajarán a Miami para presenciar el tercer partido con Perú. Están alojados en un hotel y calculan que el viaje, las entradas para dos partidos y el alojamiento les costó por encima de los 2000 dólares por persona.

Por su lado, Juan vino de Avellaneda junto a su mujer. Hace cuatro días que está paseando y tiene previsto estar en el Metlife. Luego viajará otros diez días a Miami para estar en la tercera fecha de la selección frente a Perú. "Es una locura, nunca vi nada igual. Hay argentinos por todos lados. La verdad que te eriza la piel". Vestido con la camiseta argentina, Juan dice que los precios son más caros que en Buenos Aires. Aunque compara: "Una pizza margherita vale 16 dólares, unos 17.000 pesos en Argentina, está cerca. Igual, no tenés que hacer la cuenta acá", dice.

Desde Capital, Agustín llegó junto a otros cinco amigos. El plan es seguir a la selección en los cuatro primeros partidos. Cuenta a LA NAcion que empezaron a organizar el viaje desde diciembre. Compraron pasajes, buscaron alojamiento (menos en Nueva Jersey, donde se alojan en la casa del tío George) y sacaron las entradas. Según Agustín, que estuvo en Qatar, los tickets del Mundial eran dificiles de conseguir pero mucho más baratos. A 80 dólares se vendían en el Mundial, mientras que aquí en la Copa América arrancan a partir de los 200 dólares. Estos jóvenes que rondan los 40 años, dicen que el presupuesto para pasar dos semanas en Estados Unidos, con pasajes, entradas y alojamiento, está cercano a los 4000 dólares.



El golazo de Zaccagni, con un derechazo combado, para el empate de Italia

GETTY

# Agónico empate de Italia, que sigue y deja a Modric desolado

El 1-1 en el minuto 97 clasificó al defensor del título; Croacia depende de un milagro

Claudio Mauri

LA NACION

Hay goles que no solo definen un partido, sino que marcan una era, dividen los ciclos. Hay goles que son una bomba emocional por el fuerte contraste entre la euforia y la desolación.

Minuto 97 en Leipzig de los 98 a los que se estiró este Italia-Croacia que desde el comienzo tuvo todo el aroma y la tensión de una definición. Una pulseada agónica. Los indomables croatas ganaban 1-0 y se estaban metiendo en los octavos de final, mientras que el defensor del título debía rezar por otros resultados -avanzan los cuatro mejores de los seis terceros-para saber si en los próximos dos días hacía o no las valijas.

Luka Modric había sido reemplazadoa los 34 minutos del segundo tiempo. Veinticuatro minutos antes había marcado el 1-0 para transformarse, con 38 años y 289 días, en el autor de un gol de más edad en la historia de la Eurocopa. Otravez Modricsiendo un ejemplo admirable, ya sobrepasando la categoría de futbolista para pasar a la de atleta universal. Porque unos segundos antes de tomar el rechace de Donnarumma tras el toque de Budimir, Modric había pasado por el duro trance de fallar un penal.

Con el sentido competitivo a prueba de balas que lo caracterizó

en toda su carrera, Modric se repuso para aparecer en el área como un delantero con olfato para poner el 1-0. Entonces, Italia dejó de ser selectiva en sus ataques para desatar un vendaval, hasta con cuatro delanteros, porque habían ingresado Chiesa, Scamacca y Zaccagni para acompañar a Mateo Retegui.

Modric había sido reemplazado bajo una ovación atronadora de los revoltosos hinchas croatas, que no dejaron de tirar vasos en cada córner a favor de Italia. El golazo de Zaccagni, tras la proyección a puro coraje desde atrás de Ricardo Calafiori, desató en Italia una locura festiva similar al título conquistado hace tres años en Wembley.

Italia adentro, sigue el campeón, y Croacia tiene un piey medio afuera, son muy remotas las posibilidades de que ingrese como uno de los cuatro mejores terceros. Necesita que Inglaterra golee 4-0 a Eslovenia, Dinamarca le gane a Serbia y pierdan República Checay Georgia. Sería un milagro que Croacia evite una eliminación que tiene toda la pinta de cerrar un

#### Grupo B

| EQUIPOS | P | J | G | E | P | GF | GC | D  |
|---------|---|---|---|---|---|----|----|----|
| España  | 9 | 3 | 3 | - | * | 5  | 0  | -5 |
| Italia  | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3  | 3  | 0  |
| Croacia | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 3  | 6  | -3 |
| Albania | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 3  | 5  | -2 |

ciclo para una generación que fue subcampeón en el Mundial 2018, tercero en el 2022 y finalista en la última Nations League.

Modric recibió el empate de Italia hundido en la segunda fila del banco de los suplentes. Con la amargura en el rostro, luego expresó en los micrófonos de la UEFA: "No sé qué decir, el fútbol puede ser bastante cruel. Es lo que nos pasó esta noche. No merecíamos recibir ese gol en el final. Es horrible asimilar lo que acaba de pasar. No hay explicación, pero estas cosas pasan". No era momento para aventurar si se retirará del seleccionado tras 178 presencias, 26 goles y 29 asistencias.

Italia ya tiene rival: Suiza en los octavos de final, en Berlín. "Estoy muy contento, el equipo demostró personalidad para llegar el empate. Ahora a descansar para enfrentar a Suiza", expresó Retegui, que después de haber jugado 7 minutos contra Albania y 26 ante España fue titular en una Italia que buscaba más agresividad ofensiva, un delantero tan capaz de atacar a los espacios como de presionar sobre los zagueros rivales. El ex-Tigre se ajusta al perfil de jugador sacrificado, porfiado, más intenso que dúctil para manejarse en espacios reducidos. Derrocha energía en cada uno de sus movimientos.

El nacido en San Fernando estuvo voluntarioso, pero poco fino en la puntada final. Un cabezazo salió al córner tras desviarse en un defensor. Mantuvo un ardoroso duelo con Marin Pongracic. El zaguero croata le bloqueó dos definiciones dentro del área. El cuerpo a cuerpo entre ambos no tuvo respiro.

En plenofragor, Retegui hizo un movimiento de pivote de espalda al arco con giro para asistir la llegada deChiesa, cuyo centro no llegó a ser conectado por Scamacca. Iban 41 minutos y esta Italia sin grandes figuras ni líderes, pero con jugadores aplicados y constantes, veía cada vez más cerca la derrota. Por eso el empate tuvo ribetes de hazaña, cuando el gladiador Modric ya no estaba en combate. •

4 DEPORTES LA NACION | MARTES 25 DE JUNIO DE 2024

#### CONTRATAPA | RUMBO A PARÍS 2024 Y TENIS



Jajarabilla, concentrado; el tiro con arco exige esfuerzo físico y psicológico

#### F. MARELLI

# Con aire medieval. La Argentina recupera un lugar en el tiro con arco

Damián Jajarabilla será el primer representante olímpico en tiro con arco en 36 años y el tercero en la historia

Sebastián Torok

LA NACION

Damián Jajarabilla (25 años) conecta dos mundos: el del mismisimo desarrollo de la civilización humana con el de la modernidad y los avances tecnológicos. El origen del tiro con arco, deporte olímpico que llevará al atleta marplatense a París 2024, desciende de la cacería y el combate desde fines del período Paleolítico o principios del Mesolítico. Con el tiempo, evolucionó y mutó en una actividad recreativa y muy competitiva. Surgió por primera vez en los Juegos Olímpicos de 1904, Londres 1908 y Amberes 1920, antes de un paréntesis de 52 años. En 1931, en Ucrania, se fundó la federación internacional (World Archery); el deporte se reintrodujo en los Juegos de desde entonces.

Jajarabilla logró algo histórico. Será el tercer arquero argentino en los Juegos Olímpicos; el primero en 36 años, desde que lohicieran Ángel Belloy Claudio con arco requiere de atención Pafundi (en Seúl 1988). Obtuvo y habilidad, demanda fortalesu boleto para París en abril pa- za física y también psicológica. sado, en un torneo clasificatorio en Medellín. "Descubrí el tiro con arco por los juegos de computadora, empecé a tirar años 13-14 años y no paré", le cuenta a LA NACION. Y añade: "Me gusta cualquier pensamiento por la mucho lo que es medieval y fan- cabeza, entonces hacemos tra-

tasioso, entonces, siempre que estoy tirando me imagino que estoy en un mundo de fantasía. Trato de llevarlo por ese lado para motivarme. La mayor parte de mi entrenamiento estoy solo, entonces, si estoy todo el tiempo pensando en competir, competiry competir... me come la cabeza. En cambio, así busco creatividad. Me gusta leer todo lo que es el género de animé; las novelas medievales y fantasiosas me encantan. El tiempo libre lo ocupo leyendo y viendo películas sobre el tema".

Concentrado. Taciturno. Observador. Tímido. Así luce Jajarabilla en un primer golpe de París 1900; siguió en Saint Louis vista. Pero "el fuego va por dentro", describe el técnico de la selección argentina de tiro con arco, Mauro De Mattia. "Damián transmite paz, pero por dentro tiene mucha pasión, es un loco del tiro con arco, es gran parte 1972, en Múnich, y permanece de su vida. Como deportista de elite que es, le dedica muchas horas a perfeccionarse. Es una emoción enorme que esté en París. No encuentro muchas palabras", apunta De Mattia. El tiro "Cuando estás tirando, si bien el tiempo es muy cortito, porque son tres minutos para seis flechas, parece que pasa súper lento. Cuando tirás se te pasa

bajos de concentración, visualización", explica Jajarabilla, que entre su equipamiento tiene enganchados distintos amuletos y muñequitos (en su espalda lleva a Chimuelo, de la película Cómo entrenar a tu dragón).

El peso del arco (aproximadamente tres kilos y medio) y de los instrumentos que cargan los arqueros llevan a que el trabajo de kinesiología y de prevención de lesiones sea fundamental. "El cuello y el hombro son muy importantes. El manguito rotador, específicamente, es lo que más se lesiona. Tenés que estar todo el tiempo haciendo ejercicios de elongación y calentamiento. A principio de año tuve tendinitis, ya estoy tratándome, pero me dolía un montón", relata Jajarabilla sobre una de las particularidades de un deporte que es dominado por Corea del Sur: es el país más exitoso en los Juegos Olímpicos, con 27 medallas doradas, nueve plateadas y siete de bronce. "Los otros países fuertes son Estados Unidos, Italia y Francia-agrega-. Ellos pueden vivir del tiro con arco, pero no especificamente por las becas deportivas, sino por los sponsors privados. En mi caso, por ahora, tengo la beca del Enard y de la Secretaría de Deportes; y también de Mar del Plata tengo el respaldo del Emder (Ente Municipal de Deportes)".

yfuera del país). El equipamiento es muy costoso. "Es muy caro, sí. Un equipo de competencia completo te puede costar entre cinco mil y seis míl dólares -indica Jajarabilla-. Las flechas, que son de aluminio y carbono,

son las que más desgaste tienen. Cada cuatro o cinco meses tenés que comprar una docena nueva yacá salen 800 dólares. Encima, en el país no se fabrica nada". El problema, "más allá del costo...", aporta De Mattia, es "lograr la importación. Un juego de palas para un arco recurvo o el mango sale entre 800 y 1000 dólares. A esa cifra hay que sumarle el impuesto en la aduana y te sale el doble".

Entre la realidad y la ficción, el tiro con arco se vincula con el mentado flechazo a la manzana sobre la cabeza de una persona. "A un chico con manzanita en la cabeza no le tiré, je. Pero algunas veces sí jugamos sacando el blancoy poniendo otros objetos, como un globo, una manzana... pero nada que ponga en riesgo a una persona", sonríe el marplatense. "Uno vincula este deporte a la ficción. Te dicen: '¡Qué hacés, Robin Hood!'. En apariencia se ve un deporte muy tranquilo, pero por dentro lleva mucha concentración, tensión, nervios. Parece muy estático, pero estás todo el tiempo en movimiento, caminando hacia el objetivo para recoger las flechas, ida y vuelta", expresa De Mattia, en el Cenard, durante un ensayo del seleccionado que, además de Jajarabilla, integran Iván Nikolajuk, Oriana González Vargas, Alma Puevo, Bruno Nunzi, Ignacio Escalante y Valentín Walter.

Según De Mattia, se trata de un deporte "que lo puede practicar todo el mundo. En los clubes tenemos chicos de 7-8 años, hasta adultos de 65-70 años disparando en eventos nacionales. En el país tenemos unos 200 y pico de clubes federados a la Fatarco (Federación Argentina de Tiro con Arco); para nosotros es un montón. Calculamos unos 2500-3000 arqueros federados, de las distintas categorías. En la elite de la competencia, si hacés los ejercicios y el entrenamiento invisible, podés estar hasta los 35-40 años. Incluso hemos tenido campeones del mundo u olímpicos de unos 50 años". El técnico, asimismo, entiende que una de las razones por las que Corea domina la arquería es porque está dentro de su culturay, además, porque la incluyen en la estructura educativa desde la primaria, lo que facilita la "de-

tección de talentos". En París 2024, la competencia de tiro con arco se desarrollará entre el 25 de julio y el 4 de agosto, en la arbolada sede de La Explanada de los Inválidos (Esplanade des Invalides), en el distrito 7. Los arqueros recurvos, como en cada competición internacional, disparan al blanco a distancias de 70 metros. La etapa de clasificación consta de 72 disparos (flechas).

"Megustaría que mi clasificación para París sea un impulso para que el deporte tenga cada vez más difusión, se profesionalice y haya más competencia a nivel nacional", añora Jajarabilla. "Cuando salimos al exterior nos encontramos con un Los gastos no son únicamente nivel diferente – agrega –. Hasta para entrenarse y viajar (dentro el año pasado yo estaba 112-120 del mundo; ahora estoy en entre el 55 y el 65. Cada día que pasa y se acercan los Juegos es más loco y emocionante. Hasta hace poco estaba muy tranquilo, pero ahora tengo más nervios. Será un sueño". •

#### Cerúndolo y una rápida despedida en Eastbourne

Defendía el título y llegará a Wimbledon sin triunfos en césped

Hace casi un año, Francisco Cerúndolo conseguía un logro histórico: después de 28 años, le ponía fin a una larga sequía del tenis argentino en césped y se consagraba campeón del ATP 250 de Eastbourne, uno de los torneos más tradicionales de la gira previa a Wimbledon.

Este año, Cerúndolo intentó ir en busca de la reválida. Pero dijo adiós en primera rueda: el estadounidense Marcos Giron lo derrotó por 7-6 (7-5) y 7-6 (7-4), en un partido sin quiebres de servicio. Giron, 46º del mundo, tuvo una oportunidad que no pudo aprovechar; Cerúndolo (27º) no dispuso de break-points sobre el saque rival. En un desarrollo tan cerrado, con mucha efectividad de ambos con el primer servicio (89% para el estadounidense, 79% para el argentino), el duelo se definió por detalles en sendos desempates. Al no poder defender el título, Cerúndolo cederá 250 puntos para el ranking, y retrocederá al menos hasta el puesto 30°. El jugador porteño llegará a Wimbledon con poco rodaje en césped, ya que la semana pasada había perdido en primera rueda, en el torneo de Queen's, en Londres.

En Eastbourne también se despidió Tomás Martín Etcheverry (31°), que perdió con el chino Juncheng Shang (104°), ingresado desde la clasificación, por 7-5, 3-6 y 7-6 (7-4). En busca de mejores resultados, Mariano Navone (329) se presentará este martes frente a Kei Nishikori (399°, ex número 4), que recibió una invitación especial para poder jugar. Mientras, en la segunda rueda, Sebastián Báez (18°), aguarda al ganador del cruce entre el serbio Miomir Kecmanovic (53°) y el chino Zhizen Zhang (33°). •



Fútbol Copa América 19 » Perú vs. Canadá. Dsports (610/1610 HD) 22 » Chile vs. Argentina. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629) HD), Dsports (610/1610 HD), TV Pública (CV 11 - DTV 1121 HD) v

Eurocopa 13 » Francia vs. Polonia. Star-13 » Países Bajos vs. Austria. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

Telefe (CV 10 - DTV 1123 HD)

16 » Dinamarca vs. Serbia. Star-16 » Inglaterra vs. Eslovenia. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

# espectáculos

película más vista de Netflix en todo el mundo, donde Jessica Alba juega a ser Rambo.

Edición a cargo de Franco Varise www.lanacion.com/espectaculos @@LNespectaculos @Facebook.com/lanacion = espectaculos@lanacion.com.ar

# Andrea Garrote. "En un escenario grande, uno se siente como chamán"

Una de las actrices más reconocidas del teatro sigue con Pundonor mientras anticipa nuevos proyectos; por qué nunca estuvo en TV y otras reflexiones sobre una trayectoria cada vez más reconocida | PÁGINA 2

Texto Pablo Mascareño PARA LA NACION | Foto Rodrigo Nespolo

de, uno se siente como un chamán que invo-🗖 ca una energía". Andrea Garrote pisa fuerte cada vez que sube a escena. Por estos días, su agenda como actriz la lleva a volver a darle vida a la profesora Claudia Pérez Espinosa ("La" Pérez Espinosa), esa mujer en estado de vulnerabilidad que regresa a los claustros universitarios para hablar sobre Michel Foucault luego de algunos meses de licencia.

Se trata de ese monólogo -escrito por Garrote-profundo, crudo, salvaje, no exento de humor, en el que se sostiene la narración de Pundonor, pieza estrenada en julio de 2018, que va y viene de la cartelera -codirigida por Rafael Spregelburd y la propia actriz-y que ahora está en cartel en el Teatro Picadero hasta fines de junio.

Además, su presente la encuentra ensayando Prima Facie, escrita por la dramaturga australiano-británica Suzie Miller, un unipersonal que en su puesta argentina estará a cargo de Julieta Zylberberg en el Multiteatro, desde la primera semana de julio, y más hacia fin de año dirigirá a Cecilia Roth en La madre, una obra que se verá en el Teatro Picadero en octubre, después del regreso de Roth al país. A esa agenda hay que sumarle su labor docente, de manera institucional y en sus propios talleres, espacios donde se conjuga la actuación, la dirección y la escritura, conformando una formación interdisciplinaria en los alumnos. Continúa en página 2



Una actriz y directora que prefiere el prestigio a la fama

# Intensa-mente 2 podría superar el récord histórico de Toy Story 4

CINE. Con los números del domingo, el film de Pixar alcanzó 3.326.319 tickets vendidos; se espera que siga sumando

#### Natalia Trzenko

LA NACION

nas. La película de Pixar, que escolar de julio. llevaba diez días rompiendo récords de taquilla, logró que go fue extraordinario para los el viernes se convirtiera -gra- cines y resultó todavía mejor vendidas- en la jornada de raba en el mercado local) que mayor venta de entradas de el anterior, también extendiducción cerró el fin de sema- feriado del lunes 17. Entre el zadas por Ultracine.

de Toy Story 4, hasta ahora la de semana pasado fue del 11 a esa cifra.

cierto es que la nueva entrega de la saga de Gru todavía tiene mucho camino por recorrer La racha ganadora de Inten- y grandes posibilidades de sa-mente 2 continuó anteayer achicar la diferencia, espedomingo en las salas argenti- cialmente durante el receso

Este fin de semana extralarcias a las 550.576 localidades en la taquilla (como se espelos últimos 27 años. La pro- do gracias a que se agregó el na extralargo con un récord jueves 20 y el domingo 23, los inmejorable: 3.326.319 tickets cines argentinos vendieron vendidos, según cifras fiscali- 2.029.454 entradas, según cifras recolectadas por Ultra-Así, el film igualó la hazaña cine. La suba respecto del fin película más taquillera de la por ciento. De ellos, 1.253.451 historia argentina, llegando correspondieron a Intensaa los tres millones de entra- mente 2y 700.333 a Mi villano das vendidas en diez jornadas favorito 4, dueñas absolutas en las salas. Según Ultracine, y excluyentes de la hiperdesde que la consultora se concentrada cartelera local. dedica a la estadística, solo 18 Estos dos tanques animados películas superaron los 3 mi- de Hollywood se quedaron llones. Y entre ellas solo una con el 95% del total de las enes argentina: Relatos salvajes tradas de cine vendidas. Una (3.937.520 espectadores), a tendencia que se reconfirmó la que le tomó 52 días llegar el domingo y que para algunos analistas representa un Debido a la sucesión de fe- impulso que podría llevar a riados entre jueves y domin- Intensa-mente 2 a superar el go, en las salas se superaron récord absoluto de la película los dos millones de especta- más vista de la cartelera local dores, en mayor parte gracias establecido por Toy Story 4 en a Intensa-mente 2, aunque el 2019: para ello tiene que suestreno de Mi villano favori- perar las 6.635.000 entradas to 4 contribuyó con más de vendidas. Hasta el domingo, 700.000 espectadores en su como se dijo, la más reciente primer fin de semana en las película de Pixar ya había alsalas. Aunque se trató de un canzado y superado la mitad lejano segundo puesto con deesamarcaapenasoncedías respecto al film de Pixar, lo después de su estreno. •

# Lenny Kravitz visitará la Argentina

MÚSICA. El artista norteamericano presentará su último disco, Blue Electric Light, el 27 de noviembre

Electric Light Tour 2024, Lenny Kravitz regresa este año a la Argentina. El cantante de "American Woman" se presentará el 27 de noviembre en el Movistar Arena. Las entradas para este show se podrán conseguir a partir del miércoles 26 de junio a las únicamente a través de movistararena.com.ar, en preventa exclusiva para clientes de Banco Patagonia, por 24 horas o hasta agotar stock, lo

da la preventa, comenzará, a continuación, la venta general con todos los medios de pago. Los clientes de Banco Patagonia contarán con el beneficio de 6 cuotas sin interés en todas las instancias de venta.

El lanzamiento de Blue Electric Light Moda de los Estados Unidos. y su tour mundial homónimo transforman a 2024 en un año histórico para Lenny Kravitz, al que Billboard apodóel "Lennaissance". El álbum de-

En el marco de su gira mundial Blue que suceda primero. Una vez agota- butó con un gran éxito de crítica para trevista, el exitoso cantante e ícono quien este año fuera homenajeado con su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, con el "Music Icon Award" en los People Choice Awardsyel "Fashion Icon Award" del CFDA, el Consejo de Diseñadores de

El pasado 26 de mayo, Lenny Kravitz cumplió 60 años, aunque no luzca ni por asomo como un hombre de esa edad. En una reciente en-

de la moda brindó algunos detalles de la rutina que lo mantiene saludable, pero también reveló cuáles fueron los usos y costumbres que debió dejar atrás para verse y sentirse como cuando tenía 40. "Apenas puedo creer la edad que tengo, pero es hermoso", contó el músico a The Guardian, y confirmó que desde hace9años no está en pareja y que prefiere el celibato al sexo casual. •

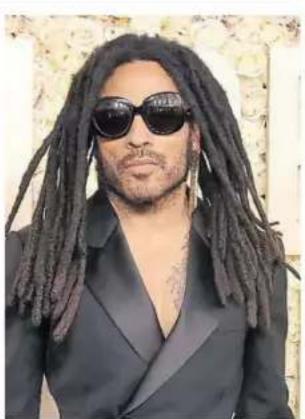

Lenny Kravitz

ARCHIVO

2 | ESPECTÁCULOS

LA NACION | MARTES 25 DE JUNIO DE 2024

#### Viene de tapa

"No bailo ni canto en el escenario, hablo, pero esa música del habla es casi como un canto. Esa voz tiene que sonar", sostiene Garrote, quien fue una de las fundadoras -junto con Spregelburd-de El Patrón Vázquez, uno de los colectivos estéticos más ricos del teatro argentino, que comenzó a dejar su impronta indeleble en la primera mitad de los años 90. "Con Spregelburd hicimos gestas titánicas como La estupidez, que duraba cuatro horas. La hacíamos en el ámbito independiente, sin nadie detrás de escena y con 25 cambios de vestuario, donde había un tramo en el que aparecía borracha y otro en silla de ruedas. Fueron años de un entrenamiento muy fuerte. En un festival hicimos dos funciones seguidas, luego sentí que había actuado todo el día", rememora. Más allá de las cuestiones que aparecen en la superficie, Garrote entiende que hacer un monólogo como el de Pundonor es "nadar en aguas abiertas".

#### No todo actor o actriz se le anima.

-Es que hay un nivel de sufrimiento que, si no tenés mucha confianza, no te dan ganas hacerlo. No es
para todos y no es para cualquier
momento de la vida. Pundonor no
me aburre, resuena distinto a lo
largo del tiempo y, como le habla a
la gente, siento a los espectadores
como compañeros de escena. Ellos
son mis alumnos que vibran, me
contestan.

Para la Real Academia Española, el vocablo "pundonor" remite a un sentimiento que impulsa a una persona a mantener su buena fama y a superarse. De eso se trata el desafío de la profesora que interpreta Garrote: vuelve al aula para redimirse y superar la humillación, pero termina en el lodazal de otras degradaciones aún más complejas, tensionada y con una emocionalidad endeble. Los testigos de la proeza son sus alumnos (el público, nada menos).

#### -¿Cómo nació la propuesta?

-Tenía la necesidad de escribir un monólogo, pero en el que sucediese algo vivo, que hubiera presente escénico. En *Pundonor*, el personaje se juega algo, camina sobre una cuerda, va decidiendo ir contando algo más. Es como si dijera "si ya me embarré, quiero dar testimonio in praesentia", aunque eso le cueste. Las palabras del personaje desbordan. Una vez que me decidí a escribirlo, apareció la idea de Foucault y lo hice en pocos meses, en pocas sentadas. Fue juntar las fichas de un Tetris.

"La" Pérez Espinosa dedicó su vida docente a transmitir el pensamiento de Michel Foucault, el filósofo francés fallecido en París en 1984. En su rentrée a los claustros, nuevamente las ideas del ilustre son un anclaje, un arma de defensa, un modo de cuestionar su contexto y a ella misma. En Foucault ahora ahondará para huir de lo vergonzante que le sucedió. El pensamiento crítico de Foucault en torno a las instituciones sociales es un gran punto de partida para que esa profesora de ficción cuestione varios parámetros de la sociedad "libre". Ahora es ella misma la que debe romper su propia celda. O, quizás, nunca salir de ella.

#### Los espectadores pasamos por una multiplicidad de sensaciones frente al personaje, desde reírnos hasta indignarnos.

-Eso es muy grato de escuchar. Me lo dice la gente, incluso me hablan, quienes la vieron más de una vez, que siempre hay un lugar para la emoción. Es muy hermoso.

Pundonor se ancló en varias salas porteñas, recorrió festivales, estuvo en cartel en España y Brasil, y, muy pronto, llegará a Italia, país donde tendrá, además, una versión propia.

-Alguna vez te interesó ingre-

# Andrea Garrote. "Creo que hablar de prestigio es más agradable que de fama"

Consagrada en el teatro, hoy se sube al escenario con Pundonor, donde hace un profundo monólogo y pronto estrenará *Prima facie*; su búsqueda artística y la consagración



"Me han salido trabajos para dirigir y puedo elegir en qué obras hacerlo", dice

R. NÉSPOLO

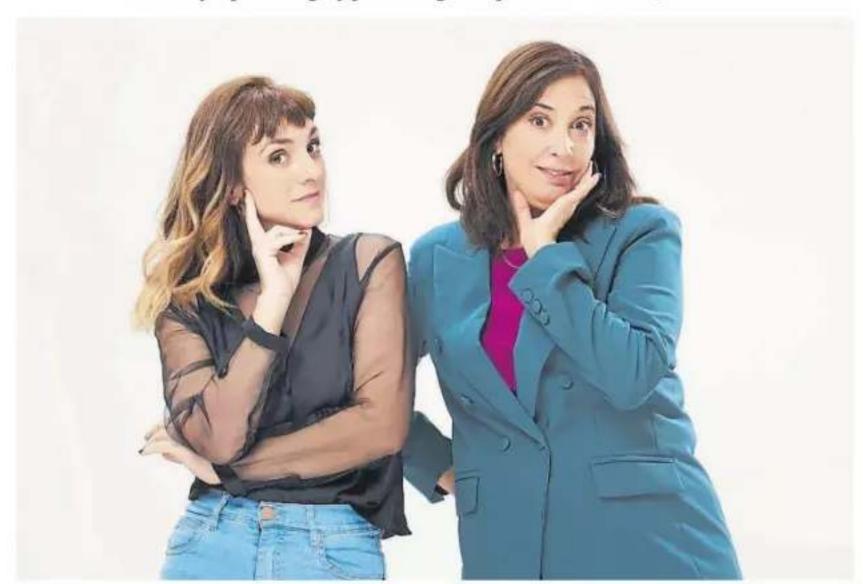

Julieta Zylberberg protagonizará Prima facie dirigida por Garrote

#### sar a circuitos de mayor exposición, como la TV?

-Antes, quizás, he tenido alguna relación más conflictiva con eso. Pero no le puse mucha energía a eso. Para mí no se trata de "el precio de la fama", sino que la propia fama es el precio. Es terrible, al menos para mí. Creo que hablar de prestigio, aunque no da mucho dinero, es más agradable que de fama. Me parece que darle mi lugar a la dramaturga es más importante que ponerlo todo en el afuera, buscando la fama. Sin embargo, quizás me "falta" el paso por los teatros oficiales con un proyecto propio, pero no me quejo. Hay muchos colegas, dramaturgos o actores talentosísimos a los que tampoco se los ha convocado. Tampoco fui en busca de eso, colaboré



#### Proyección

"Quizás me "falta"
el paso por los
teatros oficiales
con un proyecto
propio, pero no me
quejo. Hay muchos
colegas, dramaturgos
o actores
talentosísimos a los
que tampoco se los ha
convocado".

en obras de otros y no me focalicé en mi propio camino.

#### Prima facie

"Me han salido trabajos para dirigir y puedo elegir en qué obras hacerlo", celebra Andrea Garrote, quien, entre otros títulos, dirigió Una casa llena de agua, de Tamara Tenenbaum, y uno de los tramos de Teoría King Kong-imposible violar a esta mujer llena de vicios- material que fue protagonizado por Cecilia Roth. "Trabajé con gente buenísima". El 1º de julio se estrenará Prima facie, su nueva aventura como directora, cuyo texto se centra en una abogada defensora de acusados de delitos sexuales. El material se propone interpelar al espectador en torno a lo perturba-

dor que significan algunas realidades y a la posibilidad del cambio de punto de vista. "Julieta Zylberberg es una actriz tremenda, buenísima", se entusiasma, "y el texto es brillante".

# -Hace pocos días, se conoció la resolución de la Justicia sobre Juan Darthés en la causa por abuso que le inició Thelma Fardin. Esta cuestión de actualidad puede asociarse con *Prima facie*.

 La agresión sexual es muy difícil de probar. Eso es lo que pone en tela de juicio Prima facie, por eso siento que el teatro tiene que ir en busca de las reglas de juego de la Justicia y las leyes o, incluso, del voto, de la democracia. Hay que cuestionar esas reglas de juego porque no están funcionando, hay detalles que son como el diablo. Como sociedad, tenemos que saber que somos más vulnerables y manipulables de lo que creemos. Volviendo a Prima facie, en Australia, dos juezas viendo la obra, empezaron a cambiar el instructivo de tratoy de pensamiento sobre las declaraciones de las víctimas, diciendo "no les pidan a las víctimas que sean precisas ante un hecho traumático".

#### –¿Cómo viviste la condena a Darthés?

-Agradezco la condena, porque me parece que Thelma Fardin, a quien no conozco, tuvo una actitud de una generosidad y valentía enormes. Para un actor, poner su nombre y su imagen en una causa tiene un costo altísimo.

#### -No faltó quien aseveró que "lo hizo por fama".

-Esa fama no le viene bien a nadie; es la fama que nadie quisiera llevar en su vida. Thelma (Fardin) no va a trabajar más y mejor por haber denunciado. De hecho, no sucedió, porque su imagen está connotada. Pero encontró la satisfacción por lo altruista que hizo por otras mujeres.

En pareja con un músico, Garrote se crió en una familia de "clase media ilustrada", tal como ella misma define, con una tía filósofa del derecho y una madre que amaba la literatura. "Había mucha relación con los libros, con la poesía y con el gusto por la música en mi familia", cuenta. "Del teatro no se hablaba tanto, salvo mi abuela, quien me llevaba a ver teatro para adultos cuando yo era chica".

#### -¿Cuál fue esa obra para adultos?

-En el Teatro de la Piedad, que era diminuto, vimos Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona. Yo tendría unos ocho años y, en un momento, pedí ir al baño. Al entrar, vi a la actriz maquillándose. Nos saludamos, ella se sorprendió al verme tan chica. Al rato, me senté con mi abuela en la platea e, inmediatamente, salió a actuar esa mujer, que no sé quién era. A la salida la volví a saludar. Para mi abuela fue traumático, como si yo me hubiese enterado la verdad tras los Reyes Magos, pero para mí fue genial, fue la magia, entender que había un juego. Ahí me di cuenta de que los juegos que más me gustaban no eran lo de competencia, que eran

#### PARA AGENDAR

los que hacían mis hermanos varo-

nes -hoy todos psicoanalistas-. Yo

quería jugar a "dale que somos otra

cosa". Y aquí estoy. •

#### Pundonor,

domingos a las 18.30, en el Teatro Picadero (Pasaje Santos Discépolo 1857). La temporada finaliza el 7 de julio.

#### Prima facie

lunes y martes a las 20.15, en el Multiteatro (Av. Corrientes 1283). Estrena el 1° de julio.

ESPECTÁCULOS | 3 LA NACION | MARTES 25 DE JUNIO DE 2024

# CRÍTICA DE STREAMING



Una película que alcanzó un éxito global, aunque no presenta muchas sorpresas

NETFLIX

# Jessica Alba juega a ser Rambo en el film más visto de Netflix

#### DETONANTES

\*\* (ESTADOS UNIDOS/2024). DIRECCIÓN: Mouly Surya. guion: John Brancato, Josh Olson y Halley Wegryn Gross. FOTOGRAFÍA: Zoë White. EDICIÓN: Chris Tonicky Robert Grigsby Wilson. ELENco: Jessica Alba, Tone Bell, Mark Webber, Gabriel Basso, Michael C. Hall, Jack Weary.

DISPONIBLE EN NETFLIX

ué tal, damisela en apuros?". La pregunta en tono de broma que Parker (Jessica Alba) le hace a su colega y amigo Spider (Tone Bell) llega demasiado tarde en el desarrollo de Detonantes, la película más vista de Netflix durante el fin de semana en todo el mundo, como para que la liviandad y el guiño humorístico tengan algún efecto sobre el relato. Para ese momento, el espectador ya vio -y entendió- que la agente de fuerzas especiales del ejército Parker es capaz de hacer lo mismo, o hasta más, en el campo de batalla que cualquiera de los hombres a su alrededor y que de hecho su sentido de la justicia y moral elevada la vuelven aún más habilidosa que todos ellos.

Pero claro, esas cualidades no la hacen especialmente graciosa u ocurrente. Si el film remite a algún héroe de acción del pasado es más al lacónico Rambo de Sylvester Stallone-de hecho el guion original del film se vendió a la vera del bar que construyó y en Hollywood como la versión femenina del veterano de Vietnam interpretado por Stallone-, que al carismático John McClane de Bruce Willis en Duro de matar.

Y la mención a aquellos clásicos de los años 80 tiene sentido: todo en Detonantes parece una cita o un homenaje a esas películas que entretenían sin complejos. Sin embargo, la inter-

pretación que hacen de ellos los guionistas John Brancato, Josh Olson y Halley Wegryn Grossy la directora indonesia Mouly Surya está repleta de clichés, fórmulas gastadas y bastante corrección política, que se traduce en pantalla más como cínico cálculo culposo que como genuino interés en temas de diversidad de género y cultural.

La historia comienza en un camino desértico en Siria, con una camioneta de la CIA (enmascarada como una de rescate humanitario) siendo perseguida por un grupo de terroristas. El enfrentamiento termina con uno de los agentes norteamericanos muertoyotro saliendo victorio so en un combate cuerpo a cuerpo con un cuchillo como arma predilecta.

Se trata de la letal Parker, quien mientras se queja de los métodos exageradamente crueles de su superior recibe una llamada de su novio de la secundaria, aquel que quedó en el polvoriento pueblo Creation en Nuevo México al que la soldado tendrá que regresar cuando se entere de que su padre ha muerto.

Convertido en el sheriff del lugar, Jesse (Mark Webber) parece interesado en retomar el viejo romance con Parker, pero ella está más enfocada en dilucidar los detalles de la muerte de su padre. Es que aunque todo indica que fue un accidente ocurrido en la vieja mina que Henry, su padre, llevaba décadas explorando ubicada en el que también vivía, ciertas circunstancias resultan sospechosas y apuntan a un posible crimen.

Así, Parker atraviesa su duelo al tiempo que se reencuentra con viejos amigos como Mike (Gabriel Basso), el empleado del bar que también se dedica a cultivar marihuana en su sótano, y algunos antiguos enemigos,

como Elvis (Jack Weary) y su padre, el senador Swann (Michael C. Hall), que también es el padre de Jesse.

Acostumbrados a mandar en el pueblo y a torcer las leyes a su antojo, desde que el par de bravucones aparece en pantalla ya resulta evidente que no solo tuvieron que ver con la muerte de Henry, sino que de alguna manera también están involucrados en la ola de crimenes que azota al lugar.

Aunque no hace ninguna falta, para subrayar su perfidia, el guion no pierde tiempo y caracteriza tanto a Elvis como al senador como antipáticos y violentos racistas que utilizan términos peyorativos para referirse a la población latina del pueblo, entre la que se encuentra el personaje de Alba. La actriz, que con este personaje regresa a la actuación después de unos años de pausa en los que se dedicó a los negocios, no convence demasiado en el papel de la letal soldado capaz de vengar la muerte de su padre, liberar a su pueblo y prácticamente detener sin ayuda a una célula de terrorista de extrema derecha. Y todo sin que se le desarmen demasiado las trenzas que parecen

ser su marca registrada. De todos modos, las escenas de acción, aunque convencionales, están filmadas con prolijidad y los paisajes de Nuevo México, donde la película fue filmada, le suman algo de carácter e identidad propia a una historia que no cuenta con demasiada de ninguna de las dos.

Claro que su éxito en la plataformade streaming, a la que llegó más de tres años después de haber sido filmada, además de un final más bien abierto parecen insinuar que Detonantes podría ser la primera de muchas aventuras de una nueva heroina de acción. • Paula Vázquez Prieto

#### Un actor de Piratas del Caribe murió por el ataque de un tiburón

PERSONAJES. Tamayo Perry era surfista y vivía en Hawai

El actor Tamayo Perry, quien fue parte del elenco de Piratas del Caribe: Navegando aguas misteriosas (2011), falleció luego de sufrir el ataque de un tiburón en las playas de Hawai. El hombre, que también trabajaba como socorrista y guardavidas, tenía 49 años.

Según pudieron saber algunos medios norteamericanos, Perry se encontraba surfeando frente a la isla de Oahu, cuando el escualo lo atacó. El hombre vivía en la ciudad de Honolulú, en donde se desempeñaba como encargado de la seguridad oceánica.

El agente Shayne Enright, del Departamento de Servicios de Emergencia de Honolulú, confirmóen rueda de prensa que las autoridades respondieron al llama-do de un surfista que había recibidoun ataque en los alrededores de la playa de Mālaekahana, en la costa norte de Oahu, poco antes de la una de la tarde, hora local.

"Como pueden imaginarse, este es un momento extremadamente dificil para todos nosotros. Les pido amabilidad y paciencia mientras todos intentamos superar los próximos días, semanas y meses tras la tragedia", dijo Enright, que también contó que acudieron hasta el lugar del accidente en una moto de agua, con la cual llevaron a la víctima hasta la orilla. Al momento de hallar el cuerpo, el animal le había arrancado una pierna y un brazo, según pudieron saber los medios.

"Era muy conocido en la costa norte. También era un surfista profesional conocido en todo el mundo", añadió Kurt Lager, su jefe dentro del servicio de seguridad oceánica. El actor, quien había nacido en 1975 en el lado oeste de Oahu, llevaba quince años surfeando de manera profesional, por lo que conocía mucho la zona. "La personalidad de Tamayo era contagiosa y te puedo decir que más allá de lo mucho que la gente lo quería, él quería más al resto", continuó el hombre, quien también pidió privacidad para la familia en este momento tan dificil. "Es una pérdida trágica", dijo el alcalde de Honolulú, Rick Blangiardi, y añadió: "Tamayo era un hombre de agua legendario y muy respetado".

Como actor, Perry protagonizó películas de gran éxito como Piratas del Caribe: navegando aguas misteriosas, que se estrenó en el 2011 y contaba con los protagónicos de Johnny Depp como el excéntrico Capitán Jack Sparrow, Penélope Cruz y Geoffrey Rush. También tuvo un papel en el largometraje Blue Crush, de 2002, en la secuela de Los ángeles de Charlie y en las series Lost y Hawai Five-0. "Cuando no estoy actuando, sigo siendo todo un personaje, así que siempre me divierto mucho", aseguró en su biografía, la cual se encuentra publicada en su sitio web. El surf era su otra gran pasión. De hecho, su cuenta de Instagram está enteramente dedicada a este deporte. En 1999 ganó una de las competencias de surf más prestigiosas que existen en el mundo, llamada Pipeline Master, la cual se lleva a cabo todos los años en Hawai. •

## MINUTO A MINUTO

Qué esta pasando en la radio y en la televisión

Pablo Montagna - LA NACION



Jey Mammon

#### TELEVISÓN

#### Jey Mammon, cerca de debutar en Net TV

Aún sin fecha ni horario concreto (se cree que desde el 1º de julio de 18 a 19), y tras debutar en AM 990 Radio Splendid, Jey Mammon ya está pronto a empezar su programa en las tardes de Net TV. En tanto, ese canal estrenó una nueva tarde, tras el final de Tardes de brujas, que se emitía de 16 a 17.30 con Claribel Medina en la conducción. Las principales novedades son una edición especial de Editando tele, de 12 a 13, con Luis Pineyro, y un ciclo con Rocío Oliva y Lucía Ugarte de 16 a 17.30, Fanáticos en la TV. •

#### DEPORTES

#### La TV Pública transmitirá los Juegos Olímpicos

La TV Pública confirmó que va a transmitir en vivo los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de haber llegado a un acuerdo para tener la licencia. La cita olímpica se desarrollará entre el 26 de julio y el 11 de agosto y volverá a estar en esa pantalla al igual que en las últimas seis ediciones, a pesar de que en este caso el Gobierno está realizando una política de ahorro y reducción de costos. El canal estatal también transmite en vivo los partidos de la selección argentina en la Copa América. •

#### PREMIOS

#### Se confirmaron los Martín Fierro Digital

Luego de los Martín Fierro de la Radio y a la espera de los mismos premios en TV de aire (domingo 8 de septiembre por Telefe) y TV por Cable, se conoció que en días más se entregarán los Martín Fierro Digital. El premio que destaca al ámbito del universo digital se dividirá en dos eventos distintos: el Martín Fierro Digital "Redes e Influencers" y el Martín Fierro Digital "Plataformas v Medios". El Martín Fierro Digital Redes e Influencers, se llevará a cabo el lunes 1º de julio en Rüt Haus. •

## El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



Cambiante Sol seguido de nubes y

vientos suaves del este

#### Mañana

mín. 8" | máx. 13"



Soleado Con una cantidad variable de nubes y sol

#### Sol Sale 08.00 Se pone 17.51

Luna Sale 21.52

Se pone 11.05

Nueva 5/7 Creciente 13/7

O Llena 21/6 Menguante 28/6

SANTORAL San Guillermo de Vercelli, monje | UN DÍA COMO HOY En 2009, muere Michael Jackson, considerado el "Rey del Pop" durante las décadas del 80 y 90.

#### Nunca cuatro

Dibuje un círculo o una cruz en cada casilla vacía, de modo que nunca aparezcan cuatro círculos o cuatro cruces consecutivas en una misma fila, ni en una columna ni en una diagonal

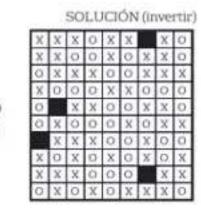

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

|   | X | X |   |   | X |   | X | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Х |   |   | О |   | Х | Х | X |
|   |   |   | 0 |   | 0 | Х |   | X |
|   | 0 |   | 0 |   |   |   | Х |   |
|   | Х |   |   |   | О |   |   | 0 |
| 0 |   | Х | 0 |   | Х |   |   | 0 |
|   |   | 0 |   | Х |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | Х | 0 |
| 0 | Х | Х |   |   | 0 |   | Х | Х |
| 0 | Х |   | Х | Х |   | Х | Х | X |

© Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés



Hablo sola Por Alejandra Lunik



#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



...NO SON LO QUE PARECEN.

Macanudo Por Liniers\*

